**APRENDENDO** 

Nº 66 R\$ 3,80



(PAG.55)

SURDEZ

FONE SEM FIO (INFRA-VERMELHO)



(PAG.22)

PHELL HORDING INC.

itarra soluçan'



ALARME REMOTO POR RÁDIO (FM)

# Aqui está a grande chance para você aprender todos os segredos da eletroeletrônica e da informática!









Kit de Microcomputador Z-80

Kits eletrônicos e
conjuntos de experiências
componentes do mais
avançado sistema de
ensino, por correspondência, nas áreas
da eletroeletrônica e
da informática!









Solicite maiores informações, sem compromisso, do curso de:

Curso Prático de Eletrônica Eletrônica Básica Eletrônica Digital Áudio Rádio Televisão P&B e Cores

mantemos, também, curso de:

Eletrotécnica Básica Instalações Elétricas Refrigeração e Ar Condicionado

e ainda:

Programação Basic Programação Cobol Análise de Sistemas Microprocessadores Software de Base

# OCCIDENTAL SCHOOLS



cursos técnicos especializados • Av. São João, 1588 - 2ª s/loja - CEP 01211-900

- São Paulo Brasil
- Telefone: 222-0061

À OCCIDENTAL SCHOOLS<sup>®</sup> CAIXA POSTAL 1663

CEP 01059-970 - São Paulo - SP

Desejo receber, GRATUITAMENTE, o catálogo ilustrado do curso de:

Nome\_

Endereco

Bairro\_

Cidade .

CEP\_

Estado

# ÍNDICE

2

TABELÃO APE

4

ALARME REMOTO POR RÁDIO (FM)

10

FONE SEM FIO (INFRA-VERMELHO)

18

APARELHO DE SURDEZ (BAIXO CUSTO)

22

**GUITARRA "SOLUCANTE"** 

27

ABC DA ELETRÔNICA TEORIA: O SOM E A ELETRÔNICA (PARTE 4)

38

ABC DA ELETRÔNICA PRÁTICA: SENSÍVEL PRÉ-AMPLIFICADOR MULTI-USO

48

ABC DO PC

55

SIMPLES E PRECISO TERMO-MONITOR

61

CORREIO TÉCNICO

# **EDITORIAL**

A

no Novo, vida nova, aquela história toda de recomeço, de renovação, de reciclagem de esperanças e projetos, coisa um tanto cafona e repetitiva, mas que é inerente ao eterno desejo do ser humano de... caminhar novos caminhos! Um mero marco temporal, simples convenção de calendário (sempre nos esquecemos de que existem vários outros gabaritos para contagem do tempo, numeração dos anos, essas coisas, em uso por diversos povos e

culturas, e que certamente não coincidem com o jeito ocidental/cristão de fazer a coisa...),mas poderoso na influência que psicologicamente nos exerce!

De qualquer maneira, sempre é sempre bom estabelecer metas, analisar o que já foi feito, programar com cuidado e com vontade as próximas ações, visando melhorar cada vez mais, não só o que criamos, mas também aperfeiçoar as nossas próprias intenções e a visão que temos do mundo, das pessoas, das coisas... Nessa interpretação, um começo de ano é sempre uma boa oportunidade para tal revisão...! Felizmente, para nós (que criamos e produzimos APE...) isso é muito fácil, já que contamos com a constante e fiel colaboração de todos vocês, leitores/hobbystas, cinco anos e meio juntos, participando, opinando, palpitando, oferecendo sugestões, fazendo críticas, enfim: direcionando o nosso trabalho!

Acreditamos mesmo que não precisamos mais ficar fazendo apologia do nosso próprio trabalho, uma vez que ele também pertence a vocês, e todos, Revista e leitores/hobbystas, somos co-responsáveis por APE...! Temos a certeza de até agora ter feito tudo rigorosamente conforme a maioria de vocês quer e precisa, mas nem por isso nos acomodaremos! Assim, esperamos contar com vocês, no decorrer desse ano de 1995 (bonito milhar...) para, juntos, crescermos e caminharmos no sentido de mais e mais popularizar a tecnologia e a prática da eletrônica, desmistificando o assunto, tornando-o cada vez mais fácil de entender e usar, por qualquer pessoa que se sinta atraída pelo tema...!

Aos que estão chegando agora à turma, bastará uma olhada ao conteúdo da presente APE para sentir que somos um bom caminho para quem quer se iniciar no hobby...! Aos velhos (no bom sentido...) amigos e leitores, só temos que reafirmar nossa amizade, nossa vontade de continuar na trilha traçada e aprovada por todos...!

O inevitável (nem por isso menos prazeiroso...) abraço de Ano Novo a todos vocês, divirtam-se nessas férias (os jovens estudantes, que constituem grande parte do Universo leitor de APE...) com as interessantes e práticas montagens mostradas na presente Edição de janeiro, apliquem seus conhecimentos, evoluam conosco e sempre que quiserem - escrevam, tecendo seus comentários e exercendo o seu direito inalienável de ... fazer APE junto com a gente!

**EDITOR** 

# Kaprom

Diretores

Carlos W. Malagoli Jairo P. Marques

**Diretor Técnico** Bêda Marques

### Colaboradores

Norberto Plácido da Silva João Pacheco (Quadrinhos)

Editoração Eletrônica

Lúcia Helena Corrêa Pedrozo

### Publicidade

KAPROM PROPAGANDA LTDA Telefone: (011) 222-4466 FAX: (011) 223-2037 Fotolitos de capa

DELIN (011) 35-7515

Fotos de capa
TECNIFOTO

(011) 220-8584 Impressão

EDITORA PARMA LTDA

Distribuição Nacional com Exclusividade
DINAP

### APRENDENDO E PRATICANDO ELETRÔNICA

Kaprom Editora, Distr. Propag. Ltda. Redação, Administração e Publicidade: Rua General Osório, 157 -CEP 01213-001 - São Paulo -SP

TELEFONE: (011) 222-4466 FAX: (011) 223-2037



LINHA GERAL DE COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS P/ INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

- **CIRCUITOS INTEGRADOS**  TRANSISTORES • LEDs
  - DISTRIBUIDOR TRIMPOT DATA-EX
- · CAPACITORES · DIODOS
  - ELETROLÍTICOS
    - · TÂNTALOS · CABOS · ETC.

PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA COMPROVADA, GARANTIA DE ENTREGA NO PRAZO ESTIPULADO.

# EXXON COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA.

Rua dos Gusmões, 353 • 6º andar • cj.61 Santa Ifigênia - SP • CEP 01212-001 Fones: (011) 224-0028 • 222-5518 • 221-4759 Fax: (011) 222-4905





FONTES DE ALIMENTAÇÃO TRANSFORMADOR

**INVERSOR** 

**FABRICAÇÃO PRÓPRIA** 

Rua Aurora, 159 - Sta Ifigênia-SP 223-5012 - Fax.Fone

# **INSTRUÇÕES GERAIS** PARA AS MONTAGENS

As pequenas regras e Instruções aqui descritas destinam-se aos principiantes ou hobbystas ainda sem muita prática e constituem um verdadeiro MINI-MANUAL DE MONTAGENS, valendo para a realização de todo e qualquer projeto de Eletrônica (sejam os publicados em A.P.E., sejam os mostrados em livros ou outras publicações...). Sempre que ocorrerem dúvidas, durante a montagem de qualquer projeto, recomenda-se ao Leitor consultar as presentes Instruções, cujo caráter Geral e Permanente faz com que estejam SEMPRE presentes aqui, nas primeiras páginas de todo exemplar de A.P.E.

#### **OS COMPONENTES**

• Em todos os circuitos, dos mais simples aos mais complexos, existem, basicamente, dois tipos de peças: as POLARIZADAS e as NÃO POLARIZADAS. Os componentes NÃO POLARIZADOS são, na sua grande maioria, RESISTORES e CAPACITORES comuns, Podem ser Ilgados "daqui pra lá ou de lá prá cá", sem problemas. O único requisito é reconhecer-se previamente o valor (e outros parâme-tros) do componente, para ligá-lo no lugar cento do circulto. O "TABELÃO" A.P.E. dá todas as "dicas" para a leitura dos valores e códigos dos RESISTO-RES. CAPACITORES POLIÉSTER. CAPCITORES DISCO CERÁMICOS, etc. Sempre que surgirem dúvidas ou "esquecimentos", as instruções do "TA-BELÃO" devem ser consultadas.

Os principais componentes dos circuitos são, na maioria das vezes, POLARIZADOS, ou seja, seus terminais, pinos ou "pernas" têm posição certa e única para serem ligados ao circultol Entre tais componentes, destacam-se os DIODOS, LEDs, SCRs, TRIACs, TRANSÍSTORES (bipolares, fets, unijunções, etc.), CAPACITORES ELETROLÍTICOS, CIRCUITOS INTEGRADOS, etc. É muito important que, antes de se iniciar qualquer montagem, o Leitor identifique corretamente os "nomes" e posições relativas dos terminais desses componentes, já que qualquer inversão na hora das soldagens ocasio-nará o não funcionamento do circuito, além de eventuals danos ao próprio componente erronea-mente ligado. O "TABELÃO" mostra a grande malo-ria dos componentes normalmente utilizados nas montagens de A.P.E., em suas expertencies, pina-gera, e atrodos. Quando, em algum circulto publ cade, surgir um ou mais componentes cuio "visual" não esteja relacionado no "TABELÃO", as necessárias informações serão fornecidas junto ao texto descritivo da respectiva montagem, através de llustrações claras e objetivas.

## **LIGANDO E SOLDANDO**

 Praticamente todas as montagens aqui publicadas são Implementadas no sistema de CIRCUITO IM-PRESSO, assim as instruções a seguir referem-se aos cuidados básicos necessários à esse técnica de montagem. O caráter geral das recomendações, contudo, faz com que elas também sejam válidas para eventuais outras técnicas de montagem (em ponte, em barra, etc.). Deve ser sampre utilizado ferro de soldar leve, de

e de baixa "wattagem" (máximo 30

watts). A solda também deve ser fina, de boa quali-dade e de baixo ponto de fusão (tipo 60/40 ou 63/37). Antes de iniciar a soldagem, a ponta do ferro deve ser limpa, removendo-se qualquer oxidação ou sujeira all acumuladas. Depois de limpa e aquecida a ponta do ferro deve ser levemente estanhada (espalhando-se um pouco de solda sobre ela), o que facilitará o contato térmico com os terminais.

 As superfícies cobreadas das placas de Circulto Impresso devem ser rigorosamente limpas (com lixa fina ou palha de aço) antes das soldagens. O cobre e ser brilhante, sem qualquer resíduo de oxidações, sujeiras, gorduras, etc. (que podem obster as boas soldagens), Notar que depois de limpas as ilhas e pistas cobreadas não devem mais ser tocadas com os dedos, pois a gordura e ácidos contidos

na transpiração humana (mesmo que as mãos pare cam limpas e secas...) atacam o cobre com grande rapidez, prejudicando as boas soldagens. Os terminais de componentes também devem estar bem limpos (se preciso, raspe-os com uma tâmina ou estilete, até que o metal fique limpo e brilhante) para que a solda "pegue" bem...

Verificar sempre se não existem defeitos no padrão cobreado da placa. Constatada alguma irregulari-dade, ela deve ser sanada amba de se colocar os componentes na placa. Pequenas falhas no cobre podem ser facilmente recompostas com uma gotinha de solda culdadosamente aplicada. Já eventuais "curtos" entre ilhas ou pistas, podem ser removidos raspando-se o defeito com uma ferramenta de ponta

 Coloque todos os componentes na placa orientar-do-se sempre pelo "chapeado" mostrado junto às Instruções de cada montagem. Atenção aos componentes POLARIZADOS e às suas posições relativas (INTEGRADOS, TRANSÍSTORES, DIODOS, CAPA-CITORES ELETROLÍTICOS, LEDS, SCRS, TRIACS,

 Atenção também aos valores das demais peças (NÃO POLARIZADAS), Qualquer dúvida, consulte os desenhos da respectiva montagem, e/ou o "TA-BELÃO".

 Durante as soldagens, evite sobreaquecer os componentes (que podem danificar-se pelo calor exces sivo desenvolvido numa soldagem muito demorada). Se uma soldagem "não dá certo" nos primeiros 5 segundos, retire o ferro, espere a ligação esfriar e tente novamente, com calma e atenção.

 Evite excesso (que pode gerar corrimentos e "cur-tos") de solda ou faita (que pode ocasionar má conexão) desta. Um bom ponto de solda deve ficar liso e brilhante ao terminar. Se a solda, após esfriar, mostrar-se rugosa e fosca, isso indica uma conexão mal felta (tanto elétrica quanto mecanicamente).

 Apenas corte os excessos dos terminais ou pontas de flos (pelo lado cobreado) após rigorosa conferência quanto aos valores, posições, polaridades, etc., de todas as peças, componentes, ligações periféricas (aquelas externas à placa), etc. É multo difícii reaproveitar ou corrigir a posição de um com-

ponente cujos terminais já tenham sido cortados.

• ATENÇÃO às instruções de calibração, ajuste e utilização dos projetos. Evite a utilização de peças com valores ou características de la dequelas Indicadas na LISTA DE PEÇAS. Lela sempre TODO o artigo antes de montar ou utilizar o circulto. Experimentações apenas devem ser tentadas por aqueles que já têm um razoável conhecimento ou prática e sempre guladas pelo bom senso. Eventualmente, nos próprios textos descritivos existem sugestões experimentações. Procure seguir tais sugestões se quiser tentar alguma modificação...

 ATENÇÃO às isolações, principalmente nos circuitos ou dispositivos que trabalhem sob tensões e/ou correntes elevadas. Quando a utilização exigir conexão direta à rede de C.A. domiciliar (110 ou 220 volts) DESLIGUE a chave geral da Instalação local antes de promover essa conexão. Nos dipositivos alimentados com pilhas ou baterias, se forem delxados fora de operação por longos períodos, convém retirar as plihas ou baterias, evitando da-nos por "vazamento" das pastas químicas (fortemente corrosivas) contidas no interior dessas fontes de energia.

'TABELÃO A.P.E.'





# ALARME REMOTO POR RÁDIO (FM)



USANDO COMO CENTRAL DE RECEPÇÃO UM RÁDIO COMUM, QUE TENHA FAIXA COMERCIAL DE FM, O ARRA PERMITE (SEM NENHUM FIO A SER PUXADO, POIS TODA A ACÃO SE DÁ VIA RÁDIO...) O SENSOREAMENTO REMOTO (ATÉ 200 METROS. OU MESMO MAIS, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS...) DE UM CONTATO NORMALMENTE FECHADO (TIPICAMENTE UM CONJUNTO REED/ IMĀ. MAS ACEITANDO PERFEITAMENTE **OUTROS SENSORES OU CHAVES DO** GÊNERO...)! O MÓDULO, ALIMENTADO POR 12 VCC (TENSÃO PADRÃO QUE, ENTRE OUTRAS POSSIBILIDADES, PERMITE A FÁCIL UTILIZAÇÃO EM APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS...) MANDA UM SINAL DE ÁUDIO, TEMPORIZADO (CERCA DE 8 A 10 SEGUNDOS, COM OS VALORES ORIGINAIS, PORÉM COM TAL PERÍODO FACILMENTE MODIFICÁVEL PELO MONTADOR, SE NECESSÁRIO...), QUE SOA NO RÁDIO, AVISANDO DA RUPTURA (ABERTURA, AINDA QUE MOMENTÂNEA...) DO SENSOR REMOTO! SÃO MUITAS AS APLICAÇÕES POSSÍVEIS, E ALGUNS EXEMPLOS TÍPICOS SERÃO DADOS NO DECORRER DO PRESENTE ARTIGO...!

RECOMENDAMOS QUE O CARO LEITOR/HOBBYSTA LEIA COM ATENÇÃO TODA A MATÉRIA, COM O QUE IRÁ DESCOBRINDO E IMAGINANDO INÚMERAS POSSIBILIDADES PRÁTICAS PARA O **ALARME REMOTO POR RÁDIO (FM)...** 

## FISCALIZANDO AS COISAS, DE LONGE...

A monitoração remota de eventos, o controle de passagens, a fiscalização de acessos, a verificação da ocorrência de intrusões, etc., é hoje, graças à moderna eletrônica, uma providência relativamente fácil, a partir da utilização de circuitos específicos de alarme, dos quais

APE já mostrou vários representantes, nos mais diversos graus de sofisticação (basta consultar a Coleção, que o leitor/hobbysta comprovará tal afirmação...).

Entretanto, quando o ponto de fiscalização ficar realmente longe da central de controle, as coisas começam a complicar, notadamente em instalações que envolvam grandes espaços ao ar livre, condições que tornam impraticável ou pouco confortável (além de caro...) o puxamen-

to de fios por dezenas ou mesmo centenas de metros...! Desse modo, fiscalizar coisas que fiquem muito longe, exige alguns truques e certas abordagens pouco convencionais, para que o resultado seja prático. funcional e confiável... Em recente edição de APE mostramos uma possibilidade de sensor remoto sem fio/com fio, na verdade aproveitando a cabagem de distribuição da rede C.A. local para levar a informação entre o sensor remoto e a central... Éntretanto, mesmo essa solução intermediária, em alguns casos torna-se impraticável (às vezes até porque nem existe rede C.A. próxima do lugar de instalação do sensor, ou quando as redes de distribuição de energia são totalmente independentes, inviabilizando o truque mostrado no referido artigo...).

Nesses casos mais radicais. a única saída prática é mesmo codificar a mensagem do sensor e enviá-la por qualquer método de transmissão totalmente sem fio... Quando existe uma linha de visada entre as posições do sensor remoto e da central, é até possível a utilização de sinais luminosos invisíveis (feixes modulados de infra-vermelho...). Entretanto, tal método também tem suas graves limitações, além de um alcance não muito longo (principalmente sem o auxílio de sofisticados - e caros - dispositivos óticos de apoio, lentes, filtros, concentradores, etc.). Por eliminação, sobra apenas uma possibilidade: o uso de um *link* de rádio!

É justamente esse método que usamos no ARRA, no qual procuramos enfatizar a potência e o alcance, garantindo assim mesmo um custo final baixo para o sistema, pelo usò - na central de recepção - de um simples rádio com faixa comercial de FM (os receptores, atualmente, são relativamente baratos, mesmo os de grande sensibilidade...)! Basicamente, a condição detetada pelo sensor (do tipo N.F., como é convencional...) é aplicada a um circuitinho local que temporiza o evento (de modo que mesmo uma brevíssima abertura no sensor será claramente interpretada e transmistida...), gera um sinal de áudio nítido (por todo o período da citada temporização...) e o transmite por



rádio, na forma de Frequência Modulada (dentro da faixa comercial...) a distâncias que poderão alcançar várias centenas de metros (em campo totalmente aberto, ao ar livre, o alcance pode chegar até a 1 quilômetro...!).

Usando-se um receptor de FM comercial sensível, de preferência dotado de antena externa, sintonizado num ponto central da faixa, onde não exista estação operando, o único requisito é ajustar a sintonia do módulo de transmissão do ARRA com um certo cuidado e paciência... A alimentação do ARRA situa-se em 12 VCC, sob corrente não muito baixinha (devido à boa potência da transmissão...), aceitando bem o uso de bateria automotiva, com o que algumas interessantes possibilidades se abrem, incluindo o (óbvio) uso na vigilância remota de um veículo que necessite - por qualquer razão - permanecer estacionado bem longe do ponto centra! (onde ficam as pessoas interessadas...). O sistema é do tipo direto e completo, ou seja: não se torna necessária uma Central de Alarme, já que o aviso sonoro da intrusão chega diretamente através do receptor de FM, bastando que este permaneça ligado, em plantão permanente (e devidamente sintonizado, conforme já dito...).

Apesar da sua eficiência e alcance, o sistema não é caro, mesmo porque muito provavelmente a metade do dito cujo já existe na posse do usuário: o receptor de FM...!

Leiam com atenção as presentes explicações e decidam... Acreditamos que vale a pena experimentar a idéia (e/ou adaptá-la, usando para isso a velha e boa imaginação criadora com a qual todo verdadeiro hobbysta já nasce...).

- FIG. 1 - DIAGRAMA ESOUEMÁTI-CO DO CIRCUITO... - No começo da parte ativa do circuito, temos um integrado C.MOS digital 4011B, do qual o primeiro gate (pinos 1-2-3) está estruturado como simples chave temporizada, com sua entrada reconhecendo a alteração do estado do sensor NF, a partir da prévia polarização oferecida pelo resistor de 100K, e da proteção proporcionada pelo resistor de 10K e capacitor de 10n... A efetiva temporização se dá pela ação do diodo isolador 1N4148, mais o conjunto formado pelo resistor de 1M e capacitor eletrolítico de 10u... Com tais valores, o período situa-se em torno de 8 a 10 segundos, podendo ser facilmente alterado pela modificação do valor do citado capacitor (marcado, no diagrama, com um asterisco...), de forma proporcional... Durante a temporização, o bioco mostra um nível digital alto, capaz de autorizar o funcionamento de um astável desenvelvido com dois outros gates do integrado (pinos 11-12-13 e 8-9-10...), cuja frequência de oscilação está na faixa de áudio, determinada pelos valores do resistor de 100K e capacitor de 4n7... O sinal produzido pelo astável é então encaminhado (através de um quarto gate de integrado, na função de simples inversor, delimitado pelos pinos 4-5-6...) pelo capacitor de 22n, ao **emissor** de um transístor de

boa potência e boa capacidade de trabalho em altas frequências (2N2218), caregado pelo resistor de 47R... O dito transístor encontra-se, normalmente, em oscilação graças ao arranjo Colpitts em que está montado, com o capacitor de 5p6 realimentando os sinais entre coletor e emissor, o conjunto formado pela bobina e pelo trimmer determinando o rítmo da manifestação, a polarização de base proporcionada pelos resistores de 4K7 e 3K9 (com desacoplamento feito pelo capacitor de 8n2...). Pelo ajuste do trimmer que integra o conjunto LC de coletor, a frequência pode ser fixada em torno da região central da faixa de FM comercial (entre 90 e 100 MHz...), não sendo difícil colocar a sintonia exatamente sobre um ponto vago da faixa citada... A alimentação geral, em 12 VCC, é desacoplada (para o bloco de oscilador em RF...) pelo capacitor de 100n, enquanto que, para o módulo temporizador/sensor/gerador do sinal de áudio, um segundo e poderoso desacoplamento é feito, pela presença do diodo 1N4001, resistor de 220R, diodo zener de 10V e eletrolítico de 100u... Devido aos requisitos não muito fraquinhos de corrente, principalmente pelo módulo oscilador/transmissor, recomenda-se que a fonte de energia seja capaz de fornecer - no mínimo uns 350mA... Assim, como é norma em APE, recomendamos uma capacidade com folga - de 500mA (bateria, conjunto de pilhas grandes, ou fonte ligada à C.A., porém muito bem filtrada e regulada, com nível baixo de ripple...). Os sinais de rádio gerados pelo circuito são encaminhados através de uma pequena antena ligada ao







coletor do transistor oscilador, bastando cerca de 15 a 25 cm. de fio isolado rígido, para a função...

- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO IMPRESSO ESPECÍFICO - Aplaca não tem grandes complicações de desenho, e o seu lay out (em tamanho natural, no diagrama...) pode ser facilmente reproduzido sobre a face cobreada de um fenolite virgem nas convenientes dimensões... Embora seja perfeitamente possível a traçagem manual, com caneta (até do tipo descartável...), a presença do integrado recomenda o uso de decalques apropriados de modo a se obter um resultado estética e eletricamente perfeito, de nível profissional... Aos leitores/hobbystas que ainda se sintam in-

seguros, estando só agora iniciando suas atividades no fantástico hobby eletrônico, um grande auxílio será a leitura atenta das INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS MONTAGENS onde as boas normas para perfeito aperoveitamento da técnica de montagem em circuito impresso estão devidamente mastigadas, em informações imples, dicas e conselhos diretos e práticos...

- FIG. 3 - ALGUNS COMPONENTES IMPORTANTES (E SEUS DETA-LHES...) - O transístor 2N2218, utilizado no circuito do ARRA, é um pouquinho mais taludo do que os universais BC normalmente usados nos projetos de APE... Assim, é bom dar uma olhada na sua

aparência (a cápsula é metálica...), ao lado do respectivo símbolo e identificação de pinos, lembrando que existe, na base do componente, uma pequena orelha ou ressalto (indicado pela setinha...) que codifica a posição do terminal de emissor... Outro componente importante da montagem (e que deve ser confeccionado pelo próprio hobbysta...) é a bobina, responsável pela sintonia da parte transmissora do circuito (juntamente com o trimmer - capacitor ajustável...). Ela pode ser feita com cabinho rígido isolado, fino (calibre 26 a 22), enrolando-se 4 voltas sobre uma fôrma provisória que determine um diâmetro interno final de aproximadamente 1 cm. Finalizada, a bobininha deverá apresentar um comprimento de cerca de 1,2 cm., e será auto-sustentada pela própria rigidez natural do condutor usado na sua confeccão... Não esquecer de deixar duas sobras (cerca de 1 cm. de comprimento, cada...) para os terminais de soldagem, removendo o isolamento nessas extremidades, por cerca de 0,5 cm....

- FIG. 4 - CHAPEADO DA MONTA-GEM - Na figura 2 tínhamos observado o impresso pela sua face cobreada, com as áreas metalizadas (a serem protegidas durante a corrosão...) em negro. Agora vemos a face não cobreada da placa, com praticamente todos os componentes já inseridos e posicionados, todos identificados pelos seus códigos, valores, polaridades, etc. Algumas das peças requerem uma atenção especial na sua inserção e soldagem, pelo fato de apresentarem terminais polarizados, que não podem ser ligados invertidos, sob pena de não funcionamento do circuito (e de eventuais danos ao próprio componente...). É o caso do integrado, com uma das extremidades nitidamente marcada, do transístor, referenciado pela orelhinha de emissor, dos diodos (inclusive o zener...), todos com sua extremidade de catodo marcada pelo anel ou faixa, e do capacitor eletrolítico (a polaridade dos terminais é normalmente indicada pelo fabricante, no próprio corpo do componente...). Resistores e capacitores comuns não são polarizados, mas devem ter seus valores precisamente lidos e identificados para que não ocorram trocas de lugar... Quem ainda tiver dúvidas a respeito, deverá recorrer ao TABELÃO **APE...** Observar ainda o posicionamento da bobina e do trimmer cerâmico... Quanto a este último, eventualmente poderá ser obtido com terminais curtos e grossos, dificultando a inserção e soldagem direta à placa... Isto poderá ser facilmente resolvido com o prolongamento dos seus terminais, através de toquinhos de fio nú e rígido, a eles soldados previamente... No mais,



é conferir tudo ao final, com grande atenção, aproveitando para verificar o estado dos pontos de solda, pela face cobreada, corrigindo eventuais corrimentos, curtos e falta de solda (se detetados tais probleminhas...).

- FIG. 5 - CONEXÕES EXTERNAS À PLACA - Ainda vista pela face não cobreada (só que agora com os componentes invisibilizados, para não confundir as informações...), a placa traz agora as indicações claras das conexões externas... Estas se resumem na cabagem da alimentação (recomenda-se o uso do velho código de fio vermelho para o positivo e fio preto para o negativo...) e no par de fios que vão ao sensor N.F. (Normalmente Fechado), podendo tais conexões serem feitas de forma elegante e prática através de pares de segmentos parafusáveis tipo Sindal ou equivalentes... Finalizando as ligações externas, resta apenas a pequena antena, não mais do que um pedaço de fio rígido, fino, isolado, medindo de 15 a 25 cm., ligado ao ponto A da placa...

- FIG. 6 - EXEMPLO DE CONEXÃO DE SENSOR N.F. - Um exemplo clássico de sensor N.F. para ligação ao ARRA é visto na figura, com a utilização de um par REED/imã convencional... Não esquecer (e isso já foi mencionado...) que a condição N.F. facilita o uso de vários sensores, se isso for desejado ou requerido, bastando dispô-los eletricamente em série, de modo que a abertura de qualquer deles determinará a ruptura do link, suficiente para o acionamento do circuito. Mais uma coisa: não é obrigatório que o sensor (ou sensores...) fique junto à placa! Podem ser puxadas algumas dezenas de metros de

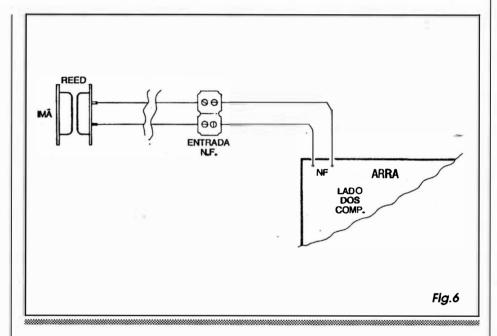

fios, para o estabelecimento posicional do sensor (ou *link...*), sem problemas... Nos raros casos em que se verifiquem problemas de interferências ou hiper-sensibilidade, bastará elevar o valor do capacitor de entrada do circuito, dos originais 10n, para 100n, filtrando-se e corrigindo-se os problemas do gênero...

- FIG. 7 - INSTALAÇÃO, CALI-BRAÇÃO E UTILIZAÇÃO... - Com o módulo do ARRA instalado no seu local definitivo, sensor(es) conectado(s), alimentação (12 VCC) fornecida, aproxima-se um receptor com faixa comercial de FM, sintonizando-o previamente num ponto vago (sem estação...) em torno da região central da faixa... Em seguida, *abre-se* o sensor

N.F. (no caso de um conjunto REED/imã, simplesmente afastando o imã do REED...), determinando a geração do sinal de áudio modulado, transmitido em FM... Ajusta-se, então (com uma chave plástica, ou mesmo com um palito de ponta chata, de madeira...) o parafuso central do trimmer cerâmico, lentamente, até que o nítido sinal sonoro seja captado no receptor... Se preciso, retocar cuidadosamente a sintonia, tanto no receptor quanto no ARRA, até ter certeza do perfeito funcionamento do conjunto em termos de transmissão/recepção... Durante toda essa fase do ajuste/sintonia, basta manter aberto o sensor N.F., para que a temporização do circuito seja automaticamente sobrepassada (A temporização de 8 a 10 segundos,



# LISTA DE PECAS

- 1 Circuito Integrado C.MOS 4011B
- 1 Transístor 2N2218
- 1 Diodo zener de 10V x 1W
- 1 Diodo 1N4001 ou equivalente
- 1 Diodo 1N4148 ou equivalente
- 1 Resistor 47R x 1W (atenção à dissipação...)
- 1 Resistor 220R x 1/4W
- 1 Resistor 3K9 x 1/4W
- 1 Resistor 4K7 x 1/4W
- 1 Resistor 10K x 1/4W
- 2 Resistores 100K x 1/4W
- 1 Resistor 1M x 1/4W
- 1 Capacitor (disco cerâmico) 5p6
- 1 Capacitor (poliéster) 4n7
- 1 Capacitor (poliéster) 8n2
- 1 Capacitor (poliéster) 10n
- 1 Capacitor (poliéster) 22n
- 1 Capacitor (poliéster) 100n
- 1 Capacitor (Eletrolítico) 10u x 16v
- 1 Capacitor (Eletrolítico) 100u x 16v
- 1 Trimmer (capacitor ajustável) cerâmico, 3-30p
- Cerca de 50 cm. de cabinho rígido isolado comum (calibre 22 a 26 AWG...) para a confecção da bobina e disposição da antena (VER TEXTO e ilustrações...)
- 1 Placa de circuito impresso específica para a montagem (10,0 x 3,3 cm.)
- Fio e solda para as ligações

### OPCIONAIS/DIVERSOS

- CAIXA - Se desejado o abrigo do circuito num container específico e independente, diversos modelos de caixas padronizadas encontráveis no varejo de eletrônica servirão perfeitamente... Em muitos casos o circuito poderá ser

embutido em locais covenientes, já existentes, prescindindo - portanto - de caixa...

- Conectores parafusáveis tipo Sindal, para as ligações de entrada do sensor NF e da alimentação (ver figuras)

## COMPLEMENTOS

- Sensor NF (tipicamente um conjunto REED/imã...). Notar que - se assim for necessário ou conveniente - qualquer número de sensores NF poderá ser acoplado em conjunto ao ARRA, bastando dispô-los eletricamente em série, conforme é convencional nos links de sistemas de alarme...
- 1 Receptor de FM (faixa comercial) de boa sensibilidade (se dotado de antena externa, melhor, sendo também recomendado que a potência de áudio final do dito receptor não seja muito pequena). Basicamente um receptor de mesa, comum, alimentado pela rede C.A., dará conta do recado...
- ALIMENTAÇÃO do ARRA Os 12 VCC necessários ao módulo ativo podem ser fornecidos por conjunto de 8 pilhas grandes devidamente acondicionadas num suporte, ou por bateria automotiva comum, ou ainda por uma fonte (com os devidos parâmetros de tensão e corrente, já mencionados...) ligada à C.A., porém com boa regulagem e filtragem, já que qualquer ocorrência mais brava de ripple adicionará poderoso zumbido em sobremodulação à transmissão...

original, apenas é válida se o sensor N.F. sofrer uma ruptura breve... Se o dito cujo for mantido aberto por mais tempo, o sinal sonoro permanecerá ativo por todo esse tempo, mais os 8 a 10 segundos da dita temporização...). Finalizando, afasta-se o receptor, mais e mais, verificando o alcance real do sistema... Para que bons resultados sejam obtidos nesse aspecto, deve-se manter a anteninha do ARRA em pé, na vertical, e posicionada de modo que não fique vibrando ou se mexendo, também não encostada a estruturas metálicas próximas... Ouanto ao receptor, obviamente que quanto mais sensível, melhor... De qualquer modo, um bom receptor de mesa (os extremamente portáteis, embora possam ser utilizados no sistema, darão um alcance menor, ainda que... aproveitável...), dotado de antena externa, poderá chegar a oferecer alcance de várias centenas de metros, tendo sido verificado que, ao ar livre, de 500 a 1000 metros podem ser parâmetros esperados...!

Um exemplo óbvio de utilização seria na monitoração de um veículo estacionado em ponto distante da central de controle (local onde fica o rádio FM...). Nesse caso, os 12 VCC necessários à alimentação podem ser confortavelmente puxados da bateria do veículo, ficando um conjunto/série de sensores N.F. devidamente instalado nas portas do carro, caminhão, etc... Qualquer tentativa de intrusão, no caso, gerará o disparo temporizado do sinal sonoro, através do falante do rádio FM, lá longe... Por razões elementares, é recomendável manter o volume do dito rádio em nível relativamente alto, para que o alarme sonoro não possa passar despercebido...

Outra utilização prática (são muitas as possibilidades, e o caro leitor/hobbysta fica encarregado de descobrí-las e/ou imaginá-las...) é na fiscalização do acesso distante de uma entrada (portão, porteira, etc.) em grandes propriedades... Nesse caso, passando uma rede C.A. próxima do local de instalação do ARRA, pode-se usar uma fonte de 12 VCC (bem filtrada e regulada) para a alimentação... Se isso não for possível, uma bateria automotiva poderá ser aplicada (de tempos em tempos verificada quanto à sua carga, providenciando-se uma reposição assim que necessário...). Numa chácara ou sítio, por exemplo, a abertura monitorada da porteira ou entrada principal, será imediatamente comunicada à casa de sede, pelo disparo temporizado do sinal sonoro, via receptor de FM...!

## GARANTIA DE 12(DOZE) MESES

## MULTIMETROS DIGITAIS





MD 2000

MD 3700

| MODELO  | VISOR - LCD        | TENS    | ÃO (V)   | CORRE    | NTE (A)  | RESISTÊNCIA | FUNÇÕES 5, 5,10 |   |    |   |   |   |   |   |   | PRECO |   |   |        |
|---------|--------------------|---------|----------|----------|----------|-------------|-----------------|---|----|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|--------|
| ICEL    | DIG                |         | DC       | AC       | DC       | Ω           | A               | В | C  | D | Ε | F | G | Н | 1 | J     | K | L | PHEÇU  |
| MD 1000 | 3 1/2 (0 - ±1999)  | 0 - 750 | 0 -1000  | -        | 0 - 10   | 0 - 2M      |                 |   |    |   |   | S |   |   |   |       |   |   | 48,60  |
| MD 2000 | 3 1/2 (0 - ±1999)  | 0 - 750 | 0 -1000  | -        | 0 - 12   | 0 - 20M     |                 |   |    |   | S | S |   |   |   |       |   |   | 66,35  |
| MD 3200 | 3 1/2 (0 - ±2999)  | 0 - 750 | .0 -1000 | 0 - 10   | 0 - 10   | 0 - 20M     |                 |   |    | S | S | Š | S | S |   | S     |   |   | 102,60 |
| MD 3250 | 3 3/4 (0 - ±3200)  | 0 - 750 | 0 -1000  | 0 - 10   | 0 - 10   | 0 - 30M     |                 |   |    | S |   | S | S |   |   | S     |   | S |        |
| MD 3500 | 3 3/4 (0 - ±4000)  | 0 - 400 | 0 - 400  | 0 - 400m | 0 - 400m | 0 - 40M     |                 |   |    |   |   |   |   |   | S | S     |   |   | 101,25 |
| MD 3600 | 3 3/4 (0 - ±4000)  | 0 - 750 | 0 -1000  | 0 - 400m | 0 - 400m | 0 - 40M     |                 |   | S  | S |   | S | S | S |   | S     |   |   | 126,90 |
| MD 3700 | 3 3/4 (0 - ±4000)  | 0 - 750 | 0 -1000  | 0 - 10   | 0 - 10   | 0 - 40M     |                 | S | S  | S |   | S | S | S |   |       |   |   | 144,45 |
| MD 4500 | 4 1/2 (0 - ±19999) | 0 - 750 | 0 -1000  | 0 - 10   | 0 - 10   | 0 - 20M     |                 |   |    | S |   | S |   |   |   | S     |   |   | 189,00 |
| MD 4755 | 3 1/2 (0 - ±1999)  | 0 - 400 | 0 - 400  | -        | 0 - 200m | 0 - 20M     |                 |   |    | S |   | S |   | S |   | S     |   |   | 60,75  |
| MD 5880 | 3 3/4 (0 - ±4000)  | 0 - 750 | 0 -1000  | 0 - 10   | 0 - 10   | 0 - 40M     | S               | S | S  | S |   | S | S | S |   | S     |   | S | 175,50 |
| MD 5990 | 3 1/2 (0 - ±1999)  | 0 - 750 | 0 -1000  | 0 - 20   | 0 - 20   | 0 - 20M     | S               | S | S. | S | S | S |   |   |   | S     |   |   | 162,50 |
| MD 9647 | 3 3/4 (0 - ±4000)  | 0 -1000 | 0 -1000  | 0 - 10   | 0 - 10   | 0 - 40M     |                 | S | S  | S |   | S | S | S |   | S     | S |   | 234,00 |

FUNÇÕES: A - TEMPERATURA, B - CAPACITÂNCIA, C - FREQUÊNCIA, D - SINAL SONORO, E - TESTE DE TRANSISTOR, F - TESTE DE DIODO, G - BARGRAPH, H - ESCALA AUTOMATICA, I - TESTE DE LED. J - HOLD, K - TRUE RMS, L - LISTADO P/ UL6K94.

### MULTÍMETROS ANALÓGICOS





MA 430

MA 540

| MODELOS | SENSIB | ILIDADE | TENSÃO  | CORRENTE     | RESISTÊNCIA               | DDECC |  |
|---------|--------|---------|---------|--------------|---------------------------|-------|--|
| ICEL    | Ω/VDC  | Ω/VAC   | VAC/VDC | A            | ς2                        | PREÇO |  |
| MA 380  | 2K     | 2K      | 0- 500  | 0-250m (DC)  | 0 - 1M / x (1K)           | 14,17 |  |
| MA 400  | 10K    | 4K      | 0-1000  | 0-250m (DC)  | 0 - 10M / x (10/1K)       | 22,95 |  |
| MA 410  | 20K    | 8K      | 0-1000  | 0- 10 (DC)   | 0 - 10M / x (1/10/1000)   | 32,50 |  |
| MA 420  | 20K    | 8K      | 0-1000  | 0- 10 (DC)   | 0 - 20M / x (1/10/1K)     | 36,45 |  |
| MA 430  | 20K    | 8K      | 0-1000  | 0-10 (DC)    | 0 - 10M / x (1/10/100/1K) | 47,25 |  |
| MA 540  | 30K    | 10K     | 0-1000  | 0- 10 (DC)   | 0 - 10M / x (1/10/1K/10K) | 62,10 |  |
| MA 550  | 20K    | 8K      | 0-1000  | 0- 10(AC/DC) | 0 - 20M / x (1/10/1K/10K) | 59,40 |  |
| MA 800  | 20K    | 4K      | 0-1000  | 0- 10(AC/DC) | 0 - 10M / x (1/10/100/1K) | 94,50 |  |
| MA 10E  | 10M    | 1M      | 0-1200  | 0- 12(AC/DC) | 0 -1000M / x (1//10K/1M)  | 98,00 |  |

2. INSTRUMENTOS DE BANCADA

# MIGEL® ENA LIMATA

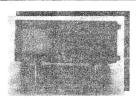

MODELO SC 6020





P/OSCILOSCÓPIOS

OP 20

GERADOR DE AUDIO DIGITAL

ICEL AD 1200

# VENDAS DE COMPONENTES NO ATACADO

# LIMARK INFORMÁTICA & ELETRÔNICA LTDA.

Rua General Osório, 155 - Sta Ifigênia CEP 01213-001 - São Paulo - SP Fone:(011) 222-4466 Fax:(011) 223-2037

## DIVERSOS

| ALICA   | TES AMPEROMETRICOS                         | 8      |
|---------|--------------------------------------------|--------|
| AA 8300 | ANALOG.300 AAC-600VAC-60VDC (C/TERMOM)     | 90,45  |
| TP 25   | TERMOPAR P/AA 8300 (ITEM ACIMA)            | 18,90  |
| AD 1200 | DIGITAL- 1200 AAC- 750 VAC- 200 VDC        | 182,25 |
| AD 4400 | DIGITAL- 400 AAC- 750 VAC- 20 VDC          | 120,15 |
| e e     |                                            |        |
| INSTR   | UMENTOS DIVERSOS                           | 12     |
| AM 9000 | MULTIMETRO AUTOMOTIVO DIGITAL              | 113,40 |
| CD 2000 | CAPACIMETRO DIGITAL                        | 128,25 |
| TB 1500 | TESTADOR DE PILHAS/BATERIAS                | 24,30  |
| TD 1350 | TERMOMETRO (BI-T1.T2) 4 1/2 DIG (RES. 0.1) | 195,75 |

|              | NOTITO MENTOS DE BANCADA                       |                |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|
|              | OSCOPIOS ICEL                                  | 074 00         |
| SC 6020      |                                                | 871,00         |
|              | 40 MHZ - 2 CANAIS / 2 TRACOS                   | 1.885,00       |
| SC 6060      | 60 MHZ - 3 CANAIS / 8 TRACOS                   | 2,470,00       |
| SC 6100      | 100 MHZ - 3 CANAIS / 8 TRACOS                  | 3,250,00       |
| FONTE        | S DE ALIMENTACAO-AJUSTAVEIS                    |                |
| FA 3003      | SIMPLES, 0 - 30 V / 0 - 3.0 A                  | 442,00         |
| FA 3006      | .SIMPLES, 0 - 60 V/0 - 1.5 A                   | 442,00         |
| FA 3015      | DUPLA. 0 +- 30 V / 0 +- 1.5 A                  | <b>786,</b> 50 |
| FA 3033      | TR:PLA.2x(0 +- 30V / 0+-1.5 A) +5V/5A FIXA.    | 929,50         |
| <b>INSTR</b> | LIMENTOS DE BANCADA DIVERSOS                   |                |
| AF 105M      | GERADOR DE ÁUDIO (1 MHz)                       | 741.00         |
| B 810        | GERADOR DE FUNÇÕES (10 MHZ) PROX.LANÇAME       | NTO            |
| FB 1000      | FREQUENCIMETRO DIGITAL - 1 GIGA HERTZ          | 507,00         |
| GA 200       | GERADOR DE ÁUDIO (0.2 MHz)                     |                |
| GB 2000      | GERADOR DE FUNÇÕES (2,0 MHz)                   |                |
| GP 1200      | GERADOR DE PULSOS (10 MHz)                     |                |
| U2000A       | FREQUENCIMETRO DIGITAL - 2 GIGA HERTZ          | 832,00         |
| Z 216        | MEDIDOR DE T C Rª (INDUTÂNCIA/CAPACIT/RESIST   | 1.456,00       |
| 7802         | ANALIZADOR DE ESPECTRO (1 GHz)                 | 8.580.00       |
| 8902A        | MULTIMETRO DE BANCADA. 4 1/2 DIGITOS.          | 507,00         |
| OBUZA        |                                                |                |
| OP 20        | PONTA DE PROVA P/ OSCI. (ATÉ 60 MHz - X1 - X10 |                |
|              | PONTA DE PROVA P/ OSCI. (ATÉ 100 MHz)          |                |
| OP 20        |                                                |                |
| OP 20        | PONTA DE PROVA P/ OSCI. (ATÉ 100 MHz)          | 54,60          |

# MONTAGEM

# FONE SEM FIO (INFRA-VERMELHO)

UM JEITO SIMPLES E FÁCIL DE LEVAR O SOM DE APARELHOS OS MAIS DIVERSOS (TV. TOCA-FITAS, TOCA-DISCOS LASER, RECEPTORES DE RÁDIO, ETC.) ATÉ OS FONES, SEM FIOS, OFERECENDO GRANDE CONFORTO TANTO AO PRÓPRIO USUÁRIO QUANTO ÀS DEMAIS PESSOAS QUE HABITAM OU TRANSITAM PELO LOCAL (NINGUÉM FICA OBRIGADO A OUVIR O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO...)! SÃO DOIS MÓDULOS DE FÁCIL REALIZAÇÃO: O TRANSMISSOR (ALIMENTADO PELA C.A. LOCAL, 110 OU 220 VOLTS...) FICA JUNTO AO APARELHO GERADOR DO ÁUDIO (QUALQUER DÓS EXEMPLOS JÁ CITADOS, OU OUTROS...), LIGADO A ELE ATRAVÉS DE UM SIMPLES CONJUNTO JAQUE/PLUGUE (NORMALMENTE À SUA SAÍDA ORIGINAL PARA FONES...) E O RECEPTOR (BEM PEQUENO, FÁCIL DE PORTAR SEM NENHUM DESCONFORTO...) FICA GRAMPEADO NO BOLSO DA CAMISA OU NA GOLA DO OUVINTE (COM O PLUGUE DE FONES CONVENCIONAIS LIGADO AO DITO CUJO...)! TODO O PROCESSO DE TRANSMISSÃO SE DÁ POR FEIXE LUMINOSO ÍNVISÍVEL, INFRA-VERMELHO, GARANTINDO ALCANCE SUFICIENTE PARA AUDICÃO LOCAL... AJUSTES...? APENAS DOIS, SENDO UM NO TRANSMISSOR (DETERMINA O MELHOR NÍVEL E CONDICIONA À AUSÊNCIA DE DISTORÇÕES, CALIBRADO UMA ÚNICA VEZ EM FUNÇÃO DO VOLUME NORMAL DE SAÍDA DO APARELHO QUE GERA O SINAL DE ÁUDIO...) E OUTRO NO RECEPTOR, CONTROLANDO À VONTADE O VOLUME NOS FONES (CONFORME O GOSTO DO FREGUÊS...)! NENHUM COMPÒNENTE DIFÍCIL OU INVOCADO, MONTAGEM FÁCIL, REGULAGEM E INSTALAÇÃO TAMBÉM SIMPLES (NO DECORRER DO ARTIGO DAMOS INCLUSIVE DETALHES PARA O BOM A CABAMENTO E PARA A OTIMIZAÇÃO ÓTICA DO SISTEMA...)! VALE EXPERIMENTAR (POIS É DO TIPO DE CIRCUITO/NOVIDADE QUE TODO VERDADEIRO HOBBYSTA GOSTA MUITO...)!

Quem de nós já não recebeu pelo menos uma bronca ("- Baixa esse som, pô!"..."- Isso é hora de ficar vendo filme na TV, ô meu...? Tem gente querendo dormir...!") por estar na sala vendo TV, altas horas, enquanto que os outros habitantes da casa querem mais é... silêncio...? Pinta aquele filmão erótico de madrugada, ou aquele jogaço de bola, final de Copa Mundial de Clubes, inevitavelmente em Tóquio, com o negócio de fuso obrigando a gente a assistir o game num horário em que normalmente estaria roncando...! Se forçar a barra no som da TV, as reclamações de quem não está nem aí com o programa, são inevitáveis...

E tem mais... Dá pra ouvir - por exemplo - aquele *peso* todo do Supultura, baixinho, com o volume ajustado no mínimo...? Nem pensar, né...? Tem que ... arregaçar...! Só que a mamãe, o papai, os irmãos mais velhos, chegados obviamente a melodias mais... suaves, simplesmente não permitem que Você curta o som na intensidade desejada (independente do fato de estragar os tímpanos e o raciocínio, mas isso é... problema seu...).

Para essas duas situações, a saída mais elementar é... utilizar fones de ouvido (praticamente todo aparelho de áudio - ou *com* áudio - é dotado de um jaque para fone de ouvido, para audição





individual e particular...), mas aí surge outro tipo de inconveniente: o aparelho de som fica longe do sofá, o fio dos fones é curto, e não dá pra ficar esparramado confortavelmente enquanto ouve, ou então (embora o fio seja suficientemente longo...), sempre tem um(a) distraído(a) que atravessa a sala e - inadvertidamente tropeça no cabo dos fones, causando óbvios e sérios estragos...

A solução (definitiva...)? Usar fones sem fios! Esse é o objetivo do presente projeto, o FONE SEM FIO (INFRA-VERMELHO) (ou apenas FOSF, para simplificar o nome...), sistema ideal para um link local de transmissão, alcance suficiente para um ambiente caseiro médio (normalmente sala ou quarto, que ninguém - salvo os que cheiram cola - usaria um fone sem fio no banheiro, enquanto faz cocô e lê revistinha de sacanagem...), montagem, regulagem, acabamento, instalação e utilização bastante simples e confortáveis...! Optamos por um sistema de



transmissão direta, por modulação da própria intensidade luminosa (ainda que invisível, lembrar sempre...) do feixe infra-vermelho emitido por LEDs específicos, fugindo de circuitos mais complexos (por modulação de frequência portadora...) que exigiriam componentes de difícil aquisição, além de inevitáveis e cuidadosas regulagens a partir de instrumentos que o hobbysta não costuma possuir...

O resultado nos pareceu barato e prático, bem dentro dos requisitos da finalidade... A qualidade do som transmitido é bastante aceitável, dependendo apenas de uma boa regulagem no transmissor (fácil de fazer...) e, obviamente, das condições originais do áudio fornecido pelo aparelho gerador (uma TV, num exemplo clássico...). Também procuramos manter os dois módulos (transmissor e receptor) compactos e sob baixa demanda de energia, embora o transmissor puxe a sua alimentação da rede C.A. e o receptor seja alimentado por bateriazinha de 9V (preservando a sua requerida portabilidade e leveza...). Certamente que no receptor a ênfase foi drástica no sentido da miniaturização, de modo que o ouvinte possa portá-lo no bolso da camisa ou da blusa, ou ainda grampeado na gola, com todo o conforto, sempre lembrando que o feixe de infravermelho responsável pela transmissão dos sinais do áudio necessita de uma linha de visada, desimpedida, entre os dois módulos (não dá pra manter o transmissor na sala, junto ao aparelho de áudio, e ouvir o som nos fones ligados ao receptor, estando na cozinha, de onde um módulo não possa...ver... o outro...).

Embora fácil na sua parte puramente eletrônica, a montagem do FOSF exigirá, no que diz respeito ao

acabamento, *lay out* externo dos módulos, e otimização da parte ótica, algumas habilidades e uma certa mão de obra caprichosa... Acreditamos, porém, nas naturais capacidades criadoras do leitor/hobbysta que, a partir dos dados e informações aqui fornecidos, saberá - com certeza - gerar soluções práticas, elegantes e funcionais para o assunto...!

....

 FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMÁTI-CO DO CIRCUITO (MÓDULO TRANSMISSOR) - Absoluta simplicidade em sua essência: o sinal de áudio é captado (em bom nível e baixa impedância...) diretamente da saída original para fone de ouvido do aparelho gerador (vamos manter como exemplo daqui pra frente, uma TV, combinados...?). O resistor de 15R x 5W carrega a saída original de som do aparelho, de modo a oferecer uma impedância simulada de alto-falante ou fones, prevenindo problemas internos ao circuito do gerador de áudio... Os sinais são então encaminhados (via capacitor de 4u7) a um elementar conjunto Darlington formado pelos transístores BC549 e TIP31... A polarização de tal conjunto (que mostra elevado ganho e alta potência relativa na sua saída...) é feita no sistema semi-automático, com o conjunto série, formado pelo resistor de 150K e trim-pot de 1M, intercalado entre o coletor e a base geral do par Darlington... Assim, dependendo do real nível de sinal aplicado na entrada, um ajuste no trim-pot permitirá eliminar distorções e calibrar o ganho geral, de modo a oferecer bons níveis de modulação de intensidade luminosa ao conjunto de 5 LEDs infra-vermelhos comuns (TIL32 ou equivalentes...), cada um seriado com o respectivo resistor/limitador de 220R, todos os ramais devidamente paralelados... Com tal arranjo, simples e eficiente, uma boa potência luminosa final pode ser emitida, além do que o número de LEDs permite uma boa distribuição angular da emissão, conforme veremos em detalhes mais adiante... A alimentação do circuito é puxada da rede C.A. local (110 ou 220 volts...) através do trafo abaixador, após o que o par de diodos 1N4004 executa a retificação, o eletrolítico de 1000u faz a primeira filtragem, o regulador de tensão integrado 7812 promove a estabilização e o eletrolítico de 470u se encarrega da segunda filtragem e do armazenamento da energia momentaneamente requisitada nos picos de funcionamento do transmissor...

- FIG. 2 - DIAGRAMA ESQUEMÁTI-CO DO CIRCUITO (MÓDULO RE-CEPTOR) - Também muito simples em sua organização, o circuito do receptor inicia seus trabalhos ativos na captação do feixe infra-vermelho modulado em intensidade, através de um foto-transístor convencional (TIL78), com boa sensibilidade para essa faixa do espectro luminoso... Observar que o foto-transístor forma, com seu resistor de carga (100K) o próprio divisor de tensão que determina a polarização do transístor comum, BC549... Dessa forma obtemos uma acoplamento mais do que direto entre o estágio de entrada e o de pré-amplificação, garantindo bom ganho e baixa distorção nesse módulo... Outro ponto a notar é que o BC549 tem sua carga resistiva aplicada ao emissor, consubstanciada num potenciômetro de 10K, de cujo

# XEMIRAK

# ELETRO ELETRÔNICA

- CIRCUITOS INTEGRADOS
- TRANSÍSTOR
- DIODO
- CAPACITOR
- MOSCA-BRANCA EM CI.



COMPONENTES ELETRÔNICOS EM GERAL - CONSULTE-NOS

Rus Senta Ifigânia, 305 CEP 01207-001 - São Peulo-SP Tels.:(011) 221-0420 222-8591 Fax:(011) 224-0236



Agora você já pode transferir p/placa de circuito impresso qualquer traçado de livros, revistas, ou por computador em 40 minutos.

Com nosso curso, você recebe um kit com todo material fotoquímico para se tornar um profissional em transferência direta. Faça placas com aparência profissional! Face simples, dupla, estanhamento de trilhas, S.M.D. Método utilizado nos E.U.A. e Europa, possibilita a confecção de protótipos com rapidez e permite produção em série, à baixo custo.

Simplicidade e perfeição!

MONTE SUA PRÓPRIA EMPRESA!

PREÇO PROMOCIONAL.

TECNO TRACE Fone: (011) 405-1169

# MONTAGEN SE

FONE SEM FIO (INFRA-VERMELHO)



cursor o sinal pré-amplificado é recolhido (após o ajuste de nível, dado pelo gosto do usuário...) para envio à entrada (pino 2) de um pequeno (porém muito eficiente) integrado amplificador de áudio, 7052... O capacitor de 100n perfaz o principal acoplamento, enquanto que o de 1n desacopla para a terra eventuais sinais interferentes, de alta frequência, exercendo assim uma certa filtragem preventiva... Com o arranjo utilizado para o TDA7052, seus dois mini-amplificadores internos são orientados em ponte, proporcionando saída de bom nível, em contra-fase, via pinos 5 e 8 (não há, portanto, um referencial de terra - propriamente - na dita saída...), sob impedância e potência ideais para o acionamento direto de fones, em condições bastante universais (impedâncias desde 2 ohms, até 100 ohms, resultarão em boa fidelidade, tudo dependendo também de um correto ajuste no volume do receptor e no trim-pot de adequação do transmissor, já visto no item anterior...). Na alimentação (a demanda de corrente é baixa...) uma bateriazinha de 9V garante a energia e preserva a portabilidade do conjunto... Dois capacitores (conforme recomenda o fabricante do integrado...), sendo um de 100u e um de 100n, desacoplam as linhas de energia, garantindo estabilidade para o funcionamento geral do módulo, mesmo sob as inevitáveis variações de parâmetros que ocorrem com o natural envelhecimento da bateria, ao longo do tempo e do uso...

# - FIG. 3 - *LAY OUT* DO CIRCUITO IMPRESSO ESPECÍFICO (MÓDULO

A - TRANSMISSOR) - Aqui, embora a compactação seja também desejada, a miniaturização não é tão perseguida quanto no módulo receptor... Mesmo assim, procuramos manter o desenho tão sintético e pequeno (sem *espremimentos*, contu-

do...) quanto possível. O padrão cobreado (visto em negro, com as áreas brancas indicando a superfície que deve ficar livre do cobre...) encontra-se em tamanho natural, escala 1:1, podendo então ser diretamente copiado para servir de guia à traçagem com tinta ou decalque (recomendado...) ácido-resistente, antecedendo à corrosão, limpeza, furação, nova limpeza, conforme convencional... Nem seria preciso recomendar, mas vamos insistir: procurem respeitar direitinho as dimensões, disposições e localizações de trilhas e ilhas, para que não ocorram - depois - problemas na inserção e soldagem dos componentes e fiação... Conferir bem a placa, ao final da sua confeção, tambémé um conselho óbvio (porém de importância enorme, e permanente, portanto...). Aos novatos recomendamos ler antes as INS-TRUÇÕES GERAIS PARA AS MON-TAGENS, onde são mastigadas informações, conselhos e dicas fundamentais para o bom aproveitamento da técnica de circuito impresso...

# - FIG. 4 - *LAY OUT* DO CIRCUITO IMPRESSO ESPECÍFICO (MÓDULO

B - RECEPTOR) - Valem as mesmas recomendações feitas quanto à placa do transmissor, vista na figura anterior... A plaquinha do receptor foi mantida no limite da miniaturização (ainda assim, sem que as coisas ficassem tão apertadas que o hobbysta precisasse usar uma lupa para a montagem...) e - além disso - contém um integrado, o que traz como consequência a presença de ilhazinhas muito pequenas e próximas umas das outras... Com isso devem ser redobrados os cuidados na confecção e na conferência final, buscando (e eliminando, se encontrados...) probleminhas como curtos ou lapsos, às vezes quase invisíveis a olho nú, mas que podem obstar o sucesso da montagem...

## MONTAGEM 353

# FONE SEM FIO (INFRA-VERMELHO)









Flg.6



# - FIG. 5 - DETALHES QUANTO AOS COMPONENTES OPTO-ELETRÔNI-

COS - Aqui emAPE sempreprocuramos dar o máximo de peso às informações visuais (desenhos, fotos, diagramas, ilustrações...), pela simples razão dessa forma de comunicação ser a mais direta e a que deixa a menor margem de dúvidas... Um caso típico dessa necessidade é o que se refere às aparências e funções do LED infra-vermelho e do foto-transístor... O jeitão externo dos dois é extremamente parecido, ensejando confusões ou trocas inad-

vertidas que gerarão o não funcionamento dos circuitos, e até danos permanentes aos próprios componentes... Assim, é fundamental observar o diagrama, notando as diferenças indicadas, quanto à identificação dos terminais, simbologia adotada, etc. Notar que em ambos os componentes, além de uma das pernas ser mais curta do que a outra, existe um pequeno chanfro lateral, codificando um dos terminais... No caso do TIL32, essas indicações determinam a posição do terminal de catodo... Já no TIL78, esses macetes indicam a perna de coletor... Mais uma coisa: depois de identificar corretamente os terminais das duas peças, cuidado para não confundí-las entre sí no momento da inserção às respectivas

### - FIG. 6 - CHAPEADO DA MONTA-GEM (PLACA DO TRANSMISSOR) -

Com a placa vista pela face não cobreada (em APE os diagramas do impresso, seja em sua face cobreada, seja no lado sem cobre, onde repousam os componentes, é sempre mostrado em tamanho natural, escala 1:1...), as peças principais do circuito transmissor são mostradas sob as costumeiras estilizações, além de indicações gráficas de polaridades, valores, códigos, etc. São vários os componentes polarizados, que exigem posição única e certa para inserção e soldagem, pedindo uma atenção especial por parte do montador: o transístor BC549 referenciado pelo seu lado chato,

# KIT DE SILK SCREEN COM CURSO EM VÍDEO

A MÁQUINA DE ESTAMPAR E IMPRIMIR NÃO INVISTA MAIS DE 2 SALÁRIOS M. PARA TER A SUA PEQUENA EMPRESA

O kit é uma empresa completa. Você faz estampas em cores em camisetas, imprime adesivos, bola de bexiga, brindes. painéis eletrônicos e circuitos impressos.

O curso em vídeo e apostila mostra tudo sobre silk. Ideal também para lojas (imprime cartão de visita, envelopes sacolas).

Envie este cupon e receba gratis amostras impressas com o kit.

PROSERGRAF - Caixa Postal, 488 CEP 19001-970 - Pres. Prudente - SP Fone:(0182) 47-1210 - Fax:(0182) 471291

| Nome:     |     |
|-----------|-----|
| Endereço: |     |
| CEP:      |     |
| Cidada:   | (A) |

# KIT PARA FABRICAÇÃO DE CARIMBOS COM CURSO EM VÍDEO

FAÇA CARIMBOS EM 1 HORA. INVISTA APENAS R\$ 360,00 PARA TER A SUA PEQUENA EMPRESA

O KIT É UMA EMPRESA COMPLETA. VOCÊ FAZ CARIMBOS PARA ESCRITÓRIOS, ESCOLAS E BRINQUEDOS OCUPANDO UM PEQUENO ESPAÇO. O CURSO EM VÍDEO E APOSTILA MOSTRAM COMO FAZER CARIMBOS INCLUSIVE DE DESENHOS E FOTOS. IDEAL TAMBÉM PARA COMPLEMENTAR OUTROS NEGÓCIOS.

Envie este cupom e receba grátis amostras impressas com o Kit.

SUPGRAFC - Caixa Postal, 477 CEP 19001-970 - Pres. Prudente - SP Fone:(0182)47-1210-Fax:(0182)47-1291

| Nome:<br>Endereço: |       |
|--------------------|-------|
| CEP:Cidade:        | AP 66 |

o TIP31 e o 7812 com sua inserção condicionada pela indicação da lapela metálica, os diodos com a marcação dos seus lados de catodo pela faixa ou anel em cor diferente, e - finalmente, os capacitores eletrolíticos com suas importantes polaridades de terminais claramente anunciadas (tanto no chapeado, quanto nos próprios corpos dos componentes...). Quanto aos demais componentes (alguns ficam externamente à placa, e terão suas instalações abordadas mais adiante...), o único requisito é observar rigorosamente seus valores em função dos lugares que ocupam... Já dissémos isso, mas vamos refalar. a atividade de montar circuitos não requer habilidades ou conhecimentos especiais ou esotéricos: só é preciso saber ler letras e números, reconhecer formas e cores básicas e... TER ATENÇÃO! Nêgo que fica com a língua pendurada, babando no queixo (nenhum desrespeito ou menção a quem fica assim por problemas de saúde, genéticos ou adquiridos...), é melhor procurar outro hobby (pescar peixinhos em aquários, por exemplo...)! Depois de inseridos, soldados e conferidos todos os componentes, resta verificar se os pontos de solda se apresentam com boa qualidade, e - finalmente - cortar as sobras dos terminais, pela face cobreada (mais adiante, serão detalhadas as conexões externas da placa, para as quais várias ilhas periféricas se encontram devidamente codificadas...).

- FIG. 7 CHAPEADO DA MONTA-GEM (PLACA DO RECEPTOR) - Novamente, valem aqui todas as recomendações feitas para a placa do transmissor, vista e detalhada na figura anterior... O impresso é visto pela sua face não cobreada, em tamanho natural, etc., etc., etc..., devendo o caro leitor/hobbysta prestar especial atenção aos componentes polarizados, com posições rigorosas de inserção, no caso o transístor, o integrado e o capacitor eletrolítico, cada um deles com suas orientações claramente determinadas pelas estilizações, conforme é norma gráfica aqui emAPE... Soldar direitinho, conferir tudo (antes, durante e depois...), observar bem as ilhas periféricas, codificadas e demarcadas para as conexões externas, são providências (como sempre...) obrigatórias... Durante a fase da colocação e soldagem das peças sobre as placas, os hobbystas iniciantes se beneficiarão de consultas ao TABELÃO APE, sempre que dúvidas surgirem... Vão lá, quando precisarem!
- FIG. 8 CONEXÕES EXTERNAS À PLACA (TRANSMISSOR A) A placa do circuito transmissor dos FOSF ain-

# LISTA DE PEÇAS

- 1 Circuito Integrado TDA7052 (não admite equivalentes)
- 1 Transístor TIP31 ou equivalente
- 2 Transístores BC549 ou equivalentes
- 1 Foto-transístor (com boa sensibilidade para o infra-vermelho) tipo TIL78 ou equivalente
- 5 LEDs infra-vermelhos, tipo TIL32 ou equivalentes
- 2 Diodos 1N4004 ou equivalentes
- 1 Circuito Integrado regulador de tensão 7812 (12V x 1A)
- 1 Resistor 15R x 5W
- 5 Resistores 220R x 1/4W
- 1 Resistor 100K x 1/4W
- 1 Resistor 150K x 1/4W
- 1 Potenciômetro (pequeno ou mini), com chave, 10K
- 1 Trim-pot (vertical) 1M
- 1 Capacitor (poliéster) In
- 2 Capacitores (poliéster) 100n
- 1 Capacitor (eletrolítico) 4u7 x 16V
- 1 Capacitor (eletrolítico) 100u x 16V
- 1 Capacitor (eletrolítico) 470u x 16V
- 1 Capacitor (eletrolítico) 1000u x 25V
- 1 Transformador de força c/primário para 0-110-220V e secundário para 12-0-12V x 500mA
- 1 Clip para bateria de 9V
- 1 Rabicho (cabo de força c/plugue C.A.)
- 1 Interruptor simples (chave H-H mini)
- 1 Chave de tensão (H-H mini, c/botão raso, inscrições "110-220")
- 1 Plugue universal, tamanho P2 (VER TEXTO)
- 1 Jaque universal, tamanho J2 (VER TEXTO)
- 2 Placas específicas de circuito im-

presso, uma com 5,8 x 5,4 cm. e outra com 5,0 x 2,2 cm.

Fio e solda para as ligações

## OPCIONAIS/DIVERSOS

- 1 Knob para o potenciômetro (compatível com o eixo pequeno ou mini...)
   2 Caixas para abrigar os módulos. Dimensões e formas dependerão muito do tipo de acabamento pretendido pelo montador. As medidas dependerão bastante, no caso, do transmissor, do transformador de força obtido, e da disposição do sistema ótico adotado. No caso do receptor, as dimensões deverão ser mantidas tão restritas quanto possível, preservando a desejada miniaturização (VER FIGURAS RESPECTIVAS).
- 1 Grampo para o receptor, do tipo usado em crachás ou em bips da vida, de modo que o portador possa prender o módulo num bolso de camisa, na gola, etc. (VER FIGURAS RESPECTIVAS)
- Material para a otimização ótica dos dois módulos. Normalmente, uma campânula ou pequena lente para o receptor, e uma estrutura em arco, transparente, para o receptor. Detalhes e sugestões serão dados junto às RESPEC-TIVAS FIGURAS...
- - Parafusos, porcas, adesivos fortes, etc., para fixações diversas

# COMPLEMENTOS

• 1 - Fone (de ouvido ou de cabeça), tipo magnético, com impedância entre 2 e 100 ohms, com cabo dotado de plugue tipo P2, mono ou estéreo (VER DE-TALHES MAIS ADIANTE)

da é vista, no diagrama, pela sua face não cobreada, porém agora com a ilustração detalhando apenas as conexões externas, feitas da placa pra fora... Embora simples, todas as ligações exigem cuidados prévios de identificação dos terminais, fios, etc. A fiação que leva ao plugue de entrada de áudio tem sua identificação correspondendo o ponto E da placa ao terminal vivo, interno, do plugue, e o ponto T do impresso ao terminal de terra, externo, do P2. Como se trata de um percurso de sinais de alto nível e baixa impedância, não há necessidade de se fazer a conexão com cabo blindado... Entretanto, quem assim o quiser, poderá fazê-lo. Outro ponto que requer

atenção está nas ligações dos fios do trafo de força, devendo o leitor/hobbysta notar que o secundário (S) apresenta fios de cores iguais nos extremos, sendo o central de cor diferente... O primário (P) mostra sempre três fios de cores diferentes entre sí... Observar as conexões à chavinha de escolha de tensão da rede local (110-220). Quanto aos LEDs infra-vermelhos, é importante identificar previamente seus terminais (rever FIG. 5) e, além disso, dispô-los em arco, conforme mostra a figura... Para tanto, inicialmente seus terminais devem ser inseridos e soldados aos respectivos furos/ ilhas, com os componentes em posição vertical, perpendicular à superfície não





cobreada do impresso... As pernas devem ser mantidas longas, procurando alinhar todas as cabeças dos LEDs (que devem, nessa primeira fase, guardar todas a mesma altura comrelação à placa...). Em seguida, um a um, os LEDs devem ser pressionados de maneira a ... deitarem sobre a placa, sempre apontando suas cabeças para as bordas próximas do impresso, e guardando a indicada angulação relativa (cerca de 30º de intervalo entre cada dois componentes...). Para que o arco determi-

nado pelas cabeças dos LEDs fique uniforme, é importante que todas as dobras de terminais sejam feitas bem rentes à placa... Com tal disposição, o conjunto de LEDs enviará seu feixe de infra-vermelho com bastante eficiência num ângulo horizontal de aproximadamente 180°, e num ângulo vertical de aproximadamente 30°, garantindo que praticamente todo o ambiente à sua frente seja inundado pela informação a ser captada pelo receptor, esteja este onde estiver (mais detalhes, adiante...).

 FIG. 9 - CONEXÕES EXTERNAS À PLACA (RECEPTOR -B) - Agora é vista a plaquinha do RECEPTOR do FOSF, também pela sua face não cobreada, com ênfase para as ligações externas e periféricas... Atenção à identificação dos terminais de coletor (C) e emissor (E) do foto-transístor, com relação aos respectivos pontos de conexão à placa... Observar ainda que embora o TIL78 seja mostrado deitado (apenas para efeito de facilitar a interpretação e identificação das ligações...) sobre a placa, na verdade o componente deve ficar em pé, perpendicular à placa, podendo suas pernas serem um pouco encurtadas na inserção/soldagem, de modo a adequar as dimensões às medidas do container (explicações mais adiante, junto à FIG. 11). Quanto ao potenciômetro, notar que as conexões são mostradas (aos pontos P-P-P) com o componente visto pela frente (olhando-se a peça pelo eixo...). As ligações ao jaque J2 (estéreo ou mono - ver detalhamentos na FIG. 11) não são polarizadas, uma vez que a saída em contra-fase do circuito em ponte, interno ao integrado TDA7052 não inclui um referencial de terra convencional... Atenção também à polaridade da alimentação, sempre lembrando que o cabinho vermelho proveniente do clip da bateria corresponde ao positivo, enquanto que o fio preto refere-se ao negativo... A chave interruptora incorporada à traseira do potenciômetro deve ser eletricamente intercalada no cabo do positivo (vermelho).

## - FIG. 10 - SUGESTÃO DE *ENCAIXA-MENTO* E ACABAMENTO PARA O MÓDULO TRANSMISSOR DO

FOSF...-A figura mostra a nossa sugestão para acondicionamento do circuito transmissor no respectivo container, bem como detalhes de acabamento e de otimização ótica que julgamos importantes... Conforme já foi dito, as reais dimensões da caixa dependerão bastante do tamanho do transformador de força adquirido, mas como regra geral o formato indicado deverá proporcionar um resultado elegante e prático, na disposição quadrada e baixa do container, sobressaindo da traseira o cabo de força (rabicho) e o cabo terminado no plugue de captação do áudio... Também na traseira pode ficar a chave de escolha de tensão (110-220). Numa das laterais, recomenda-se a instalação do interruptor geral, conforme mostra a figura... O arco formado pelos 5 LEDs infra-vermelhos deve pro jetar-se para fora da caixa, através de uma janela retangular, estreita e longa, de preferência protegida por uma cobertura transparente (pode ser feita com acrílico flexível, recortado, dimensionado e colado para formar a proteção...) na forma de um semi-cilindro de baixa altura (não mais do que uns 2 ou 3 centímetros de altura e com diâmetro compativel com as dimensões previamente estabelecidas pelo próprio arco de LEDs... Se não for possível obter o material transparente para a confecção da proteção da



janela, o hemi-cilindro baixo poderá também ser feito de material opaco, plástico, efetuando-se ao longo da sua borda vertical em arco os 5 furos necessários à passagem das *cabeças* ativas dos LEDs (que devem, então, sobressair dos ditos furos, para que a emissão se dê sem problemas...). Mecanicamente, a coisa dará um pouquinho de trabalho, mas com capricho, atencão e criatividade, sabemos que o leitor/hobbysta conseguirá um resultado final bonito e funcional...!

- FIG. 11 - SUGESTÃO PARA ACONDICIONAMENTO E LAY OUT EXTERNO DO MÓDULO RECEPTOR DO FOSF... - Sempre lembrando que a cabeça sensível do foto-transístor interno deve ter uma linha de visada frontal e livre para o feixe modulado infra-vermelho emitido pelo transmissor, e que o módulo receptor deve assumir máxima portabilidade e leveza (caso contrário todas as vantagens do sem fio seriam anuladas...), o diagrama dá uma série de su-





gestões e informações práticas importantes... O ideal é usar-se um container longo e estreito, disposto na vertical, ficando lá dentro a bateria em baixo (para dar bom equilíbrio de peso ao conjunto) e a plaquinha do circuito logo acima. Tanto o jaque para ligação dos fones, quanto o knob do potenciômetro (que incorpora a função eletro-mecânica de interruptor geral da alimentação...) podem ficar numa das estreitas laterais da caixinha... Na parte frontal alta do container, em posição centralizada, pode ficar uma pequena campânula transparente, ou mesmo uma pequena lente de acrílico, para proteção ou concentração do feixe infra-vermelho sobre o TIL78, conforme tornam claras as ilustrações (inclusive em perfil...). Na traseira da caixinha pode ser fixado um grampo largo e longo, de metal ou plástico (do tipo usado para prender crachás nos bolsos de blusas e camisas, ou para prender aquelas caixinhas de BIPs na cintura...) que facilitará o porte do aparelho pelo usuário... Um detalhe importante: mesmo que os fones utilizados sejam do tipo duplo, estéreo, a saída de áudio real será em mono... Assim, as próprias conexões do jaque de saída aos pontos F-F da placa deverão estar condicionadas ao seu tipo (estéreo ou mono), conforme indicam os diagramas da direita, na figura... Os dois primeiros casos referem-se ao uso de jaque estéreo com fone estéreo (o resultado de áudio será sempre - reafirmamos - mono...). O terceiro caso indica as ligações mais simples, para jaque mono e fone mono...

- FIG. 12 - INSTALAÇÃO, AJUSTE E USO... - Conforme já deve ter ficado mais do que claro, o módulo transmissor do FOSF pode ficar sobre (ou ao lado...) o aparelho de TV (num exemplo clássico, já que o dispositivo também pode ser usado com várias outras fontes de áudio, desde que contenham um jaque para fone...), com sua janela contendo o arco de 5 LEDs

apontando para o ambiente à sua frente, de modo que os aproximadamente 180º de abrangência horizontal, e cerca de 30° de abertura vertical possam atingir qualquer das posições normalmente assumidas pelo ouvinte, no interior do cômodo... Com corretos ajustes, o receptor (grampeado no bolso ou na gola da camisa/blusa do(a) ouvinte...) poderá ficar até uns 5 ou 6 metros de distância, medidas mais do que suficientes para englobar os ambientes domésticos médios (estamos presumindo que a sala do caro leitor/hobbysta não tenha as dimensões do Maracanã, que nós, brasileiros pobres e ralados, moramos inevitavelmente apertados, feito sardinhas em lata, principalmente porque o aluguel ou o preço das residências é diretamente proporcional ao seu tamanho...). Para o ajuste inicial, o cabo com o plugue de áudio do transmissor deverá ser ligado à saída de fone da TV (persistimos nesse exemplo, pois calculamos que será a aplicação do FOSF com maior Ibope...). Ligase a alimentação do transmissor do FOSF e coloca-se o seu trim-pot de calibração inicialmente - em ponto médio... Ajustase o volume do áudio da TV para um ponto inicialmente um pouco inferior ao que daria confortável audição direta, em fones conetados à respectiva saída... Com o receptor do FOSF posicionado, coneta-se o plugue dos fones à respectiva saída, ligase a alimentação (girando-se o knob do potenciômetro até o *clique* inicial...) e ajusta-se o volume em posição moderada, pra começar... Se o sinal chegar claro, porém muito alto ou muito baixo, basta corrigir o volume no FOSF receptor... Já se o som chegar muito abafado ou distorcido (independente de ajustes de volume no FOSF receptor...), primeiramente o trim-pot do FOSF transmissor deverá ser reajustado, para lá ou para cá, lentamente, até encontrar-se o ponto em que o som é emitido de forma correta... Eventualmente tais ajustes deverão ser feitos em conjunto com uma retificação no volume de áudio do

aparelho de TV (os ajustes são inter-dependentes...). Obtido o ponto ideal, o trimpot do FOSF transmissor não deve mais ser mexido... Convém anotar a posição do knob do potenciômetro de volume de áudio da TV que proporcionou o melhor desempenho, para que possa ser relembrado e reposicionado assim, sempre que se pretenda usar o FOSF para audição sem fio... Todas essas instruções valem também para o acoplamento do sistema FOSF a outras fontes de áudio (toca-fitas, tapedecks, CD-players, sintonizadores de AM-FM, etc). O importante é sempre lembrar que tais fontes de áudio deverão ter uma saída de alto nível e baixa impedância, tipicamente um jaque para fone individual externo (a grande maioria dos sistemas de áudio possui tal saída...). Uma importante característica de tais saídas, é que rotineiramente possuem um sistema interno, eletro-mecânico, que automaticamente desliga os alto-falantes assim que o jaque de fone é inserido, de modo que com o uso do FOSF, não haverá som ambiente (apenas através dos fones, sem fios, portados pelo ouvinte e ligados ao FOSF receptor...).

## E SE A FONTE DE ÁUDIO NÃO TIVER SAÍDA PARA FONES...?

Muito raramente serão encontrados sistemas ou aparelhos domésticos de áudio que não contenham um jaque para uso de fones externos individuais... Entretanto, se isso se verificar, é possível fazer algumas alterações simples na entrada do módulo transmissor do FOSF, de modo a adequar o seu funcionamento para a ligação direta à uma saída tipo auxiliar (médio nivel, média ou alta impedância...). Nesse caso, basta substituir o resistor original de 15R (rever FIG. 1) por um de 47K x 1/4W, trocando também o eletrolítico de entrada, originalmente de 4u7, por um capacitor de poliéster de 100n ou 220n...

Normalmente, saídas de áudio tipo auxiliar não apresentam um controle de nível ou volume acessível ao usuário, e assim toda a adequação quanto a desempenho e distorções deverá ser feita apenas no trim-pot de 1M do circuito transmissor do FOSF... Se nenhuma das posições do dito ajuste proporcionar uma transmissão de boa qualidade, é provável que o nível do sinal seja excessivo... Isso poderá ser corrigido pela inserção de um resistor extra entre o terminal vivo do jaque de entrada e a junção do resistor de 47K com o capacitor de 100n/220n recomendádos... O valor desse resistor extra deverá ser experimentalmente determinado, porém na maioria dos casos ficará entre 10K e 100K...



# APARELHO DE SURDEZ(\*) (BAIXO CUSTO)



UMA MONTAGEM SIMPLES E BARATA, MAS QUE PODERÁ SER USADA COM EFETIVOS RESULTADOS POR PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS AUDITIVAS MODERADAS, PROPORCIONANDO NOTÁVEL MELHORA NAS CONDIÇÕES DE AUDIÇÃO NORMALMENTE VERIFICADAS NO DIA A DIA, EM CONVERSAÇÕES, NA CONVIVÊNCIA SOCIAL, NO TRABALHO, NA RUA, ETC. PROCURAMOS MANTER O

RESULTADO FINAL DO PROJETO TÃO PEQUENO QUANTO POSSÍVEL. FAVORECENDO AO MÁXIMO A SUA OBRIGATÓRIA PORTABILIDADE. PORÉM SEM COMPLICAR A VIDA DO MONTADOR INICIANTE (QUE SENTE SEMPRE ALGUMA DIFICULDADE EM TRABALHAR COM PLAQUINHAS E CIRCUITO MUITO MINIATURIZADOS...)! O CUSTO...? MUITAS (MAS MUITAS MESMO...) VÊZES INFERIOR AÓ DO MAIS BARATO DOS APÀRELHOS DE SURDEZ RÉGULARMENTE ENCONTRADOS NO MERCADO ESPECIALIZADO! EMBORA SEJA (COMO JÁ AFIRMADO...) UMA SOLUÇÃO VÁLIDA APENAS PARA DEFICIENTES AUDITIVOS COM GRAU MODERADO DE SURDEZ, PROPORCIONARÁ (PELO SEU PREÇO FINAL REDUZIDO...) MELHORIAS SENSÍVEIS A PESSOÀS QUE ANTES (POR PURA QUESTÃO FINANCEIRA...) NÃO TINHAM ACESSO A TAIS FACILIDADES E AUXÍLIOS...! SE O CARO LEITOR/HOBBYSTA TEM, NA SUA FAMÍLIA OU NO SEU CÍRCULO DE RELAÇÕES, UMA PESSOA NESSAS CONDIÇÕES, ESTA É A OPORTUNIDADE DE REALIZAR ALGO POSITIVO A' RESPEITO (AFINAL, AJUDAR AOS OUTROS É ALGO QUE SEMPRE ENCHE DE SATISFAÇÃO, MESMO AO MAIS EMPEDERNIDO...).

(\*) Nota importante: O APARELHO DE SURDEZ (ASUR) não pretende, obviamente, substituir auxílios auditivos especializados, que apenas podem ser dimensionados e receitados por médicos especialistas da área... À idéia é apenas (com caráter nitidamente humanitário...) proporcionar uma saída prática e acessível aos que apresentam deficiência pequena ou moderada e - paralelamente - não dispõem de condições financeiras suficientes para a aquisição de um aparelho "oficial", super-minaturizado... De qualquer modo, recomendamos que a pessoa que pretenda usar o ASUR submeta-o à apreciação de um especilista, de modo a garantir que se presta à sua condição, sem a possibilidade de lhe gerar qualquer tipo de dano aos órgãos de audição... Na nossa opinião de leigos bem intencionados (porém tendo consultado um especialista da área, a quem foi demonstrada a proposta...), julgamos que o ASUR só poderá trazer benefícios ou (na pior das hipóteses...) ser de... pouca ajuda, nunca gerando mais problemas ao paciente...!

## OS MODERNOS APARELHOS DE SURDEZ E OS AVANÇOS DA MICRO-ELETRÔNICA

Poucas décadas atrás, os aparelhos eletrônicos de auxílio para deficientes auditivos tinham o tamanho de um maço de cigarros, devendo ser portado num bolso da camisa - por exemplo -, e levando o áudio amplificado aos ouvidos da pessoa através de um ou dois pequenos fones, do tipo egoísta... Atualmente, com os incríveis avancos no sentido da miniaturização, otimização no uso da energia, sintetização inclusive das pilhas utilizadas na alimentação, especialização dos chips na forma de integrados cada vez mais dedicados e específicos, tais aparelhos são industrialmente confeccionados em tamanhos progressivamente menores, de uso cada vez mais confortável, podendo ser totalmente embutidos no ouvido (ficam praticamente imperceptíveis...), e garantindo excelente desempenho, durabilidade para as pilhas, controle automático do volume (que equalizam eletronicamente - sem qualquer interveniência do usuário - sons muito fortes ou muito fracos, provenientes de pontos muito próximos ou muito distantes...), filtros automáticos para tonalidades muito agudas ou muito graves, etc.

Esse fantástico aperfeiçoamento veio, é lógico, beneficiar muita gente, contudo colocou fora do alcance de muitos, os modernos dispositivos, justamente devido ao seu preço elevado (para um país de terceiro mundo, meio metido a besta, feito o nosso, onde a grande maioria das pessoas vive em sub-condições financeiras...)! Assim, solicitados por alguns leitores/hobbystas quanto ao assunto, nossos técnicos recolheram a presente idéia que agora apresentamos em forma definitiva, já com o lay out do impresso definido, componentes normalizados (encontráveis em qualquer varejista de componentes...), montagem extremamente simplificada...

É bem verdade que em termos estéticos e de conforto do usuário, nosso ASUR é uma espécie de passo atrás,



retornando aos aparelhos do tamanho de um maço de cigarros, dotados de fones externos, essas coisas... Entretanto, a nível de custo (se considerado o desempenho e a validade do auxílio prestado...) acaba tornando-se muito vantajoso... O circuito (que consome corrente muito baixa...) é energizado por uma bateriazinha comum de 9 volts (boa durabilidade), apresenta um único ajuste, semi-permanente (por trimpot incorporado...), aceita na sua saída fones do tipo egoísta (de enfiar no ouvido, como estes modernamente utilizados com os aparelhos de walkman...) simples ou duplos, originalmente mono ou estéreo, e - para finalizar - guarda ainda uma boa dose de leveza e portabilidade...

Assim, sob muitas condições e aspectos, o ASUR é uma solução válida, com o que - temos certeza - concordarão os eventuais deficientes auditivos moderados que experimentarem o projeto... Vamos, então, à descrição da montagem:

- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMÁTI-CO DO CIRCUITO - Para preservar o pequeno tamanho geral e o baixo consumo (o que também ajuda na miniaturização, através do requerimento de pilhas ou baterias de modesrtas dimensões...), a lógica indica o uso de um circuito com um mínimo de componentes, o que é rigorosamente cumprido pelo projeto, conforme o leitor/ hobbysta pode ver no diagrama... Um co-

nhecidíssimo integrado 741 (amplificador

operacional), em função amplificadora de

alto ganho, centraliza as ações, circuitado

com estrutura inversora, e por isso tendo o

pino da entrada não inversora (3) polarizado num terra virtual, correspondente a meia tensão da alimentação geral, via par de resistores de 33K. A entrada inversora, por sua vez, recebe os sinais de um sensível e pequeno microfone de eletreto (via capacitor de 100n), previamente polarizado pelo resistor de 4K7... Para proporcionar o correto nível e impedância para plena excitação de fones magnéticos em ampla gama de características (de 4 a 64 ohms, sem problemas...), a saída do 741 (pino 6) é aplicada a um amplificador transitorizado simples, de organização complementar, com os terminais de base do BC548 e BC558 polarizados através dos resistores de 10K e do diodo 1N4148 (este proporcionando uma espécie de compensação, que garante razoável simetria na saída final, com nível de distorção aceitável, preservando porém o elevado ganho geral...). A saída final é recolhida na junção dos emissores dos transístores complementares, sob baixa impedância e bom nível, garantindo que os fones (via capacitor de isolação para C.A., de 100u) recebam sinais em potência e condições mais do que suficientes para a finalidade... Um elo simples de realimentação entre a saída e a entrada inversora, determinado pelo valor resistivo ajustado no trim-pot de 220K, dimensiona o efetivo ganho geral do circuito, com o que o dito trim-pot atua como prático controle de volume, de ajuste semipermanente... A alimentação geral fica por conta de uma bateriazinha de 9V, que deverá apresentar boa durabilidade, principalmente se o usuário tiver o cuidado de desligar sempre o circuito, nos momentos em que dele efetivamente não necessitar...

# LISTA DE PEÇAS

- 1 Circuito integrado 741
- 1 Transístor BC548 ou equivalente
- 1 Transístor BC558 ou equivalente (ATENÇÃO: para perfeita simetria do estágio final, recomenda-se que ambos os transístores seja de idênticas características, embora de polaridades (um é PNP, outro NPN) obviamente opos-
- 1 Diodo 1N4148 ou equivalente
- 1 Cápsula de microfone de eletreto, miniatura, do tipo com 2 terminais
- 1 Resistor 4K7 x 1/4W
- 2 Resistores 10K x 1/4W
- 2 Resistores 33K x 1/4W
- 1 Trim-pot, vertical, 220K
- 1 Capacitor (poliéster) 100n
- 1 Capacitor (eletrolítico) 100u x 16V
- 1 Placa de circuito impresso com lay out específico para a montagem (4,1 x 3.0 cm.
- 1 Interrupro simples, mini ou micro (tipo H-H)
- 1 Clip para bateria de 9V
- 1 Jaque (estéreo ou mono) tipo J2 ou J1 (dependendo do respectivo plugue no cabo dos fones - ver explicações e sugestões no TEXTO)
- 1 Pedaço curto (uns 5 cm.) de cabo blindado mono para ligação do microfone de eletreto
- · Fio e solda para as ligações

#### opcionais/diversos

- 1 Caixa plástica para abrigar a montagem. As dimensões (podem ser encontrados no varejo diversos containers padronizados, baratos e apropriados...) deverão ser mantidas tão restritas quanto possível, preservando a portabilidade e o conforto do usuário...
- Fone magnético, simples ou duplo, mono ou estéreo, com impedância total entre 4 e 64 ohms, cujo cabinho seja dotado de plugue compatível com o jaque indicado na LISTA DE PEÇAS... Para maior conferto, os fones devem ser do tipo mini, daqueles de enfiar nos ouvidos, usados nos modernos walkman...
- Parafusos e porcas pequenos, adesivo forte, etc., para fixações diversas...

- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO IMPRESSO ESPECÍFICO - Embora pudesse ficar ainda menor, se os resistores e diodo fossem posicionados em pé, a opção dos nossos desenhistas foi (como sempre é...) de não apertar em demasia o lay out, para não prejudicar aos hobbystas e montadores iniciantes, e também para que a visualização das instruções pudesse ficar tão clara quanto possível... Ainda assim, considerando-se também o inevitável tamanho da bateria do circuito, o impresso foi mantido pequeno, contribuindo para a compactação geral do ASUR... A figura mostra o padrão cobreado de ilhas e pistas, em negro, sobre o fundo branco correspondente às áreas onde o cobre deverá ser removido durante a corrosão... Como sempre, recomenda-se uma boa conferência ao final da confecção, pautando-se pelos conselhos dados nas INSTRUCÕES GERAIS PARA AS MONTAGENS. onde o novato encontra fundamentais dicas e informações a respeito do bom uso dessa técnica de montagem... O diagrama está em escala 1:1, e assim a cópia, por carbono (para gabarito prévio da traçagem...) poderá ser feita de modo direto, facilitando as coisas...

- FIG. 3 - DETALHANDO O MICRO-FONE DE ELETRETO - A pequena cápsula de microfone utilizada no circuito, é do tipo eletreto, de dois terminais... Esse microfone apresenta terminais polarizados, que devem ser previamente reconhecidos pelo montador... Assim a figura mostra, além do símbolo utilizado para representar o componente, uma visão da sua base, com as duas áreas estanhadas correspondentes aos terminais vivo (V) e terra (T) devidamente identificadas... As soldagens a tais áreas (pelas suas reduzidas dimensões...) devem sempre ser feitas com certo cuidado, para evitar corrimentos que gerariam curtos, anulando completamente o funcionamento do microfone...

- FIG. 4 - CHAPEADO DA MONTA-GEM - Lado não cobreado da plaquinha, já com todos os principais componentes inseridos e identificados (valores, polaridades, códigos, etc.). Atenção ao posicionamento das peças polarizadas, que não podemter seus terminais colocados de forma invertida nos respectivos furos... É o caso do integrado (com a extremidade marcada voltada para o trim-pot), do diodo (com seu terminal de catodo) demarcado pela faixa ou anel em cor contrastante...), do capacitor eletrolítico (polaridade indicada no próprio corpo do componente) e dos dois transístores, com inserção referenciada pelos respectivos la-







dos chatos...Ainda quanto aos transístores, cuidado para não invertê-los quanto aos seus códigos de identificação (na posição em que a plaquinha é vista na figura, o BC548 fica em cima e o BC558 em baixo...). Cuidado ainda para não trocar de posição os resistores comuns, em função dos respectivos valores... Se pintarem dúvidas, é só consultar o TABELÃO APE...

- FIG. 5 - CONEXÕES EXTERNAS À PLACA - Mantendo a visão da placa pelo seu lado sem cobre (onde repousam os componentes principais, já mostrados no diagrama anterior...), a abordagem agora visa as conexões externas, todas simples, embora exigindo a costumeira dose de atenção... Observar que as ligações do clip da bateria são polarizadas, com o velho código de fio vermelho no positivo e fio preto no negativo... Notar ainda a intercalação do pequeno interruptor no cabo do positivo (vermelho)... A conexão ao microfone (rever FIG. 3) deve ser feita com um pedaço curto de cabo blindado mono, observando-se os locais de ligação para o fio vivo (V) e malha de terra (T) na placa e na traseira do componente... As ligações entre os pontos F-F da placa e os terminais do jaque de fone, em tese, não são polarizadas... Entretanto, dependendo do conjunto jaque/plugue utilizado (e também na dependência dos fones...), o leitor/hobbysta deverá adotar um dos truques também explicados em figura da descrição da montagem FOSF (FONE SEM FIO -INFRA-VERMELHO), na presente APE, de modo que componentes estéreo possam ser organizados para funcionamento correto em mono, sem problemas... Tanto nas conexões soldadas externas (FIG. 5), quanto nas ligações dos componentes (FIG. 4), é importante conferir tudo ao final, é só então cortar as sobras de pernas, terminais e fios, pela face cobreada da placa, assegurando-se que os pontos de solda estejam todos perfeitos, sem corrimentos ou falhas...

# UM RÁPIDO TESTE...

Ainda antes de encaixar o circuito, um rápido teste geral pode ser executado, conectando-se uma bateria de 9V ao respectivo clip, regulando-se o trimpot para uma posição média, e ligando-se os fones ao jaque de saída... Acionado o interruptor geral da alimentação (único controle externamente disponível, no ASUR...) será imediatamente notada a boa amplificação dos sons ambientes, através dos fones... Se o montador tiver (como se presume...) audição normal, poderá achar até um pouco desconfortável o eventual excesso de volume (que poderá ser facilmente compensado por um reajustamento



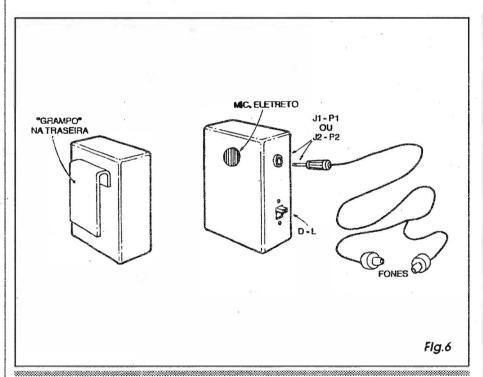

no trim-pot de ganho...). Entretanto, não podemos nos esquecer que o dispositivo foi imaginado para utilização por pessoas que tenham alguma deficiência auditiva, e assim é óbvio que o volume deva ser ... exagerado, justamente para efetuar a esperada compensação da tal deficiência!

....

- FIG. 6 - A CONDICIONANDO O CIR-CUITO E USANDO O ASUR... - Mesmo que outras soluções sejam posssíveis, parece-nos que a sugestão da figura é a melhor, justamente pela simplicidade e praticidade (tanto na elaboração quanto no uso...). Um grampo fixado à traseira da caixinha promoverá o fácil porte do dispositivo grudado num bolso de camisa ou blusa, ou mesmo ainda na cintura da pessoa... Em qualquer caso é importante que a cabecinha da cápsula do microfone fique em posição livre e desimpedida, no alto da parte frontal do *container*, conforme indica o diagrama... Não é bom portar o ASUR dentro do bolso, pois o roçar do tecido da roupa sobre a região frontal do pequeno microfone será grandemente amplificado, perturbando a inteligibilidade dos sons que realmente interessam ser reforçados... Ficando o jaque dos fones e o interruptor geral numa das laterais, o uso e o acionamento serão também confortáveis nesses aspectos...

....

Certamente que o usuário real do ASUR, ou seja: a pessoa portadora de deficiência auditiva moderada, é quem melhor poderá julgar (e também - obviamente - ajustar o circuito para suas melhores condições de uso...) o desempenho do circuito... Assim, a posição definitiva do trim-pot de ganho deverá ser definida por essa pessoa, mantendo o dito ajuste, de forma permanente, na calibração que julgar mais conveniente...

Embora simples e direto, conforme jáfoi dito, semcontroles automáticos de nível e compensações tonais, o ASUR mostrará - com certeza - excelente validade para muitos casos dentro dos previstos para sua aplicação. Em qualquer caso - na nossa opinião - o custo extremamente reduzido (se comparado com dispositivos de surdez sofisticados e comerciais...) sempre compensará. Experimentem...!



# GUITARRA "SOLUÇANTE"

# OS MODIFICADORES E GERADORES DE EFEITOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS...

APE, ao longo desses cinco anos e meio de publicação, criou alguns costumes entre o seu universo leitor... Sempre procuramos manter um atendimento aos interesses diretos mais variados, que abrangem praticamente todas as áreas de interesse manifestadas pelos caros leitores/ hobbystas... Para verificar isso, basta ao leitor novato dar uma lida na enorme listagem publicitária dos KITs relativos às montagens aqui publicadas (ofertados com exclusividade **EMARK** pela ELETRÔNICA...), que deve estar por aí, em outra página da presente Revista... Lá notará quantos setores, segmentos ou áreas específicas são - costumeiramente - atendidos pelos nossos projetistas...!

Um dos setores que tem cadeira cartiva aqui em APE é o dos músicos.... Periodicamente mostramos algum projeto especialmente dirigido às aplicações musicais e, dentro desse campo, um item sempre abordado refere-se aos MODIFICADORES, ou PEDAIS DE EFEITOS, tão apreciados pelos integrantes de bandas, conjuntos e grupos musicais modernos...!

O projeto ora apresentado tem como principal característica a extrema simplicidade, além da ausência de componentes difíceis (aliás, tais posturas são normas editoriais em APE...). Entretanto (e apesar da simplicidade...) o seu desempenho pode ser considerado de nível profissional, equivalente ao de dispositivos comerciais muito mais caros! Basicamente trata-se de um modulador automático de intensidade, com frequência e profundidade ajustáveis em ampla faixa... Em linguagem de músico, dá-se o nome de TRÉMOLO ou VIBRATO a tal efeito, que torna bastante diferente e interessante os solos e acompanhamentos, não só os executados numa guitarra, mas também em outros instrumentos musicais eletroeletrônicos!



MAIS UM EFEITO (MODIFICADOR) ESPECIALMENTE DIMENSIONADO PARA UTILIZAÇÃO COM GUITARRAS ELÉTRICAS, MAS TÂMBÉM PODENDO SER APLICADO A MICROFONES, OIUTROS INSTRUMENTOS MUSICAIS ELETRO-ELETRÔNICOS, E MESMO FONTES DE ÁUDIO CONVENCIONAIS (NÍVEL BAIXO OU MÉDIO. IMPEDÂNCIA BAIXA OU MÉDIA...)! CIRCUITO SUPER-SIMPLES, PEQUENO, BARATO E DE FÁCIL REALIZAÇÃO (NÃO USA NENHUM COMPONENTE INVOCADO...) E QUE, INTERCALADO ENTRE O INSTRUMENTO E O AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA. GERA UM INTERESSANTE EFEITO DE "SOLUÇO" (MODULAÇÃO DE INTENSIDADE, POR FREQUÊNCIA BAIXA SOBREPOSTA...), CONHECIDO ENTRE OS MÚSICOS COMO **TRÊMOLO** OU **VIBRATO**... TEM DOIS POTENCIÔMETROS DE AJUSTE (UM DELES INCORPORANDO A PRÓPRIA CHAVE LIGA-DESLIGA DO CIRCUITO, PARA MAIOR COMPACTAÇÃO...), SENDO UM PARA DETERMINAR A VELOCIDADE DO EFEITO, E OUTRO

PARA SUA **PROFUNDIDADE**, PERMITINDO INFINITAS COMBINAÇÕES, AO GOSTO DOS OUVIDOS DO MÚSICO! ALIMENTADO POR BATERIAZINHA DE 9V (BAIXO CONSUMO), O GUISO PODE, PERFEITAMENTE, SER USADO EM CONJUNTO COM QUAISQUER OUTROS **MODIFICADORES** OU PEDAIS DE EFEITO (INCLUINDO DISTORCEDORES, PROLONGADORES, ETC.), COM O QUE SE AMPLIA AINDA MAIS O LEQUE DE POSSIBILIDADES SONORAS GERADAS...! MESMO QUE O CARO LEITOR SEJA UM COMPLETO **PAGÃO** EM MÚSICA (DAQUELES QUE DESAFINA ATÉ PARA DAR A DESCARGA NO BANHEIRO...), PODERÁ GANHAR UNS BONS TROCADOS, MONTANDO O APARELHINHO E REVENDENDO-O PARA AMIGOS MAIS BEM DOTADOS NAS ARTES MUSICAIS...!

Procuramos manter a estrutura do GUISO (GUITARRA "SOLUÇANTE") tão universal quanto possível, em termos de aceitação de acoplamentos em suas entradas/saídas, com o que o caro leitor/hobbysta/músico poderá experimentá-lo (com sucesso e bons resultados, acreditamos...) também com microfones, outros instrumentos, e outras fontes, de sinal de áudio, pesquisando possibilidades aplicativas as mais variadas...

Através de um arranjo simples (porém eficiente...) opto-eletrônico, elaborado a partir de peças encontráveis em qualquer bom varejista de eletrônica, o GUISO tem um sistema de Entradas/ Saídas reversível, capaz de bem aceitar praticamente qualquer tipo de sinal que por ele for enviado... Os ajustes de velocidade (na casa dos poucos Hertz, como convém à audibilidade do efeito...) e de profundidade (que permite dosar a intensidade do



efeito ou da modificação imprimida ao som original...), o músico - seguramente - encontrará um ponto que lhe agrade, e que agrade à sua platéia... A alimentação, em 9V (bateriazinha), não requer corrente substancial, com o que a durabilidade será muito boa (da bateria), além de tornar o módulo totalmente independente, permitindo assim o seu eventual casamento com outros pedais de efeitos, conforme sugerido no nariz da presente matéria...

Enfim: se o caro leitor/hobbysta for também músico, o GUISO já se justifica, por óbvias razões... Entretanto, mesmo para os hobbystas desprovidos de talentos musicais, o projeto poderá constituir excelente fonte de bons lucros, já que sua montagem e revenda para colegas músicos temtudo para... pegar no breu (os músicos costumam espalhar entre eles, essas novidades, e com tal propaganda boca-a-boca, o leitor acabará recebendo um monte de... encomendas...!). Além disso, a disponibilidade em KIT (ver Anúncio por aí...) facilitará bastante essa eventual atividade - informal - de fabricação caseira e revenda do GUISO ...! Vão nessa!

••••

- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMÁTI-CO DO CIRCUITO - Um integrado 555 (conhecido, fácil de encontrar e barato...) trabalha em ASTÁVEL (oscilador), cuja frequência (baixa) pode ser ajustada em faixa de aproximadamente 10 por 1, via potenciômetro de 10K (V). O resistor anexo, de 1K, o outro, de 10K, mais o capacitor eletrolítico de 10u, contribuem com seus valores para a exata determinação do rítmo do ASTÁVEL... O capacitor de 10n, entre o pino 5 do integrado e a linha do negativo da alimentação, estabiliza o pino de voltagem de controle do 555... A saída

(pino 3) excita um LED, através do resistor limitador de 470R, de modo que, nos ciclos da oscilação, cada vez que o dito pino se mostrar baixo, o LED acenderá, apagando-se quando o pino 3 se mostrar alto... A segunda parte do circuito é completamente independente do bloco ASTÁVEL, em termos elétricos, mantendo como linha comum apenas a barra do negativo da alimentação, que também serve de terra geral para o arranjo... Neste segundo bloco temos os dois acessos, de Entrada/Saída (reversíveis, já que qualquer deles serve tanto como entrada quanto como saída...), com um circuito RC formado por um LDR, o potenciômetro de 10K e o capacitor eletrolítico de 10u (tudo em série) funcionando como atenuador controlável... Sempre que o LED (confrontando, fisicamente, o LDR...) se iluminar, a resistência do foto-sensor cairá consideravalmente, proporcionando uma nítida atenuação aos sinais que estejam transitando entre os acessos de E/S... A presença do capacitor (de bom valor) determina que o efeito se dê em rampa, e não muito bruscamente, atenuando o efeito indesejado da onda quadrada gerada pelo bloco comandado pelo 555... É bom notar que as próprias impedâncias (resistências) aplicadas aos acessos de E/S também farão parte do percurso de carga/descarga do citado capacitor, influenciando nos reais tempos de subida/descida da rampa de atenuação... Tais fatores, contudo, são plenamente compensáveis pelo ajuste do potenciömetro de 10K(P). Todo o circuito é alimentado por uma bateriazinha de 9V, desacoplada por um capacitor eletrolítico de 100u, sendo o consumo geral relativamente baixo, limitado a uns poucos miliampéres (em média), já que a demanda do LED se dará apenas em metade do tempo (momentos em que o dito cujo se mostrar

aceso...). Pelos valores gerais do módulo de atenuação, sinais provenientes (e destinados...) de circuitos de impedância baixa ou média (como é o caso do *miolo* eletroeletrônico das guitarras...) se darão bem para a confirmação do efeito, com a velocidade e a profundidade facilmente ajustáveis em ampla gama através dos respectivos potenciômetros...

# LISTA DE PEÇAS

- 1 Circuito integrado 555
- 1 LED vermelho, redondo, 5mm, do dipo translúcido (não usar LED tipo cristal...)
- 1 LDR de qualquer tipo, de preferência não muito grande (com diâmetro da cabeca sensora de no máximo 1 cm.)
- 1 Resistor 470R x 1/4W
- 1 resistor 1K x 1/4W
- 1 resistor 10K x 1/4W
- 1 Potenciômetro 10K, simples
- 1 Potenciômetro 10K, com chave
- 1 Capacitor (poliéster) 10n
- 2 Capacitores (eletrolíticos) 10u x 16V
- 1 Capacitor (eletrolítico) 100u
- 1 Placa de circuito impresso específica para a montagem (7,1 x 2,5 cm.)
- 1 Clip para bateria de 9V
- 2 Jaques grandes (tipo "guitarra")
- - Pedaço de cabo blindado mono (cerca de 15 cm.)
- Fio e solda para as ligações

## **OPCIONAIS/DIVERSOS**

- 1 Caixa para abrigar a montagem. Recomenda-se o uso de *container* metálico, ou de plástico forte, para bem servir ao *serviço pesado* que normalmente os músicos imprimem a dispositivos do gênero. Podem ser encontrados no varejo de eletrônica, caixas padronizadas apropriadas...
- 2 *Knobs* para os potenciômetros, de preferência do tipo com indicador ou graduação numérica...
- 4 Pés de borracha para a base do GUISO
- 1 Cabo blindado mono, tipo para serviço pesado (normalmente usado com guitarras) extra, dotado de *plugões* nas duas extremidades
- Caracteres adesivos, decalcáveis ou transferíveis (tipo *Letraset*) para marcação externa dos controles e acesos do GUISO
- Parafusos, porcas, adesivos forres, etc., para fixações diversas...

- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO IMPRESSO ESPECÍFICO - Devido à presença de um verdadeiro acoplador óptico sobre a placa (improvisado com o LED e o LDR, confrontanto respectivamente sua cabeça luminosa e sua face sensora...), esta teve que ficar um pouco alongada, mas, ainda assim, compacta em suas dimensões finais... De qualquer modo, o lay out é simples, como mostra o diagrama das áreas cobreadas (em preto), cujo desenho está em tamanho natural (escala 1:1), podendo ser diretamente carbonado para servir de base à traçagem... Recomenda-se o uso de decalques na traçagem, para melhor acabamento e para um resultado elétrica e esteticamente profissional... Os métodos de confecção, acabamento e preparação do impresso já foram exaustivamente explicados (inclusive com detalhes, em antigas edições de APE e de ABC...) devendo o leitor/hobbysta procurar tais subsídios na fonte (ou, se estiver chegando agora à turma, providenciar a rápida aquisição dos exemplares anteriores da Revista, compondo a sua Coleção, autêntica e imprescindível fonte de consultas permanentes...). De qualquer modo, as únicas recomendações nessa fase da realização do GUISO são: muita atenção e... consultar as INSTRU-ÇÕES GERAIS PARA AS MON-TAGENS (seção permanente de APE, justamente para auxílio dos eventuais começantes...).

- FIG. 3 - CHAPEADO DA MONTA-GEM - O lado não cobreado da placa (oposto ao mostrado na figura anterior...) traz agora a estilização adotada por APE para perfeita informação visual ao montador... É só seguir tudo com atenção, que não tem furo... Os códigos, valores, polaridades e outras identificações importantes dos componentes estão todos devidamente detalhados... Alguns dos componentes são polarizados, devendo suas posições relativas serem rigorosamente respeitadas... É o caso do 555, que deve ficar com sua extremidade marcada virada para o lado em que está o capacitor eletrolítico de 10u próximo... Falando em eletrolíticos, estes capacitores (todos...) teêm suas polaridades de terminais indicadas no chapeado e também nos próprios corpos dos componentes... O LED também tem terminais polarizados, devendo o caro leitor/hobbysta perceber que o de catodo corresponde à perna mais curta, além de sair da base do componente junto a um chanfro lateral (mais papos sobre a colocação do LED - e também do LDR - mais adiante...). Quanto aos resistores comuns e capacitor de poliéster, o único requisito é reconhecer correta e previamente os seus valores,



através dos respectivos códigos de leitura (quem tiver dúvidas, deve consultar o TABELÃO APE...). Terminadas as soldagens dos componentes principais à placa, uma conferência geral deve ser feita, incluindo nesssa verificação a análise dos pontos de solda (pela face cobreada - oposta à vista na figura...), para só então providenciar a amputação das sobras de terminais e pernas (com alicate de corte), pela face cobreada...

# O ACOPLADOR ÓPTICO (COMO POSICIONAR E SOLDAR O LED E O LDR...)

Como sabem os hobbystas juramentados, o LDR é um componente basicamente resistivo, mas cujo valor ôhmico varia em função inversamente proporcional à iluminação que recebe em sua face sensora (simplificando: um RESIS-TOR DEPENDENTE DA LUZ...). O LED, por sua vez, não passa de um diodo (junção semicondutora PN...) no qual a emissão de energia derivada do degrau existente em sua barreira de potencial, se dá em forma luminosa (ou luz visível, ou infra-vermelho...). No GUISO, juntamos os dois processos/fenômenos, de modo a compor um verdadeiro acoplador ou tradutor óptico: o LED emite sua luz (obviamente quando aceso...) sobre a face sensora do LDR, de modo que quando o primeiro acende, o segundo tem sua resistência drasticamente diminuída... Para que isso aconteça efetivamente, é necessário um perfeito acoplamento óptico-mecânico entre os dois componentes...



A FIG. 3 mostra o resultado da acomodação dos dois componentes, que deve obedecer a alguns pré-requisitos de montagem... Primeiro, tanto o LED quanto o LDR, devem ser posicionados na placa (com seus terminais inseridos nos respectivos furos/ilhas...) de modo que o topo dos componentes situe-se cerca de 2,0 ou 2,5 cm da superfície do impresso, alinhando-se as cabeças dos componentes... Depois de soldados os terminais, ambas as peças devem ser forçadas, para que suas pernas sofram uma dobra em ângulo reto, resultando numa confrontação conforme sugere o diagrama (FIG. 3). O importante é que, no final do processo, o LED aponte a sua emissão luminosa diretamente em direção ao LDR (e que este, obviamente, fique olhando o LED...).

Em tese, o conjunto LED/ LDR deveria ficar em ambiente hermético à condição luminosa ambiente, de modo a não sofrer interferências no seu funcionamento... Contudo, como na prática o conjunto deve ficar juma caixinha fechada, essa condição de imunidade à luz ambiente já estará - automaticamente - assegurada...

- FIG. 4 - CONEXÕES EXTERNAS À PLACA - A placa continua vista pela sua face não cobreada... As conexões externas ou periféricas são, agora, enfatizadas. Observar bem os seguintes pontos:

- Polaridade da alimentação - Observar que o fio vermelho do clip da bateria, corresponde ao positivo (+), e o fio preto ao negativo... Ligá-los de acordo, notando



ainda que o fio do **positivo** (**vermelho**) deve passar pela chave (terminais existentes na traseira do potenciômetro de PROFUNDIDADE).

- Terminais utilizados nos potenciômetros Ambos os potenciômetros (PROFUNDIDADE e VELOCIDADE) são vistos, no diagrama, pela frente, ou seja: são olhados pelo eixo... É importante referenciar o uso dos seus terminais por tal ângulo, caso contrário a atuação dos controles ficará invertida...
- Ligações blindadas entre os pontos ES/T da placa, e os dois jacões de Entrada/Saída (E/S). Observar com atenção e cuidado as conexões dos condutores internos dos pedaços de cabo blindado mono, e das respectivas malhas de terra, tanto à placa quanto aos potenciômetros. Uma simples e única inversão nessas ligações, danará todo o funcionamento do GUISO...
- Algumas das ligações mostradas no diagrama, apenas deverão ser efetivadas já com o conjunto semi-instalado na caixa, assunto que é visualmente abordado na próxima figura...
- FIG. 5 ACONDICIONANDO O CIR-CUITO, E DANDO FORMA FINAL AO GUISO... - A caixa, conforme já foi sugerido e indicado na LISTA DE PEÇAS (OPCIONAIS/DIVERSOS) deve ser forte, estruturada para uso no chão (como é comum para os dispositivos do gênero...) e para sofrer os eventuais maus-tratos que o músico, no calor da performance, lhe



imprime... Sugerimos que o container seja de metal, ou de plástico bem resistente, de preferência com um painel frontal inclinado, onde deverão ser colodados os dois potenciômetros, devidamente identificados, e dotados dos respectivos knobs... Numa das laterais (ou na traseira do conjunto) podem ficar os dois jacões de Entrada/Saída (reversíveis, conforme já foi

dito). Na base do conjunto, quatro pés de borracha ajudarão a dar estabilidade e resistência mecânica ao GUISO. Convém marcar os acessos e controles com *Letraset* (ou com outros tipos de caracteres adesivos/decalcáveis/transferíveis...) com legendas e/ou códigos de interpretação clara e direta, para que não ocorram dúvidas sobre as suas funções, durante o uso...



- FIG. 6 - USANDO O GUISO... - O tema iá foi direta e indiretamente abordado várias vêzes, mas vamos detalhá-lo: o GUISO deve ser simplesmente intercalado entre o instrumento e e amplificador, usando-se cabagem blindada dotada dos convenientes jaques grandes (tipo "de guitarra"...), nos conformes do diagrama... Daí pra frente, tudo se resume no gosto pessoal do músico, que deve ajustar os controles de volume e tonalidade da guitarra, do amplificador e os dois potenciômetros do GUISO de forma a - experimentalmente - chegar ao desejado som e efeito... Se o uso básico for mesmo com uma guitarra elétrica comum, estando o GUISO desligado (o potenciômetro de PROFUN-

DIDADE girado todo em sentido antihorário, até que o clique denote o desligamento...) o som da guitarra será normal, fixo, sem alterações (talvez requerendo apenas um pequeno avanço no ajuste normal de agudos, do instrumento...). Acionando-se o modificador (girando o potenciômetro de PROFUNDIDADE para a direita, a partir do clique inicial, de ligamento da alimentação...), basta ajustar seus controles e experimentar o som... Se as impedâncias forem baixas ou médias, também microfones e outras fontes de áudio poderão ser experimentadas com o GUISO, eventualmente gerando efeitos até surpreendentes, apesar da simplicidade da concepção... Não há muito mais o que explicar a respeito da utilização prática do **GUISO**: é ligar, experimentar os ajustes e... achar o ponto desejado...

••••

Já foi mencionado que o GUISO pode, pela sua universalizade, ser usado em conjunto (enfileirado, na cabagem de sinal...) com outros modificadores ou pedais de efeito, incluindo distorcedores, delays, prolongadores, over-drives, dobradores, phasers, enfatizadores tonais, etc. Como sempre, tudo se resume em... experimentar! É praticamente garantido que os resultados serão - no mínimo - supreendentes e agradáveis...!





# O SOM E A ELETRÔNICA

(parte 4)

EPOIS DE VISTOS OS ASPECTOS TEÓRICOS INICIAIS OUANTO AOS TRANSDUTORES, SUAS CARACTERÍSTICAS E PARÂMETROS, ALÉM DA CONCEITUAÇÃO BÁSICA DO QUE É O SOM. DE COMO SE PROPAGA E DE COMO AS LEIS DA ACÚSTICA SE ENTRELAÇAM COM A ELETRICIDADE E A ELETRÔNICA. VAMOS A UM INTERLÚDIO PRÁTICO (EMBORA A MATÉRIA SEJA - EM TESE - TEÓRICA...), TOMANDO CONHECIMENTO DO (PROVAVELMENTE...) MAIS CONHECIDO DOS TRANSDUTORES ELETRO-ACÚSTICOS, OU SEJA: O ALTO-FALANTE...! DENTRO DA RESIDÊNCIA DE QUALQUER UM DOS CAROS LEITORES/ALUNOS, DEVE EXISTIR PELO MENOS UMA MEIA DÚZIA DESSES TRANSDUTORES (E, ÀS VEZES, NEM NOS DAMOS CONTA DE QUANTO A NOSSA VIDA ESTÁ LIGADA, LITERALMENTE, A ESTES CONVERSORES ELETRICIDADE/SOM...)! ASSIM, ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA SUA BOA UTILIZAÇÃO TEM QUE SER CONHECIDOS E ENTENDIDOS, PARA QUE A PRESENTE FASE DO NOSSO CURSO FIQUE COMPLETA! POR DUAS OU TRÊS AULAS DO ABC DA ELETRÔNICA, ESTAREMOS MASTIGANDO ESSE ASSUNTO, QUE DIZ MUITO AO NOSSO DIA-A-DIA (MESMO QUE O CARO LEITOR/ALUNO NÃO TENHA NENHUMA PRETENSÃO PROFISSIONAL...) E, POR ISSO MESMO, MERECE UMA ABORDAGEM DETALHADA...

#### ALTO-FALANDO ...

Para a grande maioria das pessoas, o mais conhecido dos transdutores eletro-acústicos é - sem dúvida - o ALTO-FALANTE! Esse é o nome genérico que se dá ao mais popular dos componentes capaz de promover o casamento do SOM com a ELETRICIDADE/ELETRÔNI-CA...! Aí na casa de qualquer um de vocês deve haver, pelo menos, uns 5 ou 6 altofalantes, contando os instalados na TV, nos vários aparelhos de rádio, nas caixas acústicas do sistema de som, e por aí vai...

Entretanto, apesar da sua intensa utilização, os alto-falantes ainda são pouco conhecidos em aspectos básicos e importantes do seu funcionamento!

Tais aspectos devem ser aprendidos e entendidos, para um bom aproveitamento dos demais conhecimentos trazidos aqui, na série ABC DA ELETRÖNICA, agora abordando O SOM E A ELETRÔNICA...!

Conforme já foi visto em aulas e lições anteriores, o alto-falante (estamos, agora, nos referindo apenas ao altofalante mais comum, de bobina móvel...) funciona graças aos chamados efeitos magnéticos da corrente... Basicamente, é construído com um imā permanente em seu núcleo... O imā é preso à base de uma estrutura metálica e, em torno dele fica uma bobina de fio condutor, montada sobre um pequeno tubo de papelão, fibra, plástico, etc. Uma das extremidades físicas da bobina é fixada (normalmente por colagem...) ao vértice de um cone de material fino e leve (papelão, plástico ou mesmo uma película metálica fina...). Esse cone, por sua vez, é fixado pelas suas bordas à estrutura metálica geral do alto-falante (em alguns modelos mais econômicos, tal estrutura é feita de plástico resistente...).

Todo o conjunto é estruturado de forma que, movendo-se longitudinalmente a bobina (ou seja, deslocando-se

a dita no sentido do eixo imaginário do cilindro que a forma...), ainda que tal movimento seja muito leve, muito pequeno, tal deslocamento é transmitido ao cone solidário...O cone, também muito leve, devido à sua grande área, transmite os movimentos ao ar que o cercae o envolve... Sempre que tais movimentos mostrem suficiente velocidade ou frequência, ocorre uma propagação de ondas de compressão e descompressão em determinados parâmetros, aqueles mesmos fenômenos já explicados em aulas imediatamente anteriores, e cujo outro nome é... SOM!

Se recordarmos aulas já distantes, dadas lá no comecinho do nosso curso, lembraremos que quando uma bobina é percorrida por uma Corrente Alternada, um campo magnético de intensidade proporcional é gerado em torno da dita cuja... A interação desse campo, eletricamente gerado, com o campo fixo e permanente proporcionado pelo imã que faz parte do sistema, determina o movimento de vaivem da bobina, transmitido ao cone e - por este - levado ao ar, que serve de veículo ao fenômeno ondulatório... Toda essa sequência de fenômenos e transformações, resultam proporcionais às intensidades, frequên-

cias, formas de onda, etc., do sinal elétrico inicialmente aplicado à bobina do alto-fa-

••••

- FIG. 1 - UM TESTE SIMPLES PARA ALTO-FALANTES... - Apesar da sua enorme e óbvia importância enquanto transdutor final, no sentido eletricidade/ som, os alto-falantes não são suficientemente conhecidos, às vezes até por técnicos, que normalmente desprezam tais componentes no que diz respeito aos necessários dados, parâmetros, características eletro-mecânicas, possibilidades de defeitos e de reparos, etc. Existem, é claro, instrumentos de laboratório, específicos para o teste preciso e completo de alto-falantes... Entretanto, na maioria dos casos, uma análise eletro-mecânica simples e direta, poderá nos dar importantes subsídios quanto ao estado do componente...! A mais simples dessas verificações pode ser feita conforme mostra o diagrama, com o auxílio de uma única pilhazinha de 1,5V (pode até já estar meio gasta, já que mesmo sob tensões menores do que 1.5V o teste resultará...), mais dois pedacinhos de fio condutor... Tudo se resume em ligar, momentaneamente, os polos da dita pilha aos terminais do alto-falante... Este deverá emitir um nítido PLÓC... um som seco e curto, a cada toque do fio nos seus terminais... Embora elementar, o teste dá algumas importantes informações quanto ao falante: mostra que mecanicamente o componente está funcional, indicando que tanto o movimento da bobina interna, quanto do cone a ela solidário, estão se dando sem



problemas, e também diz que eletricamente o sistema está operacional, já que - se a bobina estivesse *aberta* - não haveria percurso para a corrente fornecida pela pilha (não se ouviria o *PLÓC...*), e , por outro lado, se a bobina estivesse em *curto*, o *desvio* da corrente pelo caminho mais fácil (o próprio *curto...*) também inibiria a manifestação do alto-falante (o *PLÓC* não seria ouvido, ou se manifestaria muito baixinho...).

- FIG. 2 - UM TESTE UM POUQUIN-HO MAIS SOFISTICADO... - Atualmente, devido a uma queda progressiva nos seus preços, ao longo dos últimos anos, a maioria dos hobbystas possui pelo menos um pequeno multímetro... Quem tiver um



KAPROM EDITORA DISTR. PROPAG. LTDA Rua General Osório, 157 - Sta Ifigênia CEP 01213-001 - São Paulo-SP Fone: (011) 222-4466 - Fax:(011) 223-2037





instrumento destes, poderá realizar um teste já um pouco mais elaborado e... técnico no alto-falante: inicialmente chaveia-se o instrumento para medição de RE-SISTÊNCIA, com leitura em sua faixa mais baixa (colocando provisoriamente as pontas de prova em curto, zera-se cuidadosamente a leitura, através do knob normalmente existente no multímetro, para tal função...); em seguida, aplica-se as pontas de medição do multímetro aos terminais do falante... Um alto-falante eletricamente em **bom** estado, fará com que o ponteiro do instrumento saia do zero, indicando um valor qualquer (bastante baixo, mas existente...), normalmente entre 2 e 8 ohms. Se o ponteiro do multímetro ficar no seu encosto da esquerda (resistência infinita...) a bobina do falante estará aberta... Já se o ponteiro deslocar-se para a extrema direita da escala (resistência zero...), a bobina do alto-falante estará em curto... Uma vantagem desse teste, mais técnico, é nos dar alguma informação comparativa quanto à impedância do alto-falante, dado que não se pode obter com a verificação mais elementar, feita com a pilha, nos conformes da FIG. 1... Sobre esse negócio de impedância, falaremos com algum detalhe, mais à frente...

- FIG. 3 - TESTES MECÂNICOS E-LEMENTARES... - Os testes até agora propostos, dão mais informações *elétricas* do que *mecânicas*... Porém como o falante é um dispositivo onde se *casam* essas duas fenomenologias, torna-se também importante uma verificação quanto às suas condições físicas... Existem alguns testes muito simples, porém que permitem razoáveis análises quanto ao estado mecânico do componente, conforme descrevem os diagramas... Em 3-A vemos que, segurando firmemente o falante, e dando pancadinhas como punho fechado nas suas costas (método válido, obviamente, para alto-falantes não muito pequenos...), deverá ser ouvido um som surdo e seco (TUC!). Se a pancada gerar qualquer tipo de vibração ou som de raspado ou arranhado, com certeza haverá algum problema mecânico, de alinhamento interno (bobina fora de centro, fixação não alinhada da bobina ao cone, etc.). Em 3-B temos um outro teste manual fácil e que dá boas informações: estando o falante sobre uma superfície plana, horizontal (o tampo de uma mesa...), com a boca para cima, seu cone deve ser pressionado, de forma leve e uniforme (não exercer muita força, pois nesse caso danos mecânicos poderão ser gerados...), com os dedos da mão apoiados e circundando a região central, próxima à junção do dito cone com a bobina (que se encontra em baixo do cone, como já vimos...). Se o alto-falante estiver bom, o cone deverá descer e subir (quando liberado da pressão da mão...), num pequeno deslocamento (geralmente apenas de uns poucos milímetros, salvo em falantes muito grandes, onde a excursão poderá ser superior a 1 cm.), uniforme e suave, semque ocorram raspados ou cliques (fáceis de serem sentidos tactilmente pelos dedos da pessoa...). Ainda mais: num alto- falante com sistema cone/bobina corretamente solidário e alinhado, o retorno do cone à sua posição normal, após a pressão, deverá ser natural e automático, comprovando a necessária elasticidade do conjunto... Se o alto-falante não estiver bom, mecanicamente, será percebida uma certa raspagem durante os movimentos (a pessoa percebe isso tanto auditivamente, quanto pelo próprio tato, conforme já dito...), um certo atrito no deslocamento... Isso indicará claramente bobina fora de centro, cone mal fixado, bordas do cone soltas ou rasgadas junto à aramadura externa do componente, etc.

Em resumo: os testes definem, elétrica e mecanicamente, que um alto-falante está bom, quando:

- A bobina interna encontra-se eletricamente ilesa, nem em curto, nem aberta...
- A fixação da bobina ao vértice do cone está perfeita e bem alinhada.
- A fixação da borda do cone à armadura externa do falante está perfeita e bem alinhada.
- A centragem do sistema mecânico está perfeita, podendo o conjunto bobina/cone movimentar-se livremente, para dentro e para fora, sem que se verifiquem raspagens ou atritos com o imã central, nem com a super-estrutura metálica ou plástica do falante...

**CIRCUITOS INTEGRADOS ESPECIAIS ANALOG DEVICES** SILICONIX **SGS THONSON NATIONAL MOTOROLA** UNITRODE **BURR BROWN DALLAS EXAR HARRIS OUTROS ATENDIMENTO** NACIONAL Especializada em Estocue componentes para diversificado e manutenção de também sob máquinas e encomenda equipamentos FONE (011) 222-7377 FAX (011) 222-1568

R. Dos Gusmões, 353 - 3º - s/37

CEP 01212-000 - São Paulo - SP

- FIG. 4 - O TAMANHO DOS ALTO-FALANTES E SUA RELAÇÃO COM A FAIXA DE FREQUÊNCIAS RE-PRODUZIDAS... - Nas aulas imediatamente anteriores, da presente série (O SOM E A ELETRÔNICA) do ABC, o leitor/aluno viu que uma das mais importantes características ou parâmeteros do som é a... FREQUÊNCIA! Também como já vimos, FREQUÊNCIA é o nome que damos à grandeza representativa da quantidade de perturbações ondulatórias no meio propagante num dado período de tempo... Nossos ouvidos podem reconhecer como SOM, as perturbações com frequência entre os limites aproximados de 15 Hz e 15 KHz (extendendo-se até uns 20 ou 22 KHz, para algumas pessoas, notadamente as bem jovens...). Devido à sua própria construção, materiais, tamanhos, etc., os alto-falantes sofrem de absolutamente inevitáveis limitações quanto à real faixa de frequências que são capazes de eficientemente - reproduzir ou traduzir... Praticamente inexistem falantes capazes de reproduzir com igual eficiência toda a gama de frequências audíveis... Por tais motivos, são fabricados alto-falantes específicos para determinadas faixas de traba-

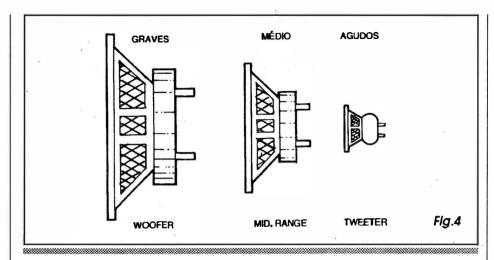

lho, quanto à frequência... Embora alguns fabricantes insistam em rotular produtos com a qualificação full range (teoricamente capazes de reproduzir com fidelidade e eficiência toda a faixa de áudio...), isso é pura balela... Quando muito, tratam-se de falantes de médios, com faixa relativamente larga de atuação, não mais do que isso... Tecnica e praticamente, os alto-falantes são então divididos em três categorias básicas: os Woofers (para frequências

baixas, ou sons graves...), os Mid-Rangers (para frequências médias, sons na faixa central do espectro de áudio...) e os Tweeters (para frequências altas, ou sons agudos...). Os modelos para graves e para médios, normalmente são estruturados na forma de transdutores eletro-magnéticos, conforme já detalhado... Já os modelos exclusivamente para agudos, modernamente adotam um tecnologia de fabricação baseada no efeito piezo-elétrico (com cápsula de cristal, já explicada em aula anterior...), embora também existam os tweeters eletro-magnéticos... Um conceito interessante (e que nos dá sempre uma informação prática consistente, só de... olhar o alto-falante...) é que, de maneira geral, quanto maior o alto-falante, melhor o seu funcionamento na reprodução de graves (baixas frequências) e, inversamente, quanto menor o cone, melhor a eficiência na reprodução de altas frequências (sons agudos...). Para melhor compreender tal conceito, devemos recordar o que já foi visto em aulas anteriores: as ondas mais lentas, dos sons mais graves, pela sua baixa frequência ocupam mais espaço em relação ao tempo, no meio propagante... Dessa forma, um cone com grande área, pode reproduzir com mais eficiência e fidelidade as frequências baixas (sons graves), enquanto que um cone de dimensões reduzidas (trabalhando com ondas curtinhas, que ocupam menor espaço em relação ao tempo, em cada ciclo...) operam melhor com os sons de altas frequências (agudos).

- FIG. 5 - OS GRÁFICOS DE RENDI-MENTO (QUANTO À FREQUÊNCIA) DOS ALTO-FALANTES - A voz humana tem seu espectro de tonalidades ou frequências (enquanto apenas *falando*...) mais ou menos na região central da faixa audível (médios...). Entretanto, para a re-



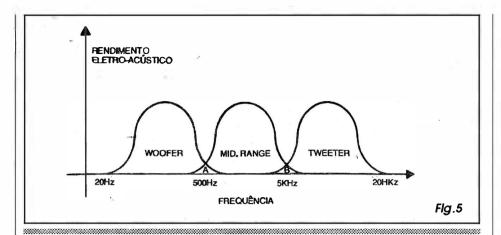

produção de música (tocada, cantada ou ambos...), ocorre um natural alargamento da faixa utilizada... A ampla variedade de instrumentos musicais gera sons desde frequências extremamente baixas, até outras, quase no limite superior da audição... Assim, somos - na prática - obrigados a utilizar mais de um alto-falante, para uma reprodução fiel de sons musicais, cada um deles responsável por uma faixa ou fatia do espectro de frequências, justamente devido aos seus rendimentos eletro-acústicos, conforme sugere o gráfico mostrado na figura... Normalmente, os vários altofalantes, para faixas diversas de frequências, são incorporados ao um sistema, chamado de sonofletor ou de caixa acústica... Tais dispositivos são cuidadosamente calculados de modo a promover a mais ampla cobertura possível da faixa audível... É importante observar (ver pontos A e B na figura...) que para evitar a existência de pontos surdos, ou estreitas faixas de rendimento nulo no sistema de reprodução, normalmente existe uma certa sobreposição ou cruzamento dos gráficos de rendimento, justamente entre as áreas de atuação dos woofers e mid-rangers, e entre estes e os tweeters...

....

Num novo resumo, os altofalantes para baixas frequências (graves) são - normalmente - grandes, e apresentam cones bem moles e macios... Já os falantes para agudos (altas frequências) apresentam cones menores, mais rígidos (eventualmente feitos de plástico, e não de papelão - como é mais comum nos falantes grandes...), acondicionados em pequenas cornetas ou projetores (o som - como já vimos - é tão mais direcional quanto mais alta for a frequência...).

- FIG. 6 - AS TABELAS DE PARÂMETROS DOS ALTO-FALAN-TES - Quanto aos leigos no assunto, nem se fala... Mas mesmo entre os técnicos e alguns pretensos *entendidos*, normalmente se verifica uma grande confusão com respeito aos diversos parâmetros e características a serem considerados na aquisição e no uso de alto-falantes... Para simplificar definitivamente as coisas, o leitor/aluno deve observar a TABELA/EXEMPLO mostrada na figura, e considerar a seguinte

relação de parâmetros, suas explicações e importâncias:

- IMPEDÂNCIA - É a resistência que a bobina do alto-falante apresenta à passagem da Corrente Alternada, ou seja: ao sinal elétrico de áudio... Normalmento, por um padrão industrialmente estabelecido, essa impedância é parametrada numa frequência fixa, digamos de 1 KHz, usada como gabarito por todos os fabricantes... É importante notar que, devido aos fenômenos de auto-indução (ver lições - já bem antigas - sobre os efeitos magnéticos da corrente ...) e outros, todos gerados pela interação elétrica-magnética-mecânica no funcionamento dos falantes, a IMPEDÂN-CIA não é idêntica à mera RESISTÊNCIA da bobina (esta medida com relação à passagem de uma Corrente Contínua pela dita cuja...). Os valores são normalmente baixos, padronizados em 4, 8 e 16 ohms, normalmente... Notem que (embora não iguais...) os valores de pura RESISTÊNCIA podem nos ajudar (medidos com um multímetro em função ohmímetro, como no teste da FIG. 2) a, comparativamente, determinar a dita IMPEDÂNCIA... A unidade de medida da impedância é também o OHM...





# TRANSFORMADOR

- AUTOTRANSFORMADOR
- FONTE AC/DC

EMDERECO

 CONSERTO DE TRANSFORMADORES EM GERAL

# ELETRÔNICA VETERANA LIda

Rua General Ósorio, 77 S.P. - CEP 01213-001 Fone: (011) 221-4292 222-3082 221-0975



(m)220-3233

220-3413 Fax

Rua Vitória, 395 - 1º And. - Conj. 103 CEP 01210-001 - São Paulo - SP

# TEORIA - O SOM E A ELETRÔNICA (PARTE 4)

| PARÂMETRO | INTERPRETAÇÃO                                  |
|-----------|------------------------------------------------|
| MPEDÂNCIA | EM OHMS (4 1 8 1 16 1 ETC.)                    |
| POTÊNCIA  | EMWATTS (5W - 10W - 50W - ETC.)                |
| TAMANHO   | EM POLEGADAS OU CENTÍMETROS (4", 25 cm., ETC.) |
| FAIXA     | EM HERTZ (20 A 800Hz - 400 A 6KHz - ETC.)      |
|           |                                                |
|           | ≅ С Л                                          |



Fig.6

- POTÊNCIA - Medida em Watts (ver as primeiras aulas do ABC...), é eletricamente obtida pelo produto da Corrente pela Tensão presentes na bobina do alto-falante. Notar, contudo, que estamos nos referindo à pura potência elétrica... No caso, um altofalante cuja bobina possa manejar confortavelmente uma corrente de 1A, sob picos de tensão de 12V, será um componente para 12W (1 x 12). Embora normalmente proporcionais, não devem ser confundidas a potência elétrica com a potência acústica. em termos absolutos... Num outro exemplo, se um alto-falante tiver uma bobina com curto parcial, esta puxará uma corrente naturalmente mais brava (devido à sua menor resistência/impedância, justamente gerada pelo curto...), que multiplicada pela tensão disponível, mostrará uma wattagem muito elevada... No entanto, acusticamente, não será notado aumento na potência - muito pelo contrário, uma vez que os efeitos puramente magnéticos estarão reduzidos, redundando em campos mais fracos, deslocamentos menos intensos, e por aí vai... Em termos de projeto, as wattagens-limite indicadas pelos fabricantes devem ser consideradas sob uma visão puramente elétrica... Quanto ao ângulo puramente acústico da coisa, o assunto é outro, e normalmente não precisa, nem deve, ser considerado durante o cálculo eletro-eletrônico do circuito... São muito amplas as gamas de potências disponíveis nos alto-falantes encontrados no varejo, com unidades para desde frações de Watt, até para 5, 10, 15, 50, 100 Watts ou mais...

- TAMANHO - A maioria dos alto-falan-

tes mostra uma boca redonda, e assim as dimensões indicadas referem-se ao seu diâmetro (em centímetros ou polegadas...). Nos alto-falantes de boca oval, normalmente são indicadas duas dimensões (ainda em centímetros ou polegadas), indicadoras do comprimento x largura... Voltamos a lembrar que do tamanho do alto-falante depende, geralmente, o seu rendimento quanto à faixa de frequências a serem reproduzidas... Tem mais uma coisa: de modo geral, o próprio rendimento acústico (em termos de intensidade aparente, ou de potência sonora...) costuma guardar certa proporcionalidade com o tamanho do cone (principalmente nas unidades para médios e graves...). Assim, um alto-falante com cone grande, ainda que com IM-PEDÂNCIA (em Ohms) e POTÊNCIA (em Watts) idênticas as de outro componente, este com cone menor, falará mais alto aos nossos ouvidos, devido ao fato de poder movimentar uma maior massa de ar quando excitado por idêntico sinal elétrico... A gama de tamanhos nos quais os altofalantes são fabricados, é também ampla, indo desde 2" (5 cm.) até 16" (40 cm.), ou mesmo mais, para aplicações específicas... - FAIXA - A gama de frequências dentro

da qual o alto-falante apresenta rendimento ótimo, é qualificada pelos termos (já explicados) woofer, mid-range e tweeter... De uma forma mais técnica, os fabricantes também costumam indicar os limites inferior e superior das respectivas faixas, em Hertz (Hz), eventualmente até mostrando, na caixa do produto, um pequeno gráfico nos moldes daqueles sugeridos na FIG. 5...

# TEORIA - O SOM E A ELETRÔNICA (PARTE 4)



Em alguns exemplos, um woofer pode vir marcado com os limites (alegados pelo fabricante...) de "20 a 800 Hz", enquanto que um tweeter pode trazer na sua caixa ou no seu corpo, a indicação "1 KHz a 20 KHz"... De qualquer modo, é bom considerar que, para aplicações muito críticas ou rigorosas, não é bom acreditar cegamente nessas informações, principalmente nos seus exatos limites mínimo e máximo, que muito dependem da curva adotada para representação/avaliação... A propósito, em aula recente, o leitor/aluno aprendeu a montar e a utilizar um prático e efetivo MILIVOLTÍMETRO PARA ÁUDIO, utilizável para o levantamento bastante confiável dessas curvas de rendimento quanto às frequências...

# OS ALTO-FALANTES SÃO OU NÃO SÃO COMPONENTES POLARIZADOS...?

Embora muitos não percebam, os alto-falantes são, sim, componentes *polarizados*, sendo palpáveis (ou melhor, audíveis...) as diferenças no seu funcionamento, estando seus terminais ligados a um circuito ou fonte de sinal elétrico de áudio, na posição *certa* ou *invertida*...!

Vimos em aula específica sobre OS EFEITOS MAGNÉTICOS DA CORRENTE, lá no início do curso do ABC, que a interação entre o campo magnético eletricamente gerado e o campo permanente, oferecido pelo imã, determina uma força, capaz de promover o deslocamento da bobina (e do cone, a ela solidário...), em direção que depende da polaridade da corrente aplicada...! Dessa

forma, imaginando um alto-falante com terminais chamados de A e B, se a corrente, nos seus picos, transitar de A para B, o cone/bobina se deslocará num determinado sentido (digamos, para fora...), mas se a corrente se desenvolver de B para A, o sentido de deslocamento do cone será o oposto (para dentro...)! Lembrando que o sentido de trânsito da corrente se dá sempre com respeito à polaridade da tensão que a pressiona através da resistência de um circuito ou dispositivo, chega-se à óbvia conclusão que existe polarização (que pode ser chamada de positiva/negativa...) nos terminais dos falantes...!

- FIG. 7 - A POLARIDADE (OU FASE...) DOS ALTO-FALANTES... -

Dá-se o nome de FASE a tal fenômeno relativo à polaridade dos sinais em função do sentido de deslocamento do cone, nos alto-falantes... Nos componentes de boa procedência (tem muito alto-falante por aí, feito em fabriquetas de fundo de quintal, desenvolvidos, calculados e manufaturados literalmente... nas coxas...) os fabricantes indicam, junto aos terminais, suas respectivas polaridades, com as marcações (+) e (-). Entretanto, mesmo em componentes que não apresentem tais indicações, é fácil obter-se a polaridade dos terminais, utilizando o truque da pilha, já mostrado para o teste inicial de estado, na FIG. 1 da presente lição... Aplicando-se os fios da pilha aos terminais do alto-falante, e observando o sentido (para fora ou para dentro...) de deslocamento do cone, deve ser considerado como positivo (+) o terminal que, ligado ao polo correspondente da pilha (+), determina o deslocamento para fora, do cone... Obviamente, o terminal

# LINHA GERAL DE COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DISTRIBUIDOR: DATA-EX TRIMPOT PRECISÃO-LEDS - DISPLAYS

> DISTRIBUIMOS PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL



UNIX COMERCIAL ELETRÔNICA

FONES: (011) 221-8038 222-5518 · 222-1033 TEL/FAX:(011) 222-5559

Rua dos Gusmões, 353 - 5º and. conj.56 - Santa Efigênia -São Paulo-SP 2 CEP 01212-000

# CURSO de ELETRÔNICA (MUITO FACIL DE APRENDER)



ABC DA ELETRÔNICA
C/ILUSTRAÇÃO
QUEIMADINHO x PROF. CABECINHA





KAPROM EDITORA DISTR. PROPAG. LTDA Rua General Osório, 157 - Sta Ifigênia CEP 01213-001 - São Paulo - SP

Fone: (011) 222-4466 - Fax:(011) 223-2037

negativo (-) do falante, será o ... outro... Tais dados podem ser marcados com pequenas etiquetas colantes, junto aos terminais do falante... Para confirmar a marcação, é interessante fazer um teste inverso, trocando as polaridades da pilha (conforme diagrama da direita, na figura...), com o que ao ocorrer o toque do fio no terminal, o deslocamento do cone se dará para dentro...

# - FIG. 8 - A IMPORTANCIA DO FASEAMENTO, EM SISTEMAS COM MÚLTIPLOS ALTO-FALANTES... -

Vale lembrar que em sistemas de som simples, dotados de apenas um alto-falante, sem caixas acústicas, e com sinais fornecidos por geradores de sinal despretenciosos quanto à potência, rendimento e fidelidade, esse negócio da FASE ou da POLARIDADE do alto-falante não tem assim tanta importância... Entretanto, ao serem estruturados sistemas com vários alto-falantes, normalmente instalados em caixas acústicas (sonofletores), o fator FASE/POLARIDADE deixa de ser uma mera frescura, para tornar-se importante no con-





texto do rendimento acústico do conjunto! Nas saídas para alto-falantes de amplificadores comerciais, mesmo domésticos, desses incorporados a receivers, tapedecks, toca discos, CD players, etc., existe normalmente uma codificação de polaridade, usando a velha convenção de cor vermelha para o positivo e cor preta para o negativo... Assim, sempre que mais de um alto-falante for ligado a tais saídas, seja eletricamente em série ou em paralelo (ou mesmo em complexos arranjos sérieparalelo, conforme veremos e estudaremos em aula próxima...), todas as polaridades/fases dos falantes envolvidos devem ser consideradas e respeitadas, conforme indicam os diagramas, sob pena de ocorrer queda real no rendimento acústico do sistema...! Em sistemas estéreo, o faseamento é ainda mais importante, pois determina os exatos vetores de energia acústica despejados no ambiente, além de mostrar grande influência em como - subjetivamente - nossos ouvidos e nosso cérebro decodificamo som, sua direção virtual, etc.

# ENTENDENDO O FASEAMENTO...

À primeira vista, pode parecer um pouco difícil de entender esse tema do faseamento ou polaridade eletro-acústica dos alto-falantes... Vamos, então, a uma explicação um pouco mais detalhada: se numa caixa acústica fechada, dotada de dois alto-falantes (obviamente com

aberturas para os cones ou bocas dos mencionados falantes, que contudo, vedam o interior à pressão ambiental externa...), sob determinado pico de sinal musical, um dos alto-falantes tiver seu cone deslocado para fora, e o outro (devido a uma ligação invertida da sua FASE ou POLARIDADE...), no mesmo instante, tiver o cone deslocado para dentro, para efeitos práticos (quanto aos fenômenos de compressão/descompressão do ar ambiente, responsáveis por levar a manifestação ondulatória até os ouvidos dos circunstantes...) um dos falantes estará tentando anular o trabalho do outro (mais ou menos como duas pessoas tentando empurrar simultaneamente um carro com defeito, uma pela ré e outra pela frente...)! Uma óbvia restrição na manifestação sonora, no ambiente (como um todo...), se verificará, em detrimento da potência e do rendimento sonoro aparente... A perda de energia na tradução eletro-acústica é real e ... escutável...

Comprova-se, assim, a importância do FASEAMENTO nos sistemas múltiplos... Agora, quanto às outras (importantes) regras e parâmetros para a associação de vários alto-falantes a uma única fonte de sinal, o leitor/aluno interessado no tema não pode, sob nenhuma hipótese, perder as próximas aulas do ABC DA ELETRÔNICA (ainda dentro da série O SOM E A ELETRÔNICA...), onde serão abordados o casâmento das impedâncias, a inter-dependência com as potências individuais dos falantes envolvidos e outros fatores fundamentais...!

## este só a EMARK tem!



Peça HOJE mesmo pelo Correio, ou compareça à nossa Loja (onde poderá manusear e observar uma amostra...) e

adquira o fantástico álbum OLHO MÁGICO (temos, com exclusividade, os Volumes 1 e 2), com dezenas de incríveis ilustrações coloridas tridimensionais! Dispensa completamente o uso de óculos especiais ou de qualquer outro artifício! É só seguir as instruções, treinar um pouquinho e...ver as impressionantes imagens que saltam do papel, ganhando dimensões e profundidade inacreditavelmente belas! Uma verdadeira expe: ência cibernética de contato com a Realio ide Virtual, sem pilhas, sem circuitos, sem truque: Você não acreditará no que seus olhos são capazes de ver!

Milhões de exemplares vendidos em todo o mundo! Sucesso absoluto nos Estados Unidos, Japão e Europa! Jovens e adultos SÓ FALAM NISSO! Você Não pode ficar fora dessa NOVA MANEIRA DE VER O MUNDO! Promoção super especial, por tempo limitado (e estoque reduzido) (Volume 1) ...... R\$ 14,50 (Volume 2) ...... R\$ 14,50 APENAS:



### TUBINHO DE SOLDA

com +/+ 4 metros. Bitala 1mm Liga Sn - 63/37 . . . . 1,80

## SOLDA

Carrete! 1/2Kg AzulLiga - 60% Sn - 40% Pb . . . . . . . . . . . 8,00

### LIMPADOR **AUTOMÁTICO**

PARA VIDEO . . . . 15,40 PARA TOCA-FITAS . . . 4,00

TRANSFORMADOR PINTA VERMELHA Preço ..... 2,40

## PIONEIRISMO EM INSTRUMENTAÇÃO DESDE 1973

| MODELO  | DESCRIÇÃO                                  | PREÇOS<br>EM R\$ |
|---------|--------------------------------------------|------------------|
| MA 10E  | MULT, ANALÓG, ELETRÔNICO - superior SK 100 | 100,00           |
| MA 280  | MULTÍMETRO ANALÓGICO = IK180               | 15,40            |
| MA 420  | MULT!METRO ANALÓGICO = IK35                | 32,00            |
| MD 1000 | MULT. 3 1/2 DIG. = IK2000                  | 40,00            |
| TB 1500 | TESTADOR DE BATERIA                        | 25,00            |
| MA 550  | MULT. ANALÓG. 20MG.                        | 61,00            |
| MD 2000 | MULT, ANALÓG, 3 1/2 DIG, 20MG,             | 68,00            |
| MA 410  | MULT. ANALÓG.                              | 33,00            |
| MD 5990 | MULT. DIGITAL                              | 160,00           |
| MD 3250 | MULT, DIGITAL                              | 108,00           |
| MD 9647 | MULT, DIGITAL                              | 230,00           |
| M 200   | MEDIDOR DE ISOLAÇÃO ANALÓG.                | 86,00            |
| M 1100  | MEDIDOR DE ISOLAÇÃO DIGITAL                | 199,00           |

## TRANSFORMADORES

| TENSÃO    | CORRENTE    |
|-----------|-------------|
| 4.5 + 4.5 | 500mA 4,00  |
| 6+6       | 300mA 3,00  |
| 6+6       | 500mA 4,00  |
| 6+6       | 1 Amp 7,10  |
| 7,5 + 7,5 | 500mÅ 4,00  |
| 7,5 + 7,5 | 1Атър 7,10  |
| 9+9       | 300mA 3,00  |
| 9+9       | 500mA 4,00  |
| 9+9       | 1 Amp 7,10  |
| 12 + 12   | 500mA 4,00  |
| 12 + 12   | 1 Amp 7,10  |
| 12 + 12   | 2 Amp 16,00 |
|           | 1 11 11     |
|           |             |



## (mais despesas de envio, se adquirido pelo Correio - R\$ 2,00) ATENÇÃO! NOVO FONE!!: (011) 221-7725

## CAIXAS PLÁSTICAS **PADRONIZADAS**

| cóo.       |     | TAMA  | <b>HO</b> | PREÇOS    |
|------------|-----|-------|-----------|-----------|
|            | а   | b     | C         |           |
| PB107      | 100 | 70    | 40mm      | 1,20      |
| PB112      | 123 | 85    | 52mm      | 2,10      |
| PB114      | 147 | 97    | 55mm      | 2,50      |
| PB117      | 122 | 83    | 60mm      | 4,30      |
| PB118      | 148 | 98    | 65mm      | 4,50      |
| PB119      | 190 | 111,5 | 65,5m     | n 5,00    |
| PB201      | 85  | 70    | 40mm      | 1,10      |
| PB202      | 97  | 70    | 50mm      | 1,30      |
| PB203      | 97  | 86    | 43mm      | 1,52      |
| PB207      | 140 | 130   | 40mm      | 4,30      |
| PB209      | 178 | 176   | 82(Pra    | ma). 8,60 |
| PB209      | 178 | 178   | 82(Pre    | ta). 7,20 |
| PB211      | 130 | 130   | 65mm      | . 4,70    |
| PB215      | 130 | 130   | 90mm      | 5,30      |
| PB220/70   | 23  | 19    | 7cm       | 14,00     |
| PB2220/110 | 23  | 19    | 10cm      | 20,00     |
| FB220/140  | 23  | 19    | 14 cm     | 23,00     |
| CP011      | 85  | 50    | 30mm      | 1,00      |
| CP015      |     |       |           | 1,00      |
| CF06B      | 60  | 45    | 40        |           |
| CR095      | 90  |       |           | 1,00      |
| J. 200     |     |       |           |           |

## **TIRISTORES** (SCRs E TRIACs)

ATENÇAO!

NOVO FONE!:

(011)

221-7725

| TIC106A | <br> |      | 1,50   |
|---------|------|------|--------|
| TIC108B | <br> |      | 1,50   |
| TIC108C | <br> |      | 1.70   |
| TIC106D |      |      |        |
| TIC106E |      | S/Co | nsulta |
| TIC116A |      |      |        |
| TIC116B |      |      |        |
| TIC116D |      |      |        |
| TIC126A |      |      |        |
| TIC126B |      |      |        |
| TIC126D |      |      |        |
| TEC206A |      |      |        |
| TIC206B |      |      |        |
| TIC206D |      |      |        |
| TIC216A |      |      |        |
| TIC216B |      |      |        |
| TIC216D |      |      |        |
| TTC226A |      |      |        |
| TIC226B |      |      |        |
| TIC250  |      |      |        |
| TICZ36A |      |      |        |
| TIC236B |      |      |        |
| TCZED   |      |      |        |
| TIC263M |      |      |        |
|         |      |      | ,00    |
| ~       |      |      |        |

## **PRODUTOS CETEISA**







## SS-20 SS-15 SBG10 IS-2 SP-1

SF-50A NP-6C BNI-6

PP-3A CK-10

CK-3

**CK-15** CCI-30 ECI-16 PD-16 ACI-12 BGE3 -**BGR20** 

Sugador de solda bico clros (3mm) Sugador de solda bico gross (3mm) 8,10 Suporte p/placa circuito im-Perfurador Placa 1mm. . . . 10,95 Kits p/conf. circ. impresso (laboratório completo p/confecção de placas de circuitos impresso, contém: cortador caneta p/traçade placa. gem percloreto de ferro, vasilhame p/corrosão, perfu-rador de placa, suporte para placa, placa de fenolite vir gem, ins 27,40 Kits p/cond circuito impresso (idéntico co CK-1, menos embalagem de madeira, e wiporte de placa) Kit para confecção circuito impresso . . . . . . . . . . . . . . . . 17,25 Cortador de placa . . . . 6,85 Extrator de circ. integrad . . 5,60
Ponta desoldadora . . . . 5,00 Alicate de Corte . . . . . . 3,65 0,80 Bico de Encaixe p/ Sugador . . Bico de Rosca pl Sugador . . . 0,80 PC-1 Punção p/ Perfurador 1mm . . 1,50 ADC-20 Alicate Descascador e Cortador 4,20

(Kit montado - ACRÉSCIMO DE 30%)

## PRODUTOS EM KITS-LASER

| Amplif. MONO 30W - PL1030 9,00            |
|-------------------------------------------|
| Amplif. STÉREO 30W - PL2030 17,00         |
| Amplif. MONO 50W - PL1050 13,00           |
| Amplif. STÉREO 50W - PL205( 25,00         |
| Amplif. MONO 90W - PL5090 22,00           |
| Pré universal STÉREO" 10,00               |
| Prétonal com graves & agudos              |
| STÉREO 19,00                              |
| Pré-mixer p/guitarras com graves & agudos |
| MONO                                      |
| Luz Sequencial de 4 canais 43,00          |
| Luz rftmica 1 canal 20,00                 |
| Luz rftmica 3 canais 34,00                |
| Provador de transistor PTL-10 20,00       |
| Provador de transistor PTL-20 25,00       |
| Provador de bateria/alternador 9,00       |
| Dimmer 1000 walts 10,00                   |
| Sintonizador de FM s/audio SFM1 . 24,00   |
| Sintonizador de FM c/áudio SFMA2 · 32,00  |
|                                           |

### 150 WATTS

CARACTERISTICAS-

POTENCIA: POTENCIA: MPENDANCIA ENTRADA 100 K MINIMA IMPEN DÂNCIA SAIDA 4Ω DISTORCÃO MENOR QUE 0,28%

Incluinda no circurra o meterial complisto de Fonte de Alimentação, menos a transformador.

I KIT . . . . . . . . . . . . 70,00

## 200 W

fonte simátrica RMS! protetor térmicos contra curto posincia de 200M RMS distorção abeixo dos 0,1% entrada diferencial por CI sensibilidad.

faixa de resposta. 20 Hz a 45 000 Hz (+ 3 dB)

incia de entrada 27 K.

## 400W

CARACTERISTICAS:



ensibilidate 1V

feixa de resporta 20 Hz e
15 3 dB1

magatiloris d edência de entrada 27 K edência de saida 16 e 2Ω

## RELÊ METALTEX

| MC2RC1 6VCC                 |   |   |   | 1 | 12,00 |
|-----------------------------|---|---|---|---|-------|
| MC2RC2 12VCC                |   |   |   | 1 | 12,00 |
| G1RC1 6VCC (EQUIL. LINHAZF) |   |   |   |   |       |
| G1RC 9VCC (IDEM, IDEM)      |   |   |   |   |       |
| G1RC2 12VCC (IDEM, IDEM)    |   |   |   |   |       |
| G1RC1 6VGC C/PLACA (IDEM) . |   |   |   |   |       |
| G1RC 9VCC (IDEM, IDEM)      |   |   |   |   |       |
| G1RC2 12VCC (IDEM, IDEM)    | • | • | • | • | 3,80  |
|                             |   |   |   |   |       |

### # 1 - Pedido Minimo: R\$ 20.00

# 2 - Incluir Despesas Postais: R\$ 7,00 A - Cheque anexo ao pedido.

AMPLIFICADOR PROFISSIONAL

3 - Atendimento dos Pedidos:

B - Vale Postal (Ag. Central S. Paulo).

## EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA.

R. General Osório, 185 - Sta. Ifigênia -S. Paulo - SP - CEP 01213 - 001

Fone: (011) 221-7725

\* MENOS P/ OS

LIVROS

# FAÇA SEU FUTURO RENDER MAIS!

PREPARE-SE PARA O FUTURO COM AS VANTAGENS DA MAIS EXPERIENTE E TRADICIONAL ESCOLA À DISTÂNCIA DO BRASIL.

## / Método de Ensino Exclusivo

O Instituto Monitor conhecido por sua seriedade, capacidade e experiência, desenvolveu ao longo dos anos técnicas de ensino, oferecendo um método exclusivo e formador de grandes profissionais. Este método chamase "APRENDA FAZENDO". Prática e teoria sempre juntas, proporcionando ao aluno um aprendizado integrado e eficiente.

## /Liberdade Para Estudar

Nos cursos do Instituto Monitor, você escolhe a melhor hora e lugar para aprender, sem problemas com horários ou transporte.

## / Apoio Técnico

Durante e depois do seu curso, esclareça qualquer dúvida com professores, por carta ou telefone.

## /Treinamento Prático

Mantemos em nossa sede cursos rápidos, em vários horários e dias. Esses cursos desenvolvem-se em classes especiais devidamente equipadas e proporcionam ao aluno a oportunidade de aprofundar-se em técnicas como Chaveiro, Carimbos, Silk-Screen e Eletrônica.

## Kits Opcionals

Durante seu curso, adquira do Instituto Monitor, no momento mais adequado, os materiais práticos para seu aprendizado.

## Carteira de Estudante

Ao fazer sua matrícula, envie duas fotos 3 x 4 e receba sua Carteira de Estudante.

## 

Você pode pedi-lo ao ser aprovado nos exames finais, pagando apenás uma pequena taxa de envio. ste é o momento certo de você conquistar sua independência financeira: estude no Instituto Monitor.

Através de cursos planejados sob medida para as condições brasileiras você irá especializar-se numa nova profissão e se estabelecer por conta própria. Tudo isto é possível em pouco tempo e com mensalidades que estão ao seu alcance.



Curso de

## MONTAGEM E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS

"Quando completei o curso já tinha conseguido organizar uma pequena oficina e conquistado vários clientes; tudo graças à qualidade do meu aprendizado."



Curso de

## FOTOGRAFIA PROFISSIONAL

"Desde criança fui atraído pelas fotos de revistas. Com este curso meu sonho de ser fotógrafo virou realidade, além de ser uma profissão muito rendosa."



Curso de

## ELETRÔNICA. RÁDIO e TV

"O meu futuro eu já garanti. Com este curso, finalmente montei minha oficina e já estou ganhando 10 vezes mais, sem horários ou patrão."



Curso de

## ELETRICISTA ENROLAOOR

"Acertei em cheio ao escolher este curso. Eu já tinha alguns conhecimentos mas, agora, consigo enrolar qualquer tipo de motor. O mercado de trabalho é muito bom e estou ganhando muito dinheiro."



## FAÇA UMA VISITA! INSTITUTO MONITOR

Rua dos Timbiras, 263 (no centro da cidade) - São Paulo - SP De 2ª a 6ª feira: das 8 às 18 horas - Aos sábados até as 12 horas Não mande dinheiro agora!

## 





Curso de CALIGRAFIA

"Aproveitei minhas horas de folga para estudar e, agora, escrevo convites, diplomas e cartas para meus clientes. Ganho um bom dinheiro extra e ajudo nas desoesas de casa."



Curso de LETRISTA e CARTAZISTA

"Eu sempre pensei que isto devia dar dinheiro. E, realmente, este curso mostrou que eu tinha razão, porque agora ganho muito bem para pintarfaixas, placas, laterais de carros e cartazes."



Curso de DESENHO ARTÍSTICO E PUBLICITÁRIO

"Eu sempre gostei de desenhar mas achava que nunca teria capacidade. Depois de fazer este curso, trabalho numa confecção e sou responsável pelos desenhos de novos modelos. Faço o que gosto e ainda ganho muito bem."



Curso de CHAVEIRO

"Sem sair de casa e estudando apenas nos fins de semana, fiz este curso e consegui uma ótima renda extra trabalhando só uma ou duas horas por dia."



Curso de SILK-SCREEN

\*Primeiro fiz o curso, depois, frequentei as classes de treinamento. Hoje domino com segurança todas as técnicas do Silk-Screen. Encomendas não me faltam: estou imprimindo brindes, camisetas e mais uma série de coisas."



Curso de **ELETRICISTA** INSTALADOR

"Quando me diplomei montei um pequeno negócio para conserto de eletrodomésticos e instalações residenciais. Hoje sou um empresário de sucesso."



| REAJUSTE. E, a   | •                     |                 |                   | 7 SEM NENHU          |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| arimairea liakaa |                       |                 |                   | enas ao receber minh |
|                  | pelo sistema de Ree   | ·               |                   | A.P.E 66             |
| Desejo receb     | per, gratuitamente, m | ais informações | sobre os seguinte | es cursos:           |
|                  |                       |                 |                   |                      |
|                  |                       |                 |                   |                      |
| Nome:            | A                     |                 | у                 |                      |
| Nome:            |                       |                 | y of              | Nº                   |
|                  | Cidade                |                 |                   | Nº<br>Est            |

Peça agara
pelo telefone:
(011)220-7422

Ou envie cupom para: INSTITUTO MONITOR Caixa Postal 2722 CEP 01060-970 São Paulo

## SENSÍVEL PRÉ-AMPLIFICADOR MULTI-USO



M MÓDULO PEQUENO, BARATO, DE MONTAGEM MUITO FÁCIL (BASEADO EM DOIS TRANSÍSTORES DE USO CORRENTE, MAIS ALGUNS POUCOS COMPONENTES DE FÁCIL AQUISIÇÃO...), E REALMENTE MULTI-APLICÁVEL, SERVINDO PARA CASAR COM PERFEIÇÃO FONTES DE SINAL DE IMPEDÂNCIA BAIXA E SINAL FRACO (TIPICAMENTE GUITARRAS E MICROFONES DINÂMICOS, MAS TAMBÉM PODENDO SER USADO COM OUTRAS FONTES DE SINAL...) COM QUALQUER ENTRADA PADRÃO (TIPO AUXILIAR) DE QUALQUER AMPLIFICADOR, PROFISSIONAL OU DOMÉSTICO...! IMPORTANTE ELO EM QUALQUER SISTEMA DE SOM, GARANTINDO BOA QUALÍDADE, FIDELIDADE E SENSIBILIDADE, EM GRANDE NÚMERO DE APLICAÇÕES PRÁTICAS! ALIMENTAÇÃO POR 9 VCC, SOB CORRENTE MUITO BAIXA (POUCO MAIS DE 1 mA), COM O QUE FICA

EXTREMAMENTE FACILITADO O SEU USO PORTÁTIL, ENERGIZADO POR BATERIAZINHA (VERDADEIROS CONJUNTOS DE MIXAGEM E PRÉ-AMPLIFICAÇÃO, ACOPLANDO-SE VÁRIOS MÓDULOS IDÊNTICOS, PODERÃO SER FACILMENTE ELABORADOS, E AINDA ASSIM ALIMENTADOS POR UMA ÚNICA BATERIAZINHA DE 9 V, DEVIDO AO CONSUMO IRRISÓRIO...).

Embora na atual fase do nosso curso estejamos... falando de falantes, ou seja, literalmente na outra ponta do sistema de áudio, é bom enfatizar que a qualidade final a ser esperada de um conjunto completo de amplificação depende igualmente de cada um dos seus blocos: fonte de sinal, pré-amplificação, amplificador de potência e transdutores finais (para simplificar as coisas, já que vários sub-blocos também costumam estar presentes...). Assim, nada mais lógico do que colocar aqui, na parte PRÁTICA da aula, uma montagem que se destina a preencher um dos blocos lá do começo do sistema, ou șeja: o PRÉ-AMPLIFICADOR!

Para melhor ilustrar as razões da presente lição prática, devemos lembrar que em várias aulas recentes foi afirmado que o perfeito casamento das impedâncias e níveis entre os estágios de um sistema amplificador é extremamente importante para se obter do conjunto o melhor desempenho... Numa prova de tal afirmação, acreditamos que muitos dos alunos já tentaram, pelo menos uma vez, ligar um microfone barato, desses dinâmicos de baixa impedância (atualmente encontráveis a preço convidativo em qualquer camelô, pelas ruas...), ou mesmo uma guitarra elétrica ou um violão eletrificado, ao amplificador da sala (às vezes aquele bom e velho três em um que vem cumprindo suas funções a mais de uma

década...). O resultado, com certeza, ficou muito abaixo do esperado, com um som abafado, sem volume, sem qualidade alguma...

O péssimo resultado não se deve à má qualidade do amplificador, nem - provavelmente - da fonte de sinal... Na verdade, toda a sua origem encontra-se no *mau casamento* entre o transdutor eletro-acústico que *gera* os sinais a serem amplificados, e os estágios de entrada do sistema amplificador...!

O circuitinho do SENSÍ-VEL PRÉ-AMPLIFICADOR MULTI-USO, baseado em dois transístores comuns, foi justamente idealizado e calculado para intermediar de forma universal as fontes de sinal de baixo nível e baixa impedância (as mais difíceis de corretamente casar com as entradas convencionais de amplificação...) com entradas tipo auxiliar (padronizadas em média impedância, e para níveis também médios de sinal...)! Dotado de elevado ganho, alta sensibilidade, excelente fidelidade e baixíssimo ruído, o SPAM poderá quebrar grandes galhos em muitas aplicações práticas (não só nas acima exemplificadas...), e a um custo irrisório... Além disso, o pequeno tamanho e o baixo consumo geral do módulo, enseja também a construção de sistemas de mixagem e pré-amplificação, compostos por vários SPAMs, e ainda assim alimentados por uma única bateriazinha de

9V, resultando em interessante conjunto portátil para uso em palco, por músicos, num exemplo clássico...

Este jam seguros de que a relação custo/benefício da montagem é das mais elevadas, e assim vale a pena a sua realização, nem que seja para manter em bancada um pequeno módulo, versátil, econômico e eficiente, capaz de atender a testes especiais, sempre na intenção de promover o correto *casamento* de fontes de sinais - as mais variadas - com praticamente qualquer tipo de amplificador...!

••••

- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMÁTI-CODO CIRCUITO - Dois estágios transistorizados, em acoplamento direto (transístores bipolares comuns, de alto ganho e baixo ruído, complementares, sendo um BC559C, PNP, e um BC549C, NPN...), proporcionam ganho muito alto, sob ruído extremamente baixo... O primeiro transístor (BC559C) opera em coletor comum, enviando os sinais diretamente à base do segundo (BC549C), este trabalhando num arranjo mais convencional, em emissor comum... As polarizações, realimentações e acoplamentos, realizados pelos resistores e capacitores, foram cuidadosamente parametrados para o melhor desempenho possível, a partir de tão poucas peças... Um único trim-pot de 3K3, em série com o

emissor do primeiro transístor, permite o ajuste simultâneo do ganho geral e do eventual casamento de impedâncias, atendendo a ampla gama de possibilidades e níveis, garantindo assim uma boa universalização da aplicação do SPAM... O consumo médio de corrente (sob os 9V requeridos para a alimentação...) fica em pouco mais de 1 mA, facilitando o uso de bateriazinha (mesmo - como já foi dito - que vários módulos sejam incorporados a um sistema, todos eles energizados pela mesma bateria...). Aliás, a alimentação por bateria é altamente recomendada para circuitos desse tipo, já que o ganho muito alto pode ensejar o surgimento de zumbidos se a energia for oferecida por uma fonte ligada à C.A. (a menos que se trate de uma fonte com circuito super-elaborado, o que encarecería o conjunto, conflitando - em termos econômicos - com o custo extremamente baixo do próprio circuitinho...).

••••

- FIG. 2 - PRINCIPAIS COMPO-**NENTES DA MONTAGEM - Os únicos** componentes polarizados da montagem são os dois transístores e os três capacitores eletrolíticos... Para que ninguém fique em dúvidas, a figura mostra suas aparências, símbolos e identificação de pinagem, devendo o leitor/aluno tomar especiais cuidados quanto aos transístores, para perfeita identificação dos códigos, já que externamente o BC549C e o BC559C são absolutamente idênticos e - se na hora da montagem - forem invertidos, o circuito não funcionará... Quanto aos eletrolíticos, embora variem no seu tamanho físico em função do valor, a identificação das pernas é sempre feita pelo comprimento dos terminais, já que o positivo costuma ser o

| APARÊNCIA                       | SÍMBOLO                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| TRANSISTOR<br>95549C<br>80559C  | BC549C (NPN) E BC549C (NPN) BC549C (PNP) |
| ⊕ ⊕  CAPACITORES  BLETROLITICOS | <br> -<br> <br>  Fig.2                   |



mais longo... Além disso, os fabricantes inscrevem a polaridade lateralmente ao *corpo* do componente (pelo menos *um* dos dois terminais, sempre está identificado...).

- FIG. 3 - LAY OUT DO CIRCUITO IMPRESSO ESPECÍFICO - O lado cobreado da plaquinha, em tamanho natural, mostra (como é convencional, aqui em

APE...) as áreas que devem restar metalizadas após a corrosão, em negro, e as partes nas quais a película cobreada deve ser removida pela solução de percloreto de ferro, em branco... Como sempre, recomendamos bastante capricho e cuidado, desde a cópia, passando pela traçagem, corrosão, furação, etc., sendo que todos os estágios da confecão do impresso já foram

## LISTA DE PEÇAS

- 1 Transístor BC549C (não se recomenda equivalentes)
- 1 Transístor BC559C (não se recomenda equivalentes)
- 1 Resistor 470R x 1/4W
- 1 Resistor 3K3 x 1/4W
- 1 Resistor 27K x 1/4W
- 1 Resistor 4M7 x 1/4W
- 1 Trim-pot (vertical) 3K3
- 1 Capacitor (disco ou plate) 10p
- 1 Capacitor (eletrolítico) lu x 16V (a tensão pode ser maior, se for difícil de encontrar para 16V).
- 1 Capacitor (eletrolítico) 10u x 16V
- 1 Capacitor (eletrolítico) 47u x 16V
- 1 Placa de circuito impresso, específica para a montagem (4,0 x 3,2 cm.)
- 1 Clip para bateria de 9V
- 1 Chave H-H, mini ou micro
- - 20 cm. de cabo blindado mono (para as conexões de Entrada/Saída de sina!)
  - Fio e solda para as ligações

## DIVERSOS/OPCIONAIS

- Caixinha para abrigar a montagem. Embora em muitos casos o pequeno circuito possa até ser *embutido* em *containers* ou dispositivos junto aos quais vá trabalhar, se for desejada uma unidade totalmente independente, o conjunto poderá ficar numa pequena caixa padronizada, sem problemas... Aos perfeccionaistas, recomendamos o uso de *container* de metal, com o *terra* (correspondente à linha do **negativo** geral da alimentação...) do circuito ligado eletricamente à caixa, para completa proteção contra captação de ruídos externamente induzidos...
- - Conectores (plugues, jaques, etc.) para Entrada/Saída de sinal, nos conformes das necessidades e compatibilidades com a fonte de sinal e a entrada de amplificação (normalmente serão conectores tipo RCA, ou tipo universal P2/J2...)

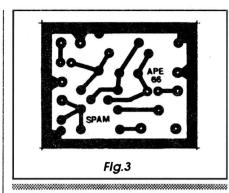

abordados inúmeras vêzes aqui (tanto em APE quanto em antigas aulas do ABC...). Se o caro leitor/aluno for ainda um iniciante, muito calouro, é também recomendável uma consulta prévia às INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS MONTAGENS, uma seção de auxílio permanente, encartada em todas as edições da Revista...

- FIG. 4 - CHAPEADO DA MONTA-GEM - O outro lado da placa, já com todas as peças devidamente posicionadas, codificadas com suas identificações, valores, polaridades, etc., além de receberem estilizações gráficas já convencionais aqui em APE, e que são bastante claras, mesmo ao principiante... Os componentes que requerem maior atenção na inserção e



soldagem, já foram mencionados no texto referente à FIG. 2: transístores e capacitores eletrolíticos... Observar bem, então, os códigos dos transístores e as posições dos respectivos lados chatos, além das polaridades de terminais dos eletrolíticos... Nos resistores comuns, o importante é ler corretamente seus valores, antes de colocálos na placa, de modo que não ocorram trocas de lugar, danosas ao funcionamento do circuito... A propósito, o TABELÃOAPE (outro encarte permanente da Revista, para benefício dos iniciantes...) está sempre lá, em plantão, para dirimir dúvidas... Quanto ao trim-pot, algumas recomendações práticas: convém que os furos da plaquinha, destinados à inserção dos seus terminais, sejam um pouco mais largos do que os demais, devido ao fato dos ditos cujos

serem mais taludinhos... Outra coisa: as perninhas do trim-pot, normalmente, são dispostas com um pequeno zigue-zague que pode atrapalhar o seu enfiamento na placa, por leitores/alunos menos experientes... Isso pode ser facilmente resolvido, efetuando-se um prévio alinhamento ou retificação dos ditos pinos, com um alicate de bico, tornando os terminais retos e planos... Finalizadas as inserções e soldagens, tudo deve ser conferido, ponto a ponto, valores, códigos e polaridades, verificando-se também a qualidade das soldas pela face cobreada (na busca de corrimentos, curtos ou insuficiências, que devem ser imediatamente corrigidos, se encontrados...), para só então cortar-se as sobras das pernas dos componentes, preparando a plaquinha para a fase final, correspondente às (poucas e simples...) ligações externas...

- FIG. 5 - CONEXÕES EXTERNAS À PLACA - As ligações externas se resumem aos cabos (blindados) de Entrada e Saída e aos fios (polarizados) da alimentação... A figura mostra a plaquinha ainda pelo seu lado não cobreado (devendo o leitor/aluno comparar a codificação atribuídas aos furos/ilhas periféricos, com aquelas vistas na figura anterior...), porém não considerando os componentes já soldados sobre a placa, para descongestionar o diagrama...



Observar com atenção as ligações dos condutores vivos (V) e terra (T) dos cabos blindados mono aos respectivos pontos da placa... Verificar também a velha codificação com as cores vermelha e preta, respectivamente para os fios do positivo e negativo da alimentação... Finalmente, notar que - devido à universalização do circuito - não foram indicados conectores específicos para a terminação dos cabos blindados de Entrada/Saída, uma vez que os respectivos jaques e plugues dependerão (já mencionamos isso...) de compatibilidade mecânica com seus pares nos outros módulos do sistema, conectados antes e depois do SPAM...

- FIG. 6 - A UTILIZAÇÃO BÁSICA DO SPAM... - Basicamente, conforme já foi dito. o SPAM deve ser intercalado entre uma fonte de sinal de baixo nível e baixa impedância, qualquer, e uma entrada padronizada (tipo auxiliar) de um amplificador, também qualquer, conforme mostra o diagrama... A figura dá algumas das sugestões básicas já abordadas... Com um microfone dinâmico, dos mais baratos e insuficientes que se possa encontrar, o leitor/aluno notará uma enorme diferenca na qualidade, volume e fidelidade tonal, a partir da utilização do SPAM! Com uma guitarra elétrica comum (ou violão eletrificado, com captador magnético...), o incremento também será super-claro...! Uma sugestão (testada, na prática, com excelentes resultandos): montando-se dois SPAMs e utilizando um com a guitarra e outro com um microfone de baixo custo. ligando-se as saídas dos dois módulos aos dois canais de entrada de um simples tapedeck doméstico, estéreo, será possível ao músico amador realizar gracações domésticas com qualidade e aparência profissional! Na reprodução da fita, o instrumento de um lado e a voz do outro enfatizarão o jeito profissional da coisa, aliado à boa qualidade do próprio som!

O circuitinho pode, como já mencionado, ser experimentado (acreditamos que com sucesso...) também na préamplificação de outras fontes de sinal, enfatizando que os melhores resultados (em termos da comparação antes e depois ou com e sem o SPAM...) se darão com transdutores de baixa impedância e baixo ní-

Entretanto, a ampla faixa de ajustes e condicionamentos a situações específicas, proporcionada pela ação do trim-pot, permitirá o uso com praticamente qualquer transdutor disponível... Se este, originalmente, mostrar um nível de sinal



muito elevado, a princípio poderão ocorrer distorções sensíveis no resultado sonoro final... Isto, porém, será facilmente corrigido a partir de ajustes mais radicais no trim-pot... Para a grande maioria das aplicacões, contudo, um ajuste médio no dito trim-pot se mostrara suficiente ou ideal... Quem quiser maior conforto e a possibilidade de se reajustar o controle de ganho/distorção à vontade, de modo a adequá-lo a praticamente qualquer situação (sem precisar abrir o container do circuito...), poderá simplesmente substituir o

trim-pot original por um potenciômetro (linear) de 3K3, ligado à placa por fios curtos, às ilhas/furos normalmente destinadas ao dito trim-pot (rever FIG. 4).

Na prática, porém, como normalmente os módulos de amplificação de potência já são dotados dos convenientes controles de volume (além de outros...), e como a ação do trim-pot não é, propriamente, para ajuste do dito volume (mas sim de ganho/distorção...), o ajuste semi-permanente é mais lógico (além de mais econômico...).

## ATENÇÃO TÉCNICOS DE ÁUDIO, TV E VÍDEO, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA O MAIOR DISTRIBUIDOR DO NORDESTE

## SUPER PROMOÇÃO DE MULTÍMETROS

Multimetro Digital 20 Mg. DAWER mod. IM-1010 ..... R\$ 39.00 Alicate Amperimetro Digital 600 Amp. DAWER mod.CM-600 ...... R\$ 90,00

MultimetroAnalógico 20 Mg. YU FUNG mod. YF-370/350 ..... ..... R\$ 35.00 Multimetro Digital 200 Mg. com Beep MINIPA

mod. ET-2020 ...... R\$ 46,80 Multimetro Digital com Freq. Cap. Beep. Teste HFE. Teste lógico 200 Mg. MINIPA mod. ET-2060 .....R\$ 98.00

Multimetro Analógico 20 Mg. com Beep, Medida de Decibel, Transistor Têste, Corrente 10 Amp. AC/DC, 1000V. AC/DC ICEL mod. MA-550......

Multimetro Digital 20 Mg. com Beep, Teste HFE, 20 Amp. AC/DC Desligamento Automático, 750 V AC, 1000 V DC, Digito Grande. DAWER mod. DM-2020 ..... AlicateAmperimetro 300Amp., 600 VoltsAC, 60

V. DC, Resist. 1,5 KYU FUNG mod.YF-600.....

- MULTÍMETROS
- CAPACÍMETROS
- **GERADORES DE BARRAS**
- FREQUENCÍMETROS
- TESTES DE TUBOS DE IMAGEM
- **TESTES DE CABEÇA** DE VÍDEO
- TESTES DE FLY-BACK
- **ALICATES** AMPERÍMETROS.

**TODOS** OS APARELHOS DA PROMOÇÃO **POSSUEM GARANTIA DE** 1 ANO E MANUAL EM PORTUGUÊS.

### CARDOZO E PAULA LTDA.

Av. Cel. Estevam, 1388 - Alecrim - Natal - RN CEP 59035-000 Tel: (084) 223-5702 ATENDEMOS TODO O BRASIL •

## MAIS DE 200 KITS A SUA ESCOLHA.

## A MELHOR MANEIRA DE APRENDER ELETRÔNICA:

PROMOÇÃO! **DESCONTO DE 20% EM TODOS OS KIT's** ATÉ 05/02/95

São

Efigênia ·

## JOGOS ELETRÔNICOS E BRINQUEDOS

GRILO ELETRÔNICO AUTOMÁTICO (068/14-APE) · "Inseto robě"o imitação perfeita do som e do "corriportamento" de um gillo real! Acio nado automaticamente pela escundão! Brinquedo avançado, inédito e

MINI-LABIRINTO ELETRÔNICO (077/15-APE) - Joguinho gostoso e emocionantel Pouquissimas peçasi Mini-montagem PARAINICIANTES

ROLETÃO II (085/17-APE) - Jogo completo emocionante d/ 10 LEDs em padrão circular acionado p/ toque, ci efeito temponizado, de caimento autoinático da velocidade, simulação sonora e resultado

ROBOZINHO TRI-ZOIO (184/37-APE) - Para principiantes. Escuta os cons à sua volta e reaje piscando seus très olhos luminosos... 12,48 PERNILONGO PENTEL HO (20041-APE). Um crieutintho paraencher osaco"! Imita, cincrivel fidelidado, e"conto" de um pernilongo notumo, acienadoautori abcamente pola escundão (dedia, fica "quietinho"...) Ideal para "pentelhar" aquete amão mais velho, "chatão" (ele merece. ) Aliment pipilitas (5V) sob consumarinsário, pedeser\* deixado lig durante meses completo 3

TESÓMETRO (209/43-APE) - Gostosa brincadeira eletrônica, baseada em igorosos fatos científicos verdadeiro "medidor de tesão", capaz de analisar (eindicar, numa baira de LEOs), o tamanhoda paixão entre um casal "cobaia" Impresendivel para animar festas e reuniões: 1 Um "medidor de amor", capaz de incentivar (ou de "de rrubar", se for folso ) qualquer relacionamento homem/mulher (ou hemem/homem, mulher, mulher, qualquer outa combinação ou emparelhamento, conforme ditam as novas modas. ) Modilio eletrônico completo

MANOPLA ELETRÔNICA P/AUTOMODELISMO E FERROMODE US.

MO (23.9/46-APE) - Mréduto eltrônico p' controle de velocidade de 
"autoramas" e "ferroramas" Fundicha de 9 a 15 VCC per até 3A. substituindo as "velhas" inanoplas plor reostato! Controle "macio", de "zero"a "fudo", sem perda de torque. Para eletrônica completa, sem a "casca"cu container

BASTÃO MUSICAL (264/50 APE) - Balançaque ele cantal Binquedo musical com inteditos efeitos sonoros comandados pelas simples agitação da sua caixa, em fonha de bastão! Uma profusão de sons "esquisitos", sempre dependentes do movimento, direção e inten sadate (velo@dade, também...) imprimidos ao bastão. ¹ Aliment por bat. 90 em montagem simples, ao alcance mesmo dos iniciantes Módulo eletiônico completo, pórém sem a caixa cilíndica (bastác

PIÃO "RAPA TUDO" ELETRÔNICO (60/25-APE) - A "eletronização de um jeguinho antigo e muito gostoso, num circuito de montagem facilima, servindo como "Aula Prática" às Técnicas Digitais enginadas na "lição" 25 do ABC DA ELETRÔNICA I Aliment. C A (111/220 ) indiferentemente) Display induso na placa, com hexágono de LEDs

colondosi Modulo eletrônico completo, sem caixa 21,15
NÃO ME PEGUE (336/63-APE) - Interessante circuito-brinquedo, sensivel ao teque, que pode ser facilmente embutido em qualquer pequeno embatagem inetallica (como um tubovazo de desortorante, por pequena embalagem metallica (comoum tubovazo de desoriorante, por exempio.) e que dispara um sinal sonoro intermitente e temporizado (cerca de 10 segundos), destinado a assustar o xereta, assum que alguém peque e NÃO ME PEGUEI Alta tecnologia numa montagem extremamente sumples, acessível ao micante. Il Moduto eletrôrico completo, sem o contamer (este facilmente adaptado pelo montador.) conforme instruções...)...

## EFEITOS LUMINOSOS (LUZES RÍTMICAS, SEQUENCIAIS OU COMPLEXAS)

hobbysta INICI ANTE! Facilimo EFEITO SUPER-MAQUINA (0148-ANT) - São 7 LEDs em efeito \*ab

Techa" dinâmico, "hipnôtico", super-diferente 22,35 LED FILETIO GALAXIA (103/20-APE) - Fantástico efeito luminoso of LEC - entire expande") dinâmico e inédito! Display o/13 LED Islada PARAINICIANTES 19,44

## PRATICANDO!

## ATENCÃO! AS PLACAS VÃO PRONTAS, FURADAS E COM O "CHAPEADO"EM SILK-SCREEN.

FFEITO ARCO-IRIS (157/28-APE) - Efeito multicor em arco di duplo sequencamento automático e oposto, o inversão de cor no centro do display! LEDs especiais, contrelados pelo toque de um dedo! 9 pontos furninosos em manifestação dinâmicas e "hipotetica" I Ideal para princi-

ÁRVORE AUTOMÁTICA (170/31-APE) - Inédita decoração natalina "Desenho animado" de Aivore de Natalem manifestação dinâmi-ca, luminosa e colonda (display com 14 LEDs) Airinentação 12V (também pode sei usado no vidro traseiro do carro!) Fantástico enfeite luminoso\*de época

TRIPISCA DE POTÊNCIA (AJUSTÁVEL-BAIXO CUSTO) (172/31-APE) - 3 canais digitalmente casados, com frequências ajustáveis e proporcionais, 400W (em 110) ou 800W (em 220) de lâmpadas ncandescentes por canal Ideal para efeitos de fachada, vitines decorações, danceterias, etc. 60,99

PISCA-LED DE POTENCIA (205/42-APE) - "Relè alternante de estado solide", adona, sob 3 Hz, nada menos que 30 LEOs! Aliment p:12 VCC x 1A (aceita tambérn 6 ou 9V) "Mili e uma"aplicações prábcas, em avisos, propaganda, vitines, decorações, maguetes, bringuedos, etc

Montagen tacilina 23,20

BARRA PISCA (214/43-APE) - Elementar e super-tácit multi-pisca Ideal p pincipiantes! 5 LEDs em linha, alimentados por 12 VCC (o que facilita a utilização também em veiculos) numa plaquinha mini, de montagem super-fácil Utilizando-se vános modelos, é possível coris truir interessantes displays turninoses e dinâmicos, formando figuras, letras, números, etc. Completo

letras, numeros, etc. Competo 6,40:

MOBILIGHT - EXPANSIVEL (241/47-APE) - Eleito luminoso em "sequenoal aleatóna"de baixa Potência, ci lampadas de Neco mini: (8 pontos) Montagem simplisarma, aliment por C A (110-220),baixissimo consumo Ideal p/ móbiles tuminosos em quartos de chanca. Pennite 

arcurto dotado de 4 canais de Saída, para sequenciamento luminoso de barra de LEDs com 20 pontos Aliment, 12V (250mA). Ideai p/ maquetes, decorações, uso automotivo, sinalizadores, vitines, brit 

## CONTROLES REMOTOS COMANDO POR SENSOREAMENTO E DETETORES

CONTROLE REMOTO INFRA-VERMELHO (001/01-APE) - Superversabil, salda p/ relè p/ cargas de C.A.ou.C.C. (1 canal/instant)

RADIOCONTROLE MONOCANAL (822/06- APE) - Complete e autônomo, controle remoto boo "liga-desliga". Alcahoe 19 a 100m. Facil ajuste e utilização. 68.20

e umlacido.

CHAVE ACÚSTICA SUPER-SENSÍVEL (026/07-APE) Tipo liga cu
desfiga cargas de potência acionada pela voz Supersenelvel temporizada.

34,80

MICRO-RADAR INFRA-VERMELHO (035/08-APE) - Módulo de sen-Screamento atvo muite aplicavel (residencia, comércio, indústria)

Funciona réservo no escuro totali

47,90

MÓDULO TERMOMÉTRICO DE PRECISÃO (099/19-APE) - Ter-

mometro efetrônico precisorsensível, faixa até 100°. Laboratório controles industriais, estufas, chocadeiras, aquários, etc. Pode se controles industriais, estutas, circulaudicia, equalitica di accipiado a inultimetro digital ou analógico, ou (opcional) a gal-32,70

CONTROLE REMOTO FOTO-ACIONADO (112/21-APE) - Alcance 2 a 7m. sensível, versáti, 6 a 12V. C/ saída C.C. até IA. (acoplável a reli opcional) Acionamento pi simples lantema de mão Multi-aplicável Ideal PARA INICIANTES

SUPER CONTROLE-REMOTO INFRA-VERMELHO - 9 CANAIS (133 25-APE) - Módulo completo (transmissor portátil mais receptor, c/9 canais sequenciais e progressivos) dotado também de "resetamento"remoto! Saídas "em aberto", aceitando inúmeros tipos de drivers ou interfaceamentos de potência p/ qualquer tipo de carga

SENSOR DE POTÊNCIA POR TOQUE/APROXIMAÇÃO (197/41-APE)-Eficiente, sensível (um único ajuste permite adequar a vários tamanhos de superfice metalicas sensoras) e com salda potente, por relè (incluso no KIT). Totalmente transistonzado, trabalha sob. 12. VCC (apenas 100nA) e pode ser usado em verculos, em alannes doméstecos, em aparelhos comerciais ou industriais. Instalação facílima

AUDI-CHAVE MULTI-USO (216/43-APE) - Interruptor de CC, boa Potència (6 a 12V x 1A) acionável por ruldos ambientes ou pela voz humana, muito versăti e multi-aplicăvel! Pode comandar facilmente qualquer aparelho, circuito ou dispositivo eletro-eletrônico (que trabalhena faixa de Tensão/Corrente indicada). Com a simples anexação

Hobbystas avancados Medulo eletrônico básico completo CONTROLE REMOTO CONJUGADO VIDEO/TV (290/54-APE) - Es pecial para quem possur um VCR & controle Remoto, e uma TV sem o dito Controle - Permite, através do C.R. onginal do vídeo, ligar desligar a TV. mudar de canal, etc. numa operação conjugada que proporciona grande conforto ao usuánol. Fácil montagem, ajuste e inistalação Módulo eletrônico completo, sem caixa: ATENÇÃO: dependendo de modelo e das características de consumo (em Watts) do VCR, pode ser necessana a substituição de um dos componentes do arcuito. conforme instruções que acompanham o KIT

## EFEITOS SONOROS & GERADORES COMPLEXOS

PASSARINHO AUTOMÁTICO (052/11-APE) - Perfeita imitação de gorgeio de um pássaro real! Canta, pára e volta a cantar automatica nente num efeito extremamente realista!"Engana até os passarinhos de gaiola ) ..... % ...... 31,90 EXPERIMENT ADOR DE ALT A-TENSÃO (GERADOR DE RAIOS) (235/

46-APE) - Interessante módulo p/ geração de Tensões de milhares de volts, com segurança e praticidade (aliment 12 VCC x 1A). Fantastico efeitos e expenências com "raios de Laboratóno". Módulo eletrônica. completo, requerendo uma bobina de ignição de veiculo (não incliuda

e fonte (idern) Montagem facilima 29,311, 29,311 MK1 (CAIXINHA DE MÚSICA - UMA MELODIA) (239/47-APE) - Nova versão, super simples, sem transformador, aliment 1,5 ou 3,0% (1 ou 2 pilhinhas), o saída em alto-fatantemini. Contérri uma melodia agradavel já programada, numa montagem facílima, permitindo "mil" adaptações. Módulo eletrônico básico, incluindo Integrado específico (KS5313)

MICRO-SIRENE DE POLÍCIA (244/47-APE) - Montagem facilima de baixa Potência, etc. Aliment bat 9V. Módulo eletrônico cemplet (não indui caixa).

SIRENÃO AUTOMÁTICO (268/51-APE) - Strene tipo "policia america 

queno instrumento musical eletrônico, brinquedo avançado e interes-sante expenência... Dotado de 12 teclas, incluindo uma citava completa (or sustenida), e não necessitando de nenhum tipo de ajuste ou \*afinação\* Aiment, por bat 9V, com salda em pequeno allo-falante. Apenas o módulo eletrônico (c/ lay out específico de Impres-so), sem caixe ou láminas de tecido (de facilima complementação pelo montador

## 5

## ALARMES E ITENS DE SEGURANÇA

ALARME DE PRESENCA OU PASSAGEM (007/02-APE) - "Rada ALARME DE PORTA SUPER-ECONÔMICO (008/03-APE) - Proteção ples e eficiente p/ portas, janelas, vitrines, etc Ideal PARA IN

GRAVADOR AUTOMÁTICO DE CHAMADAS TELEFÓNICAS (013 04-APE)- Controlae grava chamadasacopladoa um gravador cornum Projeto "secreto" 23,90 23.90

ALARME/SENSOR DE APROXIMAÇÃO TEMPORIZADO (016/05-APE) - "Radar Capacitivo" sensível, temponzado, c/ saída potente pocargas até 10A (1000W em 110 eu 2000W em 220), c/ rele . 31,50 BARREIRA OTICA AUTOMATICA (036/09 APE) - Adonado priquebra de feixe\*, opera c/luz visivel. Sensibilidade automatica (sem ajustes) Saída temponzada c/ relê p/ cargas de potência (até 10A em C.C. 🔅

ILUMINADOR DE EMERGÊNCIA (037/09-APE) · Automático, estado sólido, acionamentoinstantaneo em caso de black out. Reset automát co, alimentação p/ batena

RADAR UL TRA-SONICO (ALARME VOLUMETRICO) (051/11-APE) Controla e detecta movimentos em razoável volume ambiental (sala passagem, entrada, int. de velculo, etc.) Fácil de montar e iristatar

MAXI-CENTRAL DE ALARME RESIDENCIAL (055/12-APE) - Profissonal e completissima d'3 conais de sensoream ento(um temponzado p/ entrada e saída). Saídas operadonais de potência p/ qualquer dispositivo existente. Alimentação 110/220. VCA e/ou balena. 12V. Incluicarregador automático interno. Todos sensores/controles/funções

SUPER-SIRENE P/ ALARMES (057/12-APE) - Módulo de Potência controlado p/ ouvir tudo o que se passa "lá"! Temporizado, secreto, p 

riho, super-sensível, altissmo garihol P/"escuta secieta"c/ fio ou com-"telescópio acústico". Útil também para naturalistas, observadores de pássaros e estudantes de animais, Indui microfone super-mini 23,40 MICRO-TRANSMISSOR TELEFÔNICO (080/16-APE) - Acoplado a linha telefônica, sem alimentação transmite p/ receptor FM próximo toda conversação. Ideal para esplonagem e vigilância 8,00 ALARME MAGNÉTICO C.A. (082/16-APE) - Mini-módulo p/ controle de

### SUPER SENTE-GENTE (098/19-APE) - "Vigio Eletrônico"p/ monitorar e avisar presença de pessoas em áreas ou passagens controladas! "Radar Óbco"sensível, muiti-aplicável em instalação de segurança! ...

MINI-CENTRAL DE ALARME COMERCIAL (101/19-APE) - Pequena no tamanho, grande no desempenho. Ideal pri controle de vitrines passagens, portas, caixas registradoras, etc Canais N F e N A Incorpora alaime sonoro temporizado. Montagem e instalação fáceis 27.43.

ALARME DE TOQUE/PROXIMIDADE, TEMPORIZADO (P/MAÇANE: TA) (140/26-APE)-Exclusivamente p//echaduras/maçanetas METÁLI-CAS. Instaladas em portas NÃO METÁLI-CAS. Alamadas em portas NÃO METÁLI-CAS. Alamadas em portas NÃO METÁLI-CAS. Alamames conor forter instantâneo ou temporizado (à escolha, p/ chaveamento) c/ controle de sensibilidade. Reage ao toque de um intruso sobre a maçaneta, mesmo que a pessoa esteja usando luvas! 34.83

MÓDULO DE MEMÓRIA P/LINK TEMPORIZADO DA "MACARE" (148/27-APE) - Complemento final para a MAXI-CENTRAL DE ALARME RESIDENCIAL (APE no 12) - Permite a memorzação da violação da entrada controlada pelo link temporizado, incrementandomuito a já alta segurança do sistema original. Fácil de acoplar à "MACARE" e de instituta" (alimenta-se da própria CENTRAL). 16,00

ALARME LOCALIZ ADO C/MEMÓRIA (P/SENSORES N.A.) (185/38 APE) - Ideal p/ controle/vigilància de Postal, etc. Uma vez disparado permanece nesse estado. Com reset sirene, incorporada - 6 Volts... 37, 27

PODEROSA SIRENE "DI-DA" (206/42-APE) - Trabalhando sob 12 VCC(4A), Ideal para alarmes, buznas, avisos, sirenes de viaturas, etc. Libera cerca de 20W de intensa e diferente scnoridade modulada em dos tons pendecos (como sirene de bombeiros, tipo "di-dáá"). Tamanho pequeno, podendo ser acopladanas "costas do próprio projetor de som (cometa eletro-magnética de 2 a 4 embs, AAÓ induída no KIT).

BARRERAINFRA-VERMELHO PROFISSIONAL (211/43-APE)-Módulo duplo, formado pelo emissor (BIVEP-E) e pelo receptor (BIVEP-A) estabelecendo uma "barreira in visível" de proteção em passagens, portas, locais cujo acesso ou "penetração" devam ser controlados, monitorados ou fiscalizados! Excelente alcance (dependendo departe óca. não formecida com or KIT), saída com relà (capacidade dos contatos = 2A) c/ contatos reversíveis, e "palotagem" por LED (facilitando o alinham ento). Circuito ultra-compacto, dimensionado para acomodamento em caixas padronizadas tipo 4 x2 (etandard - em instalações elétricas residenciais e comerciais). Aliment. 12 VCC (fonte ou bateria, báixo consumo), ideal para profissionais instaladores de alarmes, etc. Módulos eletrônicos completos (sem partes óticas, lentes, caixas, etc)

SIMPLING E SENSÍVEL ALARIME DE TOQUE (269/51-APE) - Circuito de montagem muito fácel e múltiplas aplicações, aliment. 6 VCC (pilhas ou fonte), reage a um toque de dedo ou mão sobre pequena superificie metálica, acionando um alarme sonoro ma roante. Não requer nenhum tipo de ajuste ou regulagem. Funciona pelo "ruído" de 60 Hz (não pode ser utilizado ao ar livre ou longe de fiação de C.A.). Módulo eletrônico

SINETA DE 3 TONS P/CHAMADA (274/51-APE) - Boa Potência sonora final num circuito baseado em Integrado específico ((lacílima realização), perando três tons hamménicos em sequência, ideal para sistemas de chamadas em P.A., campainhas residenciais e muitas outras aplicações... Aliment. 9 a 12 VCC (pilhas ou fonte). O KIT básico permite várias adaptações e adequações, todes expicidades nas instruções que acompanham o produto. Módulo eletrônico completo

ALARME SENSÍVEL A RUÍDOS E VIBRAÇÕ 🏗 (301/56-APE) - Super

## PRECOS EM REAL

SISTEMA COMPLETO DE BARREIRA, INFRA-VERMELHO (340/63-APE) - conjunto realmente completo, incluindo um par de sensores ativos infra-vemento, sintonizados, já adotados de lentes poderosas de focalização, mais um módulo de apoio a ser montadopelo instalador. Apresenta LEDs de monitoração do alimhamento, sinal sonoro de alarme temporizado (ajustivo de 0,5s a 5s), fonte interna estabilizada de 12 VCC (para o circuitode apoio e para os módulos sensores ativos

6 UTILIDADES PARA A CASA

LUZ DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA (006/02-APE) - Interruptor crepuscularp/400Wem 110 ou 800W em 220. Sensivel. tácil de montar e instalar 16.70 INTERCOMUNICADOR (009/03-APE)- Com fio p/ residência ou local de trabalho. adaptável como "porteiro eletrônico". Sensível e claro no

03-APE) - P/ residências, prédios (escadas, corredores, pátios, etc.) 300W em 110 ou 600W em 220. Fácil instalação ou ampliação 18,10 SUPER-TIMER REGULÁVEL (025/06-APE)- P/ residência, comércio

(9). 117.60
IONIZADOR AMBIENTAL (0178/16-APE) - Gerador de fons negativos alimentado p/ C.A. Comprovadas ações benéficas no relaxamento físico/emocional das pessoas. Montagem super-simples (sem transformador). 34.80
RELÓGIO AMALÓGICO-DIGITAL (090/18-APE) - "imperdiver" (usão

desigada durante o período). 72.60.

CAMPAINHA DIGITAL P/ TELEFONE (120/23-APE) - Aliment, pela própria linha telef. Sinal forde diferenciado, economiza sistencios e enclui 'pioto luminoco' de chamada p'identificação de linha ... 21.80.

LUMINARIA ACIONADA POR TOQUE (132/24-APE) - Ligardesiga lampadas comuns (até 200W em 10 e até 400W em 220) a partir do toque de um desc. sobre pequeno sensor imetalico! Pode ser usado como 'interriptor de parade' ou como comando 'meio de florem abajurest 'Má' outras aplicações, compacto, fácil de montar e instalar ...

REATIVADOR DE PILHAS E BATERIAS (135/25-APE) - Prolonga a wida de pithas comunel "Paga-se" a si próprio em pouquíssimo tempol 15 87

DIMMER ESCALONADO DE TOQUE - BAIXO CUSTO (149/27-APE) - Uma alternativa miss amples ao DIMMER DETOQUE COM MEMÓRIA (APE se 21). Ideal para controle de abajur ou luminián (também pode sar adaptado para luzes ambientais). Funciona por degraus escalonados de luminosidadel Diferente e avançado (porém de tad montagem, auste e instalação). - 110 ou 220 VCA - p/ até 400W ou 800W de lampadas, respectivamente.

TESTA-DOLAR (199/41-APE) - Simples e sensivel, pontéti, verifica de grande lacifidade e autenticidade das notas "verdinhas". Basta apertar um botão e "passar"o sensor sobre a nota, d'um LeD indicando a presença do "10 magnético" autenticador da dita nota. Aliment. p/pilhas

TRILUX (236/46 APE) - Simples, potente e efetivo atenuador luminoso de 3 estágios, que pode substituir diretamente o interruptor de qualquer lámpada incaridescente (até 400W em 110 V ou até 800W em 220V) Montagem/ristalação super-táceis (módulo eletífence sem o "espelho") 17.40 MINI-INTERCOMUNICADOR (243/47-APE) - Pode ser um birinquedo ou uma utilidade, dependendo da sua cnatividadel Aliment por bat. 9V.

TEMPORIZADOR CULINÁRIO (32661-APE) - Minúsculo timer com aviso sonoro ao final da temp-irzação ajustada, programável (por potenicimento) para intervalos desde cerca de 1 minuto até pouco mais de 1 hora. Alimentação por pilhas ou batena (6ou 9V). Portábl, prático e fácil (tanto na niontagem quanto na utilização...). Ideal para uso doméstico. no "aviso" de tempo de preparação de pratos ou receitas culinárias diversas! Módulo eletrônico completo, sem caixa e implementos externos. 36,00

CARREGADOR P/BATERIAS DE NÍQUEL-CADMIO (331/62-APE)Simples e segur o carregador, capaz de energizar simultaneamente até
4 pilhas de níced, tamanho pequeno (AA), sob regime de corrente
controlada, garantindo assim carca de 1000 recargas para um mesmo
conjunto de baterias (umaenorime econemia, se comparadocom o uso
de pilhas comuns os alcalinas...) Circuito pequeno, simples na montagem e no uso, e que se paga e si própho em pouquíssimo tempo, pela
economia gerada (pilhas comuns custam muito caro, pelas inúmeras
substituições necessánas, ao longo do tempo...). Móduto eletrônico
completo, incluindo suporte p/ 4 pilhas tamanho AA (pequenas), sem

7

## MEDIÇÃO & TESTES (INSTRUMENTOS DE BANCADA)

facil de montar e usar!

MINI-EUMINADOR DE PILHAS (084/17-APE) - Mini-fonte pibancada ou aplicações gerais (sem trafo) na airmentação, pequenos circulitos, projetos, dispositivos ou aparelhos sob correns moderada (até 50 mA). Saída em 3, 6, 9 ou 12 V opcionais. "Paga-se" of economia de pihas 11 f.6.

TESTA-TRANSISTOR NO CIRCUITO (992/16-APE) - Valioso instimento de bancada, verifica o estado do componente sem precisar desliga-lo do circuito) Ideal p/ estudiarles e técnos 2. 26,10 SEGUIDO RAINJETOR DE SIMAIS C/AMPLETICADOR DE BANCADA (995/18-APE) - Versáti/completo instrumento p/ testes e acompanha-

avançado! 43,50
FONTE REGULÁVEL ESTABILIZADA (0-12V x 1-2A) (100/19-APE)P/ bancada do estudante ou técnico. Conflável, simples, precisa, excelente regulação e estabilidade Salda continuamente ajustável entre "0" e 12V". Formoriba o Vario 40 1A 63,90
PROVADOR AUTOMÁTICO DE TRANSISTORES E DIODOS (024-ANT) - Testa com rapidez e segurança indicando o estado p/ LEDs. Ideal p/ hobbycfs avançado 11,30

MICRO-PROVADOR DINÁMICO P/ TRANSISTORES (217/44-APE)-Simples e efetivo, indica "num piscar de othos", estado, polaridade e terminais do transistor sob testet Válido p/ transistores bipolarea, e com indicação sonora, chaveamento e utilização super-fáceis. Imprescindivelna bancada do iniciante ou estudante. Aliment pilhas (34), Módulo eletrônico completo.

Moduto eletronico compreto
GANHÓMETRO PI TRANSISTORES (747/48-APE) - O testador/comparador de transfstores bipolares definitivol identifica polaridade,
analisa estado e determina (comparativamente) o fator de amplificação
(ganho)! Permite estabelecer facilmente "pares casados" de transistores! Ideal pr bancada do Hobbysta, Estudante, Técnico "pobre".
Indicações audio-visuais precisas! Aliment. bat. 9V. Módulo eletrônico

completo (sem ceixa) 29,00
FONTEREGULÁVELESTABILIZADAP/LABORATÓRIO-1,5A13,5V
1,5a (27051-APE) - A fonte de bancada/laboratório "definitiva",
baseada num integrado específico super-confiável. Excelente reguleção e estabilidade, ripple praticamente "zero", defessa inerentes
contra sobrecargas e "curtos", boc acpacidade final de corrente. Fácil
montagem, imprescindível na bancada do Hobbysta seño. Módulo

Volumento digital em bargraph (arco de 8 pontos) de baixo custo, bos precisão e alta versatilidadel Sensibilidade de medição" facilmente ajustável em ampla faixa. Alimentação 9 a 12 VCC (baixo consumo) Pode substituir os caros e frágeis galvanômetros de bobina móvel em inúmeras hunções a aceita um "monté" de adeptações aimples e fáceis! Vale a pena ter um módulo desses na bancadal Módulo eletrônico.

29.00

MULTHINIETOR DE SINAIS - AUDIO/RE/DIGITAL (283/53-APE) - O gerador de sinais definitivo para a bancada do Hobbysta. Estudante: ou Técriico. Compacto (aliment. por bat. 9V) e lácil de montar/utilizar Não requer ajustes, Indicação dos sinais por LED e acionamento por 

PONTA LÓGICA CIMOS - RAIXO CUSTO (302/56-APE) - Ideal n PONTA LUGICA C.MUS - BAIXO CUSTO (302)5-APE) - 10641 pt testes e manutenções de circuitágem digital C.MOS, c/ Indicações daras e confáveis, por displaye de 3 LEDs. Indica "estados" e presonça de pulsos... Sem pilhas cu bateria, utiliza alimentação presoniça de puisos... Sem printes do bateria, duaza animentação proxador do próprio circuito sob teste (5 a 15V). Montagem e utilização smptes, ideal p/ estudantes e técnicos Completo, sem caixa. 12,50 PROVADOR DE CONTINUIDADE "INTELIGENTE" (321/60-APE) -Utilissimo (impresciadive), mesmo...) mini-instrumento de teste e pro vas p/ bancada do Hobbysta, Estudante ou Técnico! Super-comp aliment 6 VCC (4 pilhas pequenas) e indicação por LED "piscante", sob velocidade inversamente proporcional à RESISTENCIA "vista" pelas pontas de prova polarizadas! Indica "curtos", "abertos"e infinitos va lores òhmicos relativos! Um auxiliar inestimável p/ manutenções verificações de componetnes, circuitos e aparelhos! Facílimo de montar e de usart Módulo eletrônico completo, sem caixa DIGITESTE (61/26-APE) - Prática da "Aula" 26 do ABC DA ELETRÔN-CA - Duplo instrumento p/testes e Análises Digitais - gera pulsos e/ou identifica estados ( ou pulsos...) em qualquer circuito digital baseado em integrados C.MOS. Super-vitil na bancada de estudos e também en aplicações profissionais...! Montagem e utilização super-fáceis... Indi caciles por dois LEDs coloridos. Alimentação "ouxada"do próprio circuito sob teste/análise Módulo elelrônico completo, sem caixa

## 8

SP

Paulo

Sao

## CARRO E MOTO

ALARME DE BALANÇO P/ CARRO OU MOTO (021/06-APE) - Sen sivel, c/ disparo temporizado/intermitente da buzina (6 ou 12V)

CARREGADOR PROFISSIONAL DE BATERIA (041/09-APE) - Espe cial p/bateria e acumuladores automotivos (chumbo/ácido) 12V. Automáti∞, c/ proteção e bateria, monitorado p/LEDs. PROFISSIONAI

CONVERSOR 12V. PARA 6-9V (056/12-APE) - Pequeno e fácil de 

VOLTIMETRO BARCRAPH P/ CARRO (075/15-APE) - Util/elegante

medidor p/ painel. Indicação da tensão p/ barra de LEDs em arco. Útil também como unidade autônoma em oficinas auto-elétricas. Montagem/instalação/utilização facilimas

CONVERSOR 12VCC/110-220VC A (105/20-APE) - Transform a 12VCC (bateria carro) em 110-220VCA (20 a 40W). Excelente módulo de apoio p/sistemas de emergência ou utilização "na estrada", campings, etc

CHAVE DE IGNIÇÃO SECRETA P/VEÍCULOS (136/25-APE) - Impe que ladrões liquem o carro, mesmo d'fligação direta"! A ciona magnéti camente e secretamente com monitoração por LEDs CONTA GIROS BARGRAPH P/ CARRO (144/26-APE) - Medidor analógico/digital de RPMs do motor p/ veloulo, c/ display em barra de 12LEDs coloiidos! Mostrador elegante, em "arco" (modificável). Mon-tagem, instalação e calibração fáceis. Informação e beleza p/ painel do

BUZINA MUSICAL (164/30-APE) - Potente buzina musical p/ve/culos (12V) o 50W de pico (35W RMS), contendo melodia harmoniosa e completa, já programada em integrado específico. Pode ser usada como buzina simples ou como \*sinal de chamada\* em caminhões de entrega (de gás liquefeito, por exempto), conforme já exigem algum das legislações municipais. O KIT não inclui o transdutor (projetor

ANTI-ROUBO RESGATE P/ CARRO II (192-39-APE) - Imobiliza o carro, possibilitando o resgate, após ter sido levado pelo gatuno Funcionamento automático

PROTECÃO P/CARRO C/SEGREDO DIGITAL (195/41-APE) - Fantás tico, simples, seguro e eficiente! Mostra apenas 14 teclas, onde o usuário tem um "prazo"de 5 segundos (a partir do acionamento da usuário tem um "prazo" de 5 segundos (a partir do aconamento da ignição) p/ digitar um código secreto (que pode ser amplamente modificado, a critário do montador) admitindo elevado número de combinações e sequências. Se o código não for insendo corretamente, e/ou se o tempo de prazo "estoura", o circuito "tava" mediatamente o sistema de ignição do carro! Montagem, instalação e adaptações facilmas (admitindo apricações "não automotivas"). Selda de Potência por relé (incluso). Aliment, 12VCC sob baixo conciumo intrinsto -

ALAME UNIVERSAL MINI-MAX (198/41-APE)- Aplicável a carros motos, sob 6 ou 12V (também pode ser adaptado p/ aplicações não automotivas), c/ dispare temporizado (15 segundos) e intermitente (2 ALLARME AUTOMOTIVO SEM SENSOR (20042-APE) - Poderoso sensivel e sofisticado, d' delay ajustável para entrada e salda do veículol Salda por relède Potència, intermitente e temporizada (poden-

MÓDULO RÍTMICO-LUMINOSO P/ CARRO (224/45-APE) - Simpl sensivel e eficiente médido de "luz ritmica" p/ uso eutomotivo (sot 12VCC). Dotado de siuste e sensib p/ ampla gama de volume de audição. Bos polência de salda permitindo o comando de até 25 lêmpadas de 12V x 49mA ou de até 240 LEDs I Módulo eletrônico, completo (NÃO Incluí as lâmpadas ou LEDs, em virtude das inúmeras configurações possíveis, conforme instruções anexas ao KIT

LUZ DE FREIO SUPER-MÁQUINA (226/45-APE) - Um KIT exclusivo de APE, agora disponível aos Leitores/Hobbystas! Brake-Light se quencial e dinámica c/5 pontos de luz em eleito convergente, comanda do pelo pedal de freio de qualquer veloulo (12VCC)! Instalação au; er fácil (apenas 2 fios!). Um ítem de segurança para Você e de beleza p o seu carrol Módulo eletrónico completo (inclusive lámpadas/soquetes) NÃO incluindo caixa, refletores, máscara de acrílico, etc (itens de fáci confecção o instruções detalhadas)

AMPLIFICATION DE ANTENA (FM) P/ VEICULOS (249/48-APE) Simples e eletivo "reforçador de sinais", específico, de fácil installeção (intercala-se no próprio cabo de antena). Alimentação (baixíssimo consumo) pelos 12VCC do sistema elétrico do veículo, acrescenta um novo ganho às estações distantes ou fracas! Não precisa de ajustes Módulo eletrônico cumpleto (sem caixa)......

BATERIMETRO "SEMAFORO"(262/50-APE) - Indicador do estado "voltagem" da bateria p/ carros emotos (12 V) pre oso, confiávet, tácel de Ter" (3 LEDs critoridos indicam a faixe de Tensão entra "baixa-normal

### PREÇOS EM REAL alta" ) Montagem super-compacta e simples (também node ser

a a.p., montagem super-compecta e ampero (tambem pode se ala o como instrumento de teste em oficinas de auto-elétrico). Módulo etrônico completo (sem caixa ou pontas de prova opcionais). ...6,24 CONVERSOR 12 PARA 3 VCC (WALKMAN OU CD-PLAYER NO CARRO) - (279/52-APE) - Mini-circuito, barato, super-eficiente conflável, utilíssimo na energização, no carro, de dispositivos eletro eletrônicos que trabalham sob 3 VCC (sob Corrente de até 1A) Excelente estabilização e regulagem, proteção completa Facilimo de montar, instalar e usar (módulo eletrônico completo, sem caixa e secreta"realmente funcional, totalmente automática (não dá pra "esquecer"de acionar ...) e de facilimo "escondimento", já que c acionador é um contato de toque pequeníssimo. Montagem e insta lação fácil, porém requerendo a anexação de um relê de Potência (12v - 2 contatos NA ou reversíveis de 10A), não fornecido com o KIT, já que se recomenda um tipo automotivo (fácil de encontrar em Loias

caixa e sem o relè especial 12,33
STROBO-PONTO (289/54-APE) - Luz estrobosoópica de xenon pr calibração dinâmica do "ponto de ignição"de veículos dotados de motores a explosão convencionais! Aliment, CA, 110 cu 220V. Módulo motores a explosão conve eletrònico completo, porém inão acompanhado de caixa ("lantema").

VERSÃO 11 OV (SP.1) VERSÃO 220V (SP-2) IGNOSCÓPIO (291/54-APE) - Sensoregodo "nor proximidade" pro

move a indicação visual do disparo de Alta Tensão em cada "cabo de vela"dos veículos, de forma totalmente segura para o usuário e para c próprio circuito! Permite a fácil análise e diagnóstico de velas, cabos e distribuidor (bem como pode ajudar no ajuste\*convencional\*do ponto de ignição). Aliment, porbat 9V, Módulo eletrônico completo, sem caixa

LANTERNA AUTOMÁTICA P./ CARRO (369/58-APE) - Sensora ondições ambientais de luminosidade e acende (ou apaga...) auto ticamente as lantemas do veículo, sem nenhuma interveniência do motoristal Seguro e estável, imune às interferências luminosos ou a modificações momentâneas ou muito rápidas nas fuminosidade Saída com relè de alta capacidade (10A), alimentação geral pelos 12V nominais do sistema elétrico do carro. Fácil de montar e de instala CHAVE DE IGNIÇÃO SECRETA, POR TOQUE (316/59-APE) - Montagem, instalação e uso super-simples para este fantástico dispositivo anti-furtopara veículos! A habilita;ção é autemática e a desabilitação mplesmente "não pega" ..! Módulo eletrônico completo (eem caixa)

SETA SEQUENCIAL ELEVADA PI VEICULOS (314/59-APE) - Mais eficiência, mais segurança e mais beleza pera a sinalização traseira do veículo (par ideal para a LUZ DE FREIO SUPER-MÁQUINA...), com um par de luminosos formados por conjuntos dinâmicos de LEDs, estrutu rendo setas seguenciais de 4 estágios, ideais para instalação junto ec vidro traseiro do carrol Instalação fácil e "universal", adaptával a vidro traserto do carror inistatação racin e universer, adeptaver a praticamente qualquer carro, sob qualquer sistema elétrico e de acio namento das setas de direção. PAR de módulos eletronicoscompletos sem caixa e implementos óticos externos ...

9

## **AMPLIFICADORES & EQUIPAMENTOS DE AUDIO**

AMPLIFICADOR ESTÉREO P/WALKMAN (014/04-APE) - C/ fonte men num "sistema de som"de baixo custo notência e fidelidade

MODULO AMPLIFICADOS LOCALIZADO PISONORIZAÇÃO AMRI MODULO AMPLIFICADOR LOCALIZADO P/SONORIZAÇÃO AMBI-ENTE (066/14-APE) - Especial p/instalações de sonorização ambier-te. Permite alé 100 pontos de sonorização, excitados p/ pequens receiver Ideal p/Hotéis, Motéis, Chalés, Inst. Comerciais, de. Baxx ousts, alta fidefadade, excelente potência. PROFISSIONAT. 6.5 % SINTETIZADOR DE ESTÉREO ESPACIAL (074/15-APE) - Sinuidado eletrònico de efeito estéreo "espacial". Transfonna quelque : sinal mono (rádio, gravador, TV, video, etc) em conyci ceste "e

sinal mono (rádio, gravador, TV, video, et) ser comprenente estáreo; co excepcionais resultados sonorgas.

59,30

AMPLIFICADOR TRANSISTORIZADO JÉDIA POTÊNCIA (1987/26.

APE) - Super-compacto, felialmente transistratudo: 7 a 10W. Attafidelidade, baixa distorigles bios sonistrativado: 7 a 10W. Attafidelidade, baixa distorigles bios sonistrativado: 7 a 10W. Attafidelidade, baixa distorigles bios sonistrativado: 7 a 10W. Attafidelidade, baixa distorigles bios sonistrativado de sindemas
domésicos de som 1

13,84

SUPER V.U. SEM FIO (\$1172\LAPE) - "Difereito" in lato precisa ser
eletticamente ligado se sistema de som finaciona sem foj). Indicação
em, bairbagraph (barra de LECs c/ 10 pontos). Monitora desde um
radinho até amplificadores de convanas de Webs. Pode ser transformado opcionalmente, em decibelimento pri aplicações profissionals.
Alimenţiação 12V (pode ser usado em carro).

V.U. DE LEDS (0520-ANT) - Berbagraph c/ 10 LEDs, podendo ser V.U. DE LEDS (6520-ANT) - Berbegraph of 10 LEDs, podendo se usado como "medidor"ou "rítmice". Super compacto I Alimentação 9

SIMULADOR DE ESTÉREO - BAIXO CUSTO (121/23-APE) - Divisão Eletrònica de um sinal mono pi "talso estéreo"! Simples adaptaç equipamentos de áudio já existentes! Baixo custo, alto desempe

CÂMARA DE ECO E REVERBERAÇÃO ELETRÔNICA (124/23-APE) Super-Especial, com integrados específicos 8BD, dotada de control de DELAY, FEED BACK, MIXER etc.) admitindo váries adeptações em rsternas de áudio domésticos, musicais ou profissionais! Fantástico: feitos em módulo versátil, de lácil instellação (p/ Hobbystas zvança . SOB CONSULTA

PRE-MIXER UNIVERSAL (PROFISSIONAL) (128/24-APE) - Mistura-dor/pré-amplificador de áudio "universal"de alto desompenhol Con-troles individuais de nível (4 entradas), mais controle, "master" e nues intaviduais de niver (a emitadas), mais controle, maister ( flonalidade T Alta fidelidade, alta sensibilidade o compatibilidade o quaisquer equipamentos já utilizados pelo Hobbystal (deal pr apr cações profissionais e amadoras em áudio, P A., gravações, edições

CONTROLE DE VOLUME DIGITAL (138/25-APE) - "Potenció: eletrônico" totalmente digital, c/ 8 "degraus" de ajuste, mais "zeramen to", tudo por toque digitali Substitui fadimente qualquer potenciómetro MODO DE DELAY PIÁUDIO (CÂMARA DE REVERBERAÇÃO E ECO) (186/38-APF) - C/(onte de alimentação interna - Filtros eletrônicos de ntrada p/ atenuar ao máximo a superposição do sinal do dock .. SOB CONSULTA

SPEED LIGHT CIRCULAR (194/41 - APE) - Efeito totalmente médito, o display circular de 10 LECs, cujo atendimento sequenciat se dá en velocidade proporcional à intensidade do sinal de áudio, acoplado dotado de controle de sensibilidade. Diferente e super-bonito, Comple

MÓDULO AMPLIFICADOR EM PONTE - 35W (208/42-APE) - Co pacto, potente, bos fidelidade, baixa distorção! Asment, nominal de 12VCC (limites de 6 à 20 VCC) podendo atingir 35W RMS (dependendo da tensão de alimentação e impedância da carga) acionando talantes ou conjuntos de falantes entre 2 e 8 chms! Excelente módulo pr bancada, aplicações gerais e profissionais! Apenas o módulo (NÃO p/ equipamentos profissionais ou domésticos de áudio, com transição principalmente principalmente de um sinal micro e "fat", saldas específicas para amplificação de Potêricia em Graves e Agudos. Aliment. CA, 110/ 220 V. aceita bem qualquer sinal de Entrada (módulos pré-amplificadores convencionais, ou mesmo fontes de sinal "diretas") e excita bem qualquer módulo amplificador de Potência. Montagem simples, compacta e sem nenhuma necessidade de ajuste. PROFISSIONAL Módulo eletrônico complexo, sem caixa. COMPRESSOR/EXPANSOR DE SINAIS - MULTI-USO (297/55-APE) 110,00 - Módulo totalmente transistorizado, facílimo de montar, de utilizar (aliment 9VCC, sob muito baixa Corrente) e permite milfaplicações (controle automático de ganhop/intercomunicadores e PA., "sustentador"de notas p/ guitarra, "mike"de ganho p/ PX/PY, etc alto-falante mini ou micro (entre 2°e 2 1/2°), de 8 ohms, mais un circuitinho baseado num único transfistor de alto ganho, a montagen resulta num prático, barato e funcional *microfone* dotado de alimen tação intema (3V, por 2 pilhas pequenas, pairio ou botião...)! O conjunto pode ser embritido numa embalagem cilíndrica improvisada, ácando física e eletricamente semelhante a um microfone comprado pronto.

10

## TRANSMISSORES & RECEPTORES (R.F.)

BOSTER FM-TV (020/05-APE) - Amplificador de antena sincior izado RECEPTOR PORTÁTIL FM (034/08-APE) - Completo c/ audição em falante (ou fone, opcional). Sensivel, alto ganho, nenhum ajuste co

Salda universal, compativel com a majoria das entradas de amplifi

cação ou pré-amplificação convencionais! Módulo eletrônico co

5810 MINI-ESTAÇÃO DE RÁDIO AM (039/09-APE) - Transmissor expenmental de AM (O.M.), baixa potência. Permite até mixagem de voz e música. Alcance demiciliar, fácil montagem e ajuste. Ideal p/

MAXI-TRANSMISSOR FM (049/11-APE) - Pequeno, potente e sen sível transmissorportátil. Om elhor no mercado de KITs, atualmente Em condições ótimas node alcançar até 2 KMs SINTONIZADOR FMII (123/23-APE) - Facilimo demontar, instala

FM comercial c/ excelente rendimento, sensibilidade e fidelidade (iunto c/ um bom amplificado: faz um ótimo rece ver p/ aplicações gerais) RECEPTOR EXPERIMENTAL (VHF FM II) (182/37-APE) - Pega FM.

RECEPTOR EXPERIMENTAL (VHF 178 II) (1993) and das emissoras de TV (VHF) e faixas de comunicação entre 50 e 150 MHz - Bobina principal intercembiável (pr abrander maior numero 52,24 RECEPTOR EXPERIMENTAL MULTI-FAIXAS (218/44-APE) - Módulo

nentar, parém vélido para principiantes e Hobbystas, de montagem uito fácil ( henhum ajuste ou regulagem diffcil...). Audição por fones ão incluídos no KIT) e alimentação por apenas 1,5V (uma pilhinha...) Modulo eletrônico completo (menos caixa, fones, etc.) ...

## **PARAINSTALADORES E APLICACÕES PROFISSIONAIS**

MÓDULO CONTADOR DIGITAL P/DISPLAY GIGANTE (042/10-APE) MINUTERIA PROFISSIONAL-COLETIVA/BITENSÃO (073/15-APE) Especial preletricistas e Instaladores profissionals. Comanda até 1200W de lampada (110 ou 220V). Admite qualquer quantidade de pontos de controle. Única of isolamento em onda completa .... 33,4 CONTROLE DE VELOCIDADE P/MOTORES C.C. (083/16-APE) Acionamento "macio", linear, s/ perda de, toque, de "0 a 100%" da velocidade motora CC (6 a 12V) Ideal proontroles maquinários, etc. Pennite incorporação de tacômetro opcional. Instruções inclusas Mil CONTADOR DIGITAL AMPLIAVEL (096/19-APE) - Módulo (1 digito) versátil, multi-aplicável e ampliável p/ displayac/ qualquer quantidade de dígitos! Montagem e "enfileramento" facilimos, ideal p/maquinários

NUTERIA PROFISSIONAL "EK-1" (110V) E "EK-2" (220V)-300W (110) OU 600W (220) Tempo 40 a 120 seg. Instalação super-simples PROFISSIONAL MONTADA DIMMER PROFISSIONAL "DEK" - 110/220V - Até 300W em 110 ou

iogos, controles numéricos, instrumentos e "mil" outras funções!,

800W em 220 Universal, bi-tensão, ejuste de "zero" disponível, fácil de instalar, Ideal p/ eletricistas PROFISSIONAIS - MONTADO ..... 33,38 SUPER-CONTROLADOR DE POTÊNCIA P/ AQUECEDORES - SKW (151/27-APE) - Um dimmer "bravissimo" exclusivo p/ cargas resistves souecedoras (não serve p/ lâmpadas ou motores...) de até 2500M (em 110) nu até 5900W(em 220). Controle seguro, "macio" elinear, poi potenciómetro comum (entre 0,5% e 99,5% da potência nominal total) Ideal p/ fornos, aquecedores, estufas e outras aplicações domésticas erciais e industriais. Substitui com vantagem os "velhos" reostato 

28-APE). Módido p/ serviço pesado em iluminção de Emergência, c/ carreg, intemo p/ bat, de 12V. Dois Ramais de Saída operados automática e instantaneamente porrelê (10 A ou 100W cada). Todas as 

## PREÇOS EM REAL

LUZ NOTURNA AUTOMÁTICA - PROFISSIONAL (303/56-APE) - Interruptor crepuscatar sensível, estável e potente, p/ acionamento e desligamento automático de lámpadas (até 300W em 110V e até 600W em 220V), ao anoitecer e ao amanhecer. Montagem, instalação e aprofissionais. Completo, sem câuxa. 18,30 de 18,3

12

## VÍDEO DOMÉSTICO, AMADOR E PROFISSIONAL

13

"PEDAIS DE EFEITOS & "MODIFICADORES" P/INSTRUMENTOS MUSICAIS

SUPER-FUZZ/SUSTAINER P/GUITARRA (017/05-APE) - Distorção controlável e sustentação da nota, simult.num super-efeitol .......29,00

AMPLITACADOR P/GUITARRA-30WATTS (032/08-APE)-Completo, c/ fonte, pré e controles. Boa potência e sensibilidade (entradas ampliáveis) \_\_\_\_\_\_\_92,90

VIBRATO P/GUITARRA (0217-ANT)- Efeito regulável e superagradáve p/ solos e acompanhamentos! 29,00 CAPTADOR ELETRÓNICO PARA VIOLÓES (125/23-APE) - Módulode "eletrificação" acoplável a violões comuns, "embutível" no próprio instrumento (transforma num "Ovation") o/ controles de Volume, Gravet e Aquidosi Aliment, p/ bateria SV. 49,34

CAPTADOR AMPLIFICADO ESPECIAL P/ VIOLÃO (228/45-APE) 'Eletifica" violões c/ cordas de aço ou de nylosil Alto ganho e excelente
fidelidadel Montagem super-compacta, especial p/ embutr no própio
instrumentol Aliment. bat. 9V. Dotado de controle de volume... Permite
acoplamento e praticamente qualquer born amplificador/gravadorl Completo 26.12

3 GUITARRAS EM 1 AMPLIFICADO R (242/47-APE) - Pré-misturadorcasador especial p/ músicos, permite ligar duas guitarras e um contrabaixo num só amplificador, sem roubo mútuo de Potência, e sem "descasamentos! Controles individuais de nivel! Completíssimo, incluindo fonte interna p / CA. (110-220V) (Jedal p/ pequenas bandas com pouco "tutu"! Não inclui caixa, knobs e material de acabamento extens

ATENCA COMINARY POOTAL IN 68 172. CEP CORPS 970. SÃO PALLO. SP. COMINARA ENTREPRODO.

ATENCARO

## LANÇAMENTOS

SISTEMA COMPLETO DE BARREIRA, INFRA-VERMELHO (34/6/3-APE) - Conjunto realmente completo, incluindo um par de sensores ativos infra-vermento, sintonizados, já dotados de lentes poderosas de focalização, mais um módulo de apoio a ser montado pelo instalador. Apresenta LEDs de monitoração do alinhamento, sinal sonoro de ataime temporizado (ajustável de 0,5s a 53), fonte intema estabilizada de 12 VCC (para o circuito de apoio e para os módulos sensores ativos...) A filmentação pela CA. local (110-220V), sob baixo constumo. Montagem e instalação super-fáceis Ideal p/monitoramento de entradas de pessoas ou de veliculos, control de passagens e de áreas de acessos restito, avisador de entrada de cliente para escritórios, (pás e consultórios, etcl Especial p/instaladores. Completo (menos caixa de módulo de anoio).

NÃO ME PEGUE! (336/63-APE) - Interessante circutor/brinquedo, sensível ao toque, que pode ser facilmente embutido em qualquer pequenaembalagem metálica (com oum tubo vazio dedesodorante, por exemplo...) e que dispara um sinal sonoro intermitente e temporizado (cerca de 10 segundos), destinado a... assustar o xereta, assim que alguem pegue o NÃO ME PEGUEI Alta tecnología numa montagem extremamente simples, acessível ao iniciante...! Módulo eletrôrico completo, sem o container (este facilmente adaptado pelo montador,

MICROFONEFEITOEM CASA (339/63-APE)-A parêr de um simples alto-falante miria um iero (entre 2°e 2 1/2°). de 8 ohms, mais um circutinho baseado num único transistor de alto ganho, a montagem resulta num prático, barato e funcional microfone dotado de alimentação intema (3V, poz 2 piñas pequenas, pallo o u botão...) I O conjunto pode ser embutido numa embalagem cilindrica improvisada, ficando física e eletricamente semelhante a um microfone comprado pronto... I Salda universal, compatível com a maioria das entradas de amplificação ou prê-amplificação convencional Módulo eletrônico completo, sem caixa 2000.

TELEFONE DE BRINQUEDO-2 - (344/64-APE) - Gostoso brinquedo tecnológico, permisindo a comunicação verbal bilateral, por fos (cabinho tifiliarcomum...) em distâncias de até 20 metros...! São dois módus completos (sén: caixès...) alimentados - cada um - por 2 pilhas pequenas (3V, tota). Montagem e utilização muito fáceis (nenhum ajuste é necessário...). A comunicação é possível mesmo que o módulo chamado encontre-se - naquele momento - desligado! A criançada vai adorar, mas os módulos também permitem aplicações sérias (por exemplo: por anteristas e instaladores, que precisem comunicar-se entre sí, em distâncias moderadas, durante seu trabalho...). Chaveados

SENSÍVEL CHAVE DETOQUE RESISTIVA-ON/OFFDE POTÊNCIA (350/65-APE) - Uma nova solução circuital para o acionamento de cargas pesadas (até 1000W, em C.C. ou em C.A., sob até 220V), ligando-as e desligando-as pelo toque em superficies metálicas sensoras (que podem ser tâopequenas quanto simples cabeças de alfinetel). Status monitorado por LEDs. Alimentação 12 VCC, sob baixa corrente (também adequado ao uso automotivo...). Admite mil adaptações e aplicações práticas. Montagem fácil (nenhum ajuste necessário...). Salda relezada. Módulo elétrônico completo, sem caixe a sem os contatos metálicos de toqua (fáceis de improvisar, conforme in-

GUITARRA "SOLUÇANTE" (355/65-APE) - Efeito especial (modificador) para instrumentos musicais eletro/eletrônicos, podendo ser também usado con microfones, mas originalmente ciado pí guitarras. Aliment bat 9V, dotado de Entrada/Salda reversiveis e universais, dois potenciômetros p/ajuste de VELOCIDADE e PRO-FUNDIDADE de efeito... Gera uma interessante ondulação on som (modulação em intensidade, exb ritino controlável...). Pode ser usado em conjunto c/qualquero utro modificador ou pada de efeito... Pequeno, baixo consumo, monta gem e utilização descomplicadas. Módulo eletrônico completo, sem caixa.

PONE SEM FIO - INFRA-VERMELHO (353/65-APE) - Par de módulos experimentais (transmisso/freceptor), sendo um alimentado pela rede CA local (110/220V), podendo ser acoptado diretamente à saída de fone de reveivers, tape-decks, amplificadores, apareños de TV. etc., e outro alimentado plotateira VV, pequeno, portábl, podendo ser usado grampeado no bolso da camisa e conoctado a fones tipo walkman convencionais... Dois ajustes simples (um no transmissor/dequalização e um no receptor/volume), permitem ao usuário receber, totalmentesem ño o som dos citados aparelhos ou fontes de áudici, ao longo de qualquer cômodo ou compartimento doméstico de dimensões nomais (a transmissão, por feixe modulado de infra-vennelho, tem alcance apenas local...), proporcionando pleno conforto ao ouvinte e sossego aos demais ocupantes da casa (que não precisam ficar escutando o som, notadamente à noitel Módulos eletrônicoscompletos, não induando caixas, fones, grampos externos e implementos óticos opcionais (janelas, filtros, lentes, etc.). Instruções de construção, calibração e uso detalhadas e fáces...

## PROMOÇÃO! DESCONTO DE 20% EM TODOS OS KIT'S ATÉ 05/02/95

UTORIZAÇÃO ESTE ENVELOPE É PARA USO EXCLUSIVO DOS KITS DO PROF. BEDA MARQUES ATENÇÃO → LEIA CUIDADOSAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE COMPRAI ATENÇÃO → PARA PEDIDOS DE KITS, UTILIZE UNICAMENTE O CUPOM DO PRESENTE ANÚNCIO! ATENÇÃO → NÃO FAZEMOS ATENDIMENTO PELO REEMBOL SO POSTAL! 000000 ATENÇÃO • Endereçamento: o CUPOM ou PEDIDO deve, OBRIGATORIAMENTE, ser enviado à "Prof. DA MARQUES": Caixa Postai nº 59112 - CEP 02099 - SÃO PAULO - SP. ATENÇÃO · Confira CUIDADCSAMENTE \*\* OS KITS dos projetios de APE san EXCLUSIVOS da EMARIX ELETRONICA Incluem TODO o material indicado no item "US.

TA OBE PECAS": "DIEDROS o rencomano em "OPCOMA/SIDIVERSOS"), COMPONENTES PRE: TESTADOS de PRIMIÈIRA LI
\*\*NANA ACCIDENCIAMO DE CONTROLO OS KITS, instruções delahadas de MONTAGEM, AUSTE e UPILIZAÇÃO"

\*\*SANO INDICAÇÃO ESPÍCIAS em controlo os seguintes itens MAO ACCIDANAMA DOS KITS" carvas, pilhas, baterias, inveita, paralisos, porcas, colas, materiais por achabienento umarcação exterira das carvas ace complementos "estra-circuito"

\*\*O X KITS são lodos GARANTIDOS A garantia, portem, MAO ARRANAÇÃ danos causados aos componentes ou a placa por ERROS DE MONTAGEM USO DE ERRAMENTÁS INDEVIDAS ou UNAO OBSERIAÇÃO RIGORAÇÃO AS INSTRUÇÕES que acompanham cada KIT A EMARIX ELETROPUCA tambiem MAO SE RESPONSABILIZA por MODIFICAÇÕES ou EXPERIEN.

\*\*CLAS SINTAS ANS CIRCUITOS DE KITS, por coma a risco do CLENTEMONTAGOA

\*\*BANCARA CONTROLOS SINTAS POR CONTRA EN AS OU CLENTEMONTAGOA

\*\*BANCARA CONTROLOS SINTAS CONTROLOS SINTAS CAUSADOS RICUITAS OU AND CONTROLOS SINTAS POR CONTROLOS SINTAS POR CIRCUITOS SINTAS POR CIRCUITOS SINTAS POR CIRCUITAS CONTROLOS SINTAS POR CI mento deve s ATENÇÃO APENAS atendemos mediante PANASTITI TECIPADO, felto através de VALE POSTA AGÉNCIA MIGUEL MENTEM - CEP 02099-**OUTROS ESTADOS** ESTADO DE S. PAULO DESPESA DE CORREIO NOMINAL, Em ambos os casos, o paga-ve ser NOMINAL à EMARK ELETRÔNICA JAL LTDA. ◆ VALE POSTAL - OBRIGATORIAMENTE a favor de "EMARK ELETRÔNICA COMERICIAL LT. COMEQUE - Sempre NOMINAL à "EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL L'IDA" Confira CUIDADCSAMENTE seu pedido, cupom e ENDEREÇAMENTO, ambes de postar a cor-respondência e/ou VALE POSTAL ou CHEQUE! NÃO NOS RESPONSÁBILIZAMOS pelo aten-DA", pagával - Árit NCIA MKJUEL MENTEM CEP 02099-970, "CAIXA POSTAL nº 59112 - CEP 02099-970 - SÃO PAULO - SP". DE COMPRA ZOKA se não forem cumpridas 8 - Caixia Postel nº 59112 - CEP 02099 - SÃO PAULO - SP X F\$ 6,00 Ŋ 9,60 2 as INSTRUÇÕES ago MAIS DESPESA DE CORREIO DESCONTO 20% VALOR DO PEDIDO VALOR TOTAL DO PEDIDOdesign class ATENÇÃO PRECO 9 TOTAL porém E'LIEHE JADO -Quant TOTALSUB 8 MOA 3REOO MAS ANEXE O PRESENTE CUPOM! Se faltar espaço, continue em folha à parte,

- P/A 5-A (conteúdo em ABC 5) .

## PACOTE/AULA nº 31

PEÇA HOJE MESMO SEUS "PACOTES/AULA"!

APE E EMARK OFERECEM (VOCÊ PODE ADQUIRIR, CONFORTAVEL-MENTE, PELO CORREIO...), OS "PACOTES/AULA", CONJUNTOS COM-PLETOS DE COMPONENTES E IMPLEMENTOS NECESSÁRIOS AO APRENDIZADO, EXPERIÊNCIA E MONTAGENS PRÁTICAS!

Cada "PACOTE/AULA" refere-se a TODAS as montagens, sejam experimentais, comprobatórias, práticas ou definitivas, mostradas na Revista ABC (Agora, em APE) do MESMO NÚMERO (ABC nº1 = PACOTE/AULA nº1, e assim por cilante...). Eventuais "redundâncias" ou repetições de componentes (dentro de cada Revista/Aula) são previamente "enxugadas", para reduzir o material (e o custo...) ao minímo recessário para o perfeito acompanhamento do Leitor/Aluno!

Preencha o CUPOM/PEDIDO com atenção, enviando-o OBRIGATORIAMENTE à

CAIXA POSTAL nº 59,112 CEP 02099-970 - SÃO PAULO - SP

## ATENÇÃO:

- Os "PACOTES/AULA" apenas podem ser solicitados atravês do presente CUPOM/PE-DIDO! Não serão atendidas outras formas de solicitação ou pagamento! Confira o preenchimento do Cupom antes de postarsua correspôndencial
- NÃO operamos pelo Reembolso Postal
- Os Cupons devem, obrigatoriamente, ser acompanhados de UMA das FORMAS DE PAGAMENTO a seguir detalhadas:
- A) CHEQUE, nominal à EMARK ELETRÔ-NICA COMERCIAL LTDA;, pagável na praça de São Paulo - SP
- B) VALE-POSTAL adquirido na Agência do Correio, tendo como destinatário a EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA., pagável na "Agência Central" - SP
- Aconselhamos que o eventual CHEQUE seja enviado JUNTO COM O CUPOM/PEDIDO, através de correspondência REGISTRADA
- No caso de pagamento com o VALE POS-TAL, mandar o CUPOMPEDIDO em correspondência à parte (os Correios não permitem a inclusão de mensagens dentro dos Vales Postais). Nosso sistema computadorizado de atendimento "casará" imediatamente seu PEDIDO ao seu VALE.

## "PACOTE AULA" ABC DA ELETRÔNICA

| - P/A 1 (conteúdo em ABC 1)<br>- P/A 2 (conteúdo em ABC 2)                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul> <li>P/A 3 (conteúdo em ABC 3)</li> <li>P/A 4 (conteúdo em ABC 4)</li> </ul> |  |
|                                                                                  |  |

12.80 - P/A 6-A (conteúdo em ABC 6) . . . . . . . . 4,20 12,90 - P/A 6-B (conteúdo em ABC 6) . - P/A 6-C (conteúdo em ABC 6) P/A 7-A (conteúdo em ABC 7) . . . . . . . 6.10 - P/A 7-B (conteúdo em ABC 7) . . . . . . - P/A 7-C (conteúdo em ABC 7) 10.10 - P/A 8-A (conteúdo em ABC 8) 21,30 - P/A 8-B (conteúdo em ABC 8) P/A 8-C (conteúdo em ABC 8) 13.00 - P/A 9-A (conteúdo em ABC 9) . . . . . . . 9,30 - P/A 9-B (conteúdo em ABC 9) . . . . . . B.50 P/A 9-C (conteúdo em ABC 9)
 P/A 9-D (conteúdo em ABC 9) 11.60 11,70 - P/A 10-A (conteúdo em ABC 10) . . . . . . . P/A 10-B (conteúdo em ABC 10) . . . . . 8.20 P/A 10-C (conteúdo em ABC 10) . . . . . 9,90 - P/A 10-D (conteúdo em ABC 10) . . . . 6,70 21,60 P/A 11-A (conteúdo em ABC 11) P/A 11-B (conteúdo em ABC 11) - P/A 11-C (conteúdo em ABC 11) . . . . . . P/A 12-A (conteúdo em ABC 12) . . . . 15,90 11.10 P/A 12-B (conteúdo em ABC 12) 8,50 - P/A 13-A (conteúdo em ABC 13) . . . . 7,50 - P/A 13-B (conteúdo em ABC 13) 11,70 P/A 14-A (conteúdo em ABC 14) 9,30 13.30 - P/A 15-B (conteddo em ABC 15) . . . . . . 16,00 - P/A 16-A (TERMOSTATO DE PRECISÃO - ver ABC CADAS E CORREDORES - ver ABC 17) . . . 11,10
- P/A 17-B (PROTETOR INTERMITENTE P/VEICULOS -JANELAS - ver ABC 18) . . . . . . . . . . . . 13,70 - PGD 01 (PISCA ALTERNADO (2 LEDs) - ver ABC - P/A 20-B (MICRO-PROVADOR DIGITAL - ver ABC 4,10 - P/A 24-A (O TIC-TAC PERPÉTUO. , . - ver APE . 31,20 - P/A 28-A (CONTROLE REMOTO EXPERIMENTAL -



DESPESAS DE CORREIO: SÃO PAULO/SP - R\$ 6,00 OUTROS ESTADOS - R\$ 9,60

## "PACOTE/AULA'DO MÊS

- AVISO IMPORTANTE NÃO adquira nada no "escuro"! A relação dos componentes, peças e implementos constantes de CADA PACO-TE/AULA, pode ser encontrada APENAS no respectivo exemplar de ABC (ou APE, citada junto ao item). Se VOCÊ não possui os Exemplares/"Aula" anteriores, SOLICITE-OS ANTES (há um CUPOM com instruções, em outra parte da presente Revista, específicamente para isso...). Todos os PACOTES/AU-LA incluem os itens relacionados nas "LIS-TAS DE PEÇAS"(seja de EXPERIÊNCIAS, seia de MONTAGENS PRÁTICAS), porém NÃO INCLUEM o material eventualmente relacionado sob o título "DIVERSOS/OPCIO-NAis" daquelas "LISTAS". Eventualmente, componentes e peças podem ser enviados sob equivalencias diretas (sem nenhum tipo de "prejuízo" técnico para as Montagens ou Experiências.

## PACOTE-AULA 31-A SENSÍVEL PRÉ-AMPLIFICADOR MULTI-USO



- 1 Transístor BC559C (não se recomenda equivalentes)
- 1 Resistor 470R x 1/4W
- 1 Resistor 3K3 x 1/4W
- 1 Resistor 27K x 1/4W
- 1 Resistor 4M7 x 1/4W
- 1 Trim-pot (vertical) 3K3
- 1 Capacitor (disco ou plate) 10p
- 1 Capacitor (eletrolítico) 1u x 16V (a tensão pode ser maior, se for dificil de encontrar para 16V)
- 1 Capacitor (eletrolítico) 10u x 16V
- 1 Capacitor (eletrolftico) 47u x 16V
- 1 Placa de circuito impresso, específica para a montagem (4,0 x 3,2 cm.)
- 1 Clip para bateria de 9V
- 1 Chave H-H, mini ou micro
- 20 cm, de cabo blindado mono (para as conexões de Entrada/Saída de sinal)
- Fio e solda para as ligações

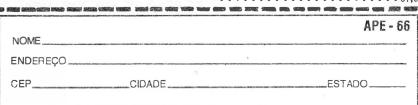

## DICAS SOBRE IMPRESSORAS

UM CONJUNTO DE INFORMAÇÕES PRÁTICAS, BASEADO NAS PESQUISAS QUE ABC DO PC (INFORMÁTICA PRÁTICA) FAZ - PERMANENTEMENTE - EM CIMA DAS CARTAS ENVIADAS PELOS LEITORES, E ESPECIFICAMENTE DIRIGIDAS À SEÇÃO...! PROCURAMOS FILTRAR AS DÚVIDAS E REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES MAIS FREQUENTES, E O NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO ESTÁ, AGORA, ATENDENDO DIRETAMENTE A TAIS DÚVIDAS OU PROBLEMAS ENFRENTADOS PELO USUÁRIO NOVATO DE MICROS! É MAIS UMA AUTÊNTICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO LEITOR DE APE INTERESSADO EM INFORMÁTICA!

## INSTALANDO UMA IMPRESSORA

Depois do mouse (que, atualmente, com as interfaces gráficas tipo Windows tornando-se cada vez mais onipresentes, é um dispositivo já considerado essencial...), certamente que o periférico mais importante a ser anexado ao micro é a... impressora! Na maioria dos casos, constitui mesmo a primeira compra de equipamento feita após a aquisição do sistema básico (gabinete/CPU, monitor, teclado e mouse...). Muitos dos usuários iniciantes se defrontam, então, com dificuldades inesperadas, justamente no que diz respeito à instalação da impressora, e isso se justifica: se a impressora for nova, acompanhada de todos os dados, manuais, disquetes, etc., ainda é muito comum que todas as instruções venham em inglês, complicando o entendimento de quem não seja fluente nesse idioma; por outro lado, o crescente mercado de usados oferece impressoras a bom preço, eventualmente até com algumas garantias informais por parte dos vendedores, porém - quase sempre - desacompanhadas de manuais e até dos disquetes com os programas de controle (drivers) essenciais...

É aí que a porca torce o rabo... Inexperiente, o usuário se complica todo na instalação, não consegue fazer a impressora funcionar ou, se o consegue, encontra dificuldades para configurar corretamente o periférico, ficando impedido de obter o máximo das potencialidades e desempenho da impressora...

Assim, no presente artigo com a intenção já declarada de prestar um serviço válido ao leitor - vamos dar uma sequência de instruções, orientações e dicas especificamente voltadas para o assunto: como instalar corretamente e como obter o máximo da sua impressora recém-adquirida! Os leitores logo notarão que o texto e as orientações foram propositalmente elaborados pressupondo que o PC já tem instalado o Windows, isto porque atualmente micro que não roda o Windows pode ser considerado quase como uma... bicicleta sem rodas... (dá até pra andar com ela mas, inevitavelmente, carregando-a às costas...). Mesmo assim, para tentar também atender aos raros usuários que trabalham unicamente sob o velho DOS, serão dadas algumas dicas para tais casos - digamos - arqueológicos...

## A INSTALAÇÃO FÍSICA....

Além do inevitável cabo da alimentação de C.A. a ser ligado à uma tomada de três pinos (a presença do fio terra, como sempre ocorre nos equipamentos de informática, é essencial para a segurança do sistema...), a impressora usa, para sua conexão com o gabinete, um cabo chamado de paralelo Centronics que, numa das extremidades (a que vai ligada ao micro) mostra um conector trapezoidal de 25 pinos (DB25), macho (fig. 1), e na outra um conector tipo Centronics (padrão para ligação de impressoras...), com 36 contatos... Grande parte dos problemas iniciais de funcionamento apresentados nas



FIG. 1 - Extremidade DB25 do cabo paralelo da impressora (ligar à traseira do micro).

instalações de impressoras, deve-se a galhos com o cabo/conectores... Assim, é bom verificar muito bem o encaixe tanto na traseira do micro (feita no conector fêmea, trapezoidal, de 25 pinos, anexo à placa controladora IDE...) quanto na própria impressora (conjunto macho/fêmea Centronics), cuidando para que os dois grampos laterais do conector Centronics tenham sido colocados na sua condição travada - fig. 2 (puxados contra o corpo do conector...). Todas as ligações dos cabos devem ser feitas com o micro e a impressora desligados...Terminadas as conexões básicas, micro e impressora podem ser ligados, observando-se que pelo menos uma ou duas luzinhas (LEDs) devem acender nesta, indicando o estado... Como são vários os modelos de impressoras, desde uma simples matricial de agulhas, 9 pinos, até uma poderosa laser, passando pelas de jato de tinta (uma excelente solução de compromisso custo/benefício, já que apresentam qualidade de impressão próxima das sofisticadas laser a um preço pouca coisa superior - até menor, em alguns casos - ao das matriciais de agulhas...), não é possível dar aqui uma informação única e abrangente sobre os botões de controle



FIG. 2 - Conexão Centronics do cabo (ligar à impressora).

existentes no próprio corpo da impressora, no seu painel principal... Entretanto, alguns controles são mais ou menos universais: normalmente um dos botões aciona as condições on line - off line ou seja, coloca ou não a impressora em contato direto com as informações provenientes da porta paralela do micro... Para que a impressora funcione corretamente, o dito botão deve estar na condição (geralmente indicada pelo acendimento de um LED indicador...) on line... Outro providencial botão corresponde ao chamado auto-test, cuja óbvia função é justamente fazer um... auto teste: estando a impressora munida de papel, apertando-se tal botão ela realiza uma impressão de teste, geralmente mostrando suas fontes (tipos/tamanhos de letras) internas ou residentes, os alinhamentos possíveis, bem como as próprias condições de impressão, contraste, resolução, etc.

## AS FONTES RESIDENTES, E A CONFIGURAÇÃO DAS MICRO-SWITCHES...

Falamos em fontes residentes... Vamos explicar: fonte é o nome que se dá aos tipos e tamanhos de letras (caracteres) que uma impressora ou programa é capaz de manipular, mostrar, imprimir, conforme o caso... As impressoras já trazem, em suas memórias internas, algumas dessas fontes, geralmente caracterizadas pelos formatos e tamanhos mais comuns de letras/caracteres. Embora os software de controle das impressoras (os drivers, sobre os quais falaremos mais adiante...) possam determinar a impressão de caracteres de muitos outros tamanhos e formas (sob Windows, por exemplo, são inúmeras as fontes possíveis de se obter, todas controladas pela própria interface gráfica em conjunto com o driver da impressora...). A alternância ou escolha entre tais fontes internas da impressora, é normalmente obtida por repetidas pressões sobre o respectivo botão, já mencionado... Lembramos, porém, que toda impressora tem uma fonte default ou padrão, na qual imprimirá automaticamente (no padrão texto) se nenhuma outra instrução lhe for dada, ou via botões do console, ou via software...).

Praticamente todas as impressoras, de qualquer tipo ou tecnologia, têm também nalgum *cantinho* externo do seu gabinete (na parte inferior, na lateral, ou atrás do console...) um conjunto de *micro-switches* (fig. 3), numeradas, através das quais certos padrões básicos de configuração podem ser obtidos, dependendo de quais delas sejam colocadas na condição



FIG. 3 - Micro-switches de configuração da impressora.

on e quais na condição off. Se o caro leitor não tem um Manual da impressora, é bom não ir mexendo, à olho, nas ditas chavinhas, pois poderá bagunçar todo o padrão de comportamento da impressora, até obstando completamente o seu funcionamento... Como não existem gabaritos universais para o ajuste dessas micro-switches, também não é possível dar aqui orientações precisas e individuais (daremos algumas dicas, mais à frente...). Nas impressoras novas, o melhor mesmo é não mexer nessas chavinhas, a menos que - no futuro se apresente tal necessidade... Já nas usadas, sem Manual, a primeira orientação é também deixar as micro-switches como estão, para só depois (se algo não andar conforme esperado...) fazer algumas reconfigurações por tentiva e erro...

## imprimindo sob DOS (e sob programas que rodam exclusivamente sob DOS...)

Para imprimir textos unicamente sob DOS, normalmente é bom estar dentro do programa de edição de textos do sistema operacional, que é chamado através da digitação de EDIT.COM [enter], na linha de comando (consultar o HELP do DOS, para saber mais sobre esse programa, utilitário interno do Sistema, que já foi explicado em artigo anterior da presente série...). Estando-se numa tela do EDIT do DOS, basta recorrer ao primeiro item do respectivo menu, ARQUIVO, item IMPRIMIR, para que a impressora (se ligada, abastecida de papel, colocada on line...) entre em ação, colocando no papel o conteúdo da tela, usando para isso a sua fonte default...

Já para providenciar a impressão de dentro de qualquer programa, utilitário ou aplicativo (seja de texto, seja em modo gráfico...) que rode sob DOS, torna-se importante considerar alguns pontos: cada programa deve ter, entre seus diversos arquivos (dentro do seu diretório...) o específico controlador de impressão, ou seja: um programeta driver que é automaticamente invocado quando, de dentro do

dito aplicativo, o usuário pede (através dos respectivos menus ou comandos inerentes ao programa...) a impressão do que está na tela (ou de um arquivo previamente gerado no programa...). Não é incomum que tais drivers de impressão, específicos, tenham que ser pré-carregados na memória do micro, via AUTOEXEC.BAT ou CONFIG.SYS, devendo os Manuais (em folhetos ou em arquivos/texto...) dos programas serem consultados quanto a esses aspectos. O leitor deve consultar artigos anteriores da presente série, onde ensinamos a montar o AUTOEXEC.BAT e o CONFIG.SYS, para rever como tais comandos devem e podem ser inseridos nos ditos arquivos de configuração do micro...

Mais uma coisa: principalmente nos programas, aplicativos e utilitários que lidam especificamente com gráficos, é quase que obrigatório que o usuário (ou na instalação do programa, ou na sua rodagem...) informe, escolhendo dentro de uma lista proposta pelo próprio programa, qual é a impressora conectada ao micro, sem o que a impressão não será possível...Geralmente, essa opção deve ser feita acionando-se o primeiro item do menu de barra superior dos programas (ARQUI-VO), seguido da escolha IMPRIMIR, o qual costuma abrir um sub-menu incluindo o item CONFIGURAÇÃO DA IM-PRESSORA, dentro do qual surgirá a tal lista... Nessa lista são, normalmente, relacionadas todas as impressoras suportadas pelo programa, devendo ser indicada a marca e o modelo daquela realmente instalada, para que o programa possa acionar o driver específico...Isso só precisará ser feito uma vez, já que o programa, em seus módulos de configuração, se lembrará, daí pra frente, de qual é a impressora com a qual o micro está trabalhando...

## IMPRIMINDO SOB WINDOWS

Já sob Windows, as coisas ficam bem mais fáceis, uma vez que essa interface gráfica contém módulos internos que se relacionam diretamente com as impressoras, além de embutir, dentro dos diversos arquivos automaticamente instalados no próprio diretório do Windows (ou no seu sub-diretório System...), os drivers para a grande maioria das impressoras disponíveis no mercado... Inicialmente, vamos ver como instalar corretamente o driver para uma impressora comprada nova, que veio com os respectivos disquetes contendo os programas controladores para Windows (todas, atualmente, são fornecidas com tais drivers...):

- Iniciar o Windows, verificando que nenhum outro aplicativo esteja rodando dentro da *interface* (apresentando-se, como *default*, a janelona do GERENCIADOR DE PROGRAMAS...)
- Clicar sobre o item ARQUIVO no menu do GERENCIADOR DE PROGRA-MAS...
- Entre os itens que se abrem, escolher (clicar) **EXECUTAR**...
- Colocar o disquete que acompanha a impressora, num dos *drives* de *disquete...*
- Na janela para digitação de comandos que se abre, digitar A:\ (ou B:\, se for o caso...), seguido do nome do arquivo de instalação da impressora (digamos: PRINTER.EXE...)
- Clicar o botão de **CONTINUE** e, em seguida, selecionar (se assim lhe for pedido...) o nome/modelo da sua impressora, na lista que se desenrolar...
- Na opção de **porta** da impressora, selecionar LPT1 (essa é a *porta padrão* para comunicação com a impressora...) e, em seguida, aceitar como **impressora padrão** o modelo instalado (assegurando-se que o respectivo quadradinho contém uma cruzeta...).
- Se as tela pedir um novo CONTINUE, ou OK, clique os respectivos botões e... deixe rolar...O próprio Windows, e o programeta de instalação do driver da impressora, se encarregarão automaticamente de configurar tudo...
- Finalizando, reiniciar o Windows (para que as alterações na configuração entrem em vigor...) e pronto... Daí pra frente, de qualquer aplicartivo Windows que esteja rodando, no menu ARQUIVO, item IM-PRIMIR, poderá ser chamada a impressora para executar seu trabalho (obviamente estando ligada, colocada on line, munida de papel, etc.).

Se a impressora tiver sido adquirida usada, desacompanhada dos disquetes de instalação/drivers respectivos, não é caso para desespero: do Windows 3.1 em diante, a lista de drivers internos, já instalados quando da colocação do programa no micro, é tão ampla que muito provavelmente incluirá a impressora em questão... Nesse caso, clicar sobre o ícone do PAINEL DE CONTROLE, na janela do grupo PRINCIPAL do GERENCIA-DOR DE PROGRAMAS... Quando se abrir a janela do PAINEL DE CON-TROLE, clicar sobre o ícone IMPRES-SORAS, em seguida acionando o botão ADICIONAR... Abre-se, então, a lista (fig. 4) das impressoras suportadas por aquela versão do Windows... Selecionar a marca/modelo correspondente à impressora instalada, com o que provavelmente o quadro de diálogo pedirá a inserção de um dos disquetes originais do Windows (que devem estar à mão, para tal eventua-



FIG. 4 - Janela de configuração de impressoras, no PAINEL DE CONTROLE do grupo PRINCIPAL do GERENCIADOR DE PROGRAMAS do WINDOWS.

lidade...). Dar todos os OK e CONTI-NUE apresentados pelos quadros de diálogo e janelas que se abrem... Finalmente, retornar ao GERENCIADOR DE PRO-GRAMAS, sair do Windows e retornar ao dito cujo, para que entrem em vigor as reconfigurações feitas...

Daí por diante, a impressora poderá ser solicitada a trabalhar, de *dentro* de qualquer aplicativo Windows (texto ou gráficos...), pelo método já descrito...

## AS FONTES DO WINDOWS E TRAZIDAS PELO DISQUETE DA IMPRESSORA...

O Windows já inclui, nos seus arquivos originais, muitas fontes escaláveis (chamadas de True Type...), que podem ser formuladas em diversos tamanhos... Para achar essas fontes, basta - por exemplo - chamar o utilitário WRITE do próprio Windows, um simples - porém bastante funcional - editor de textos, normalmente na janela do grupo dos A-CESSÓRIOS (no GERENCIADOR DE PROGRAMAS...). Entrando no WRITE, na barra de menu superior, acionar CA-RACTERE e, na lista de itens que se abre, clicar FONTES... Aí se abrirão listas de fontes, estilos e tamanhos que podem ser consultadas e experimentadas confirmando o que foi dito sobre a flexibilidade das fontes internas do Windows...

Entretanto, nos disquetes que acompanham a maioria das modernas impressoras, todas elas pré-dimensionadas a nível de *software* para bem trabalharem sob o windows, costumam vir fontes extras que, para serem devidamente instala-

das dentro do diretório Windows/System, requerem os seguintes procedimentos:

- Na janela/grupo PRINCIPAL do GE-RENCIADOR DE PROGRAMAS, clicar o ícone do PAINEL DE CONTROLE e, na janela que se segue, clicar FONTES...
- Colocar, num dos *drives* do micro, o disquete que acompanha a impressora.
- Acionar o botão ADICIONAR (fig. 5).
- Selecionar, no quadro de diálogo, o *drive* onde está o disquete (A:\ ou B:\, conforme o caso).
- Optar pelo botão SELECIONAR TO-DAS
- Clicar o botão de OK
- Depois da instalação automática das fontes, acionar o botão **FECHAR**...

Pronto! Todas as novas fontes trazidas no disquete da impressora, estarão acrescentadas ao *acervo* do Windows, podendo ser solicitadas de qualquer dos aplicativos que rodem sob a *interface...*!

## E QUANDO A IMPRESSORA NÃO CONSTA DA LISTA INTERNA DO WINDOWS...?

No caso de impressoras usadas, sem Manual e sem disquetes, as coisas aparentemente ficam um pouco complicadas, principalmente se nas listas internas de impressoras suportadas pelo Windows não constar a marca/modelo da dita impressora... Existe, entretanto, um negócio chamado de emulação, que permite a certas impressoras trabalharem sob

o controle de programetas/drivers originalmente destinados a outras impressoras... A maioria das impressoras matriciais, de agulhas, pode rodar sob um dos drivers originais de impressoras Epson... Já quanto a impressoras de jato de tinta, ou laser, quase todas podem funcionar controladas por drivers originais da Hewlett Packard (HP). Assim, se o caro leitor tem uma impressora de agulhas, deverá experimentar cada um dos modelos Epson que surgem na dita lista de impressoras do Windows. até obter o funcionamento do conjunto... Já se for uma jato de tinta, ou laser, deverá - por tentativas - experimentar a emulação de cada um dos modelos HP (Hewlett Packard) constantes da lista apresentada pelo Windows, adotando - é claro - aquele que fizer andar direitinho a sua impressora... Nessas experimentações (que podem ser um pouco demoradas, já que são vários os modelos de impressoras relacionados, tanto no padrão Epson, quanto no padrão HP...), não é preciso ter medo de errar... O máximo que pode acontecer é... a impressora não funcionar... Daí, é só retornar à lista e optar pelo pr[oximo item, até acertar...!

## O PAPEL, SUAS FORMAS E SEUS TAMANHOS...

Um negócio que muitas vezes enrosca (literalmente...) nas impressoras, é o papel...! Praticamente todas as matriciais de agulhas podem trabalhar com formulários contínuos (aqueles que vem dobrados em zigue-zague...) ou com folhas soltas. Já as impressoras de jato de tinta, ou laser, trabalham apenas com folhas soltas (acondicionadas num compartimento municiador...), salvo raros modelos. Acontece que, tanto na sua mecânica, quanto no seu relacionamento com os software controladores/configuradores, as impressoras precisam de informações corretas quanto ao tipo e as dimensões do papel, caso contrário os resultados poderão ser desastrosos (e, em alguns casos, a impressora nem funciona...)!

Por convenção, os papéis (ou mesmo transparências, filmes de poliéster, com os quais algumas jato de tinta e laser são capazes de trabalhar...) assumem algumas dimensões padronizadas, simbolizadas por siglas ou nomes como A4, letter, executive, fanfold ou "tamanho definido pelo usuário"... Cada um desses formatos/dimensões de papel apresenta medidas e disposições definidas, que devem ser comunicadas ao software de controle (ou a própria impressora, via botões contidos no seu painel de controle...). Setal definição não for feita, muito



FIG. 5 - Janela para instalação de fontes, no PAINEL DE CONTROLE do grupo PRINCIPAL do GERENCIADOR DE PROGRAMAS do WINDOWS.

provavelmente a impressora não funcionará ou - se funcionar - o fará de modo incorreto, sobrepassando páginas, encerrando a impressão fora de lugar, essas coisas... Em algumas das matriciais de agulhas, mais antigas, a comunicação sobre o tipo/ tamanho do papel é feita também mecanicamente, através de alavancas ou ajustes puramente manuais... A própria inserção do papel, se ja em formulário contínuo, se ja em folhas soltas, deve ser feita segundo padrões mecânicos rigorosos (senão o enrosco é inevitável...). Na ausência do Manual, é fundamental usar do maior bom senso e observação, analisando muito bem visualmente - os percursos do papel, os rolos, roletes, tratores, engrenagens dentadas, canaletas, etc., antes de decidir pela colocação...

## FITAS E TINTAS...

Um ponto que pode até não impedir o funcionamento mecânico/ eletrônico das impressoras, mas que - seguramente - pode invalidar toda e qualquer configuração anterior, reside nos carretéis encapsulados de fitas (para as matriciais de agulhas), nos cartuchos de tinta (para as de jato de tinta) ou nos cartuchos de tonner (para as laser...). Nas impressoras novas, basta seguir rigorosamente as orientações do Manual... Já nas usadas, a coisa fica um pouco mais complicada, mas a maioria dos atendentes de lojas especializadas tem a condição de orientar a compra, a partir da marca/modelo da impressora... Além disso, é comum que - ao adquirir uma impressora usada - esta venha com um velho cartucho de fita ou tinta, já completamente danado, mas que servirá perfeitamente como referência para a

compra de um novo... Assim, a recomendação é não jogar fora o velho e arruinado cartucho! Remova-o cuidadosamente, e leve-o a loja, para referenciar a compra de um novo!

## SEM DESESPERO...!

Enfim: configurar corretamente uma impressora., não costuma ser tarefa muito fácil, salvo para usuários experimentados (e que só ficaram expertos depois de errar muito, não tenham dúvidas quanto a isso...). Entretanto, com bom senso, observação, sem pressa e sem desespero, será sempre possível compatibilizar a dita cu ja com o micro, ainda que para operação nos seus moldes mais simples...! Conforme já foi dito, o mercado de usados costuma ser excelente fonte para obtenção de impressoras em bom estado, e por preços bastante atrativos... É só não se acanhar de pedir todas as orientações e informações que julgar necessárias, procurando também exigir certas garantias (ainda que informais...) quanto ao produto...(A propósito, no dito mercado de usados, impressoras bastante razoáveis para aplicações simpls, podem ser encontradas hoje por valores tão baixos quanto uns 200 dólares...!). A troca de informações feitas - também - com os amigos e colegas igualmente curtidores de micros, ou que trabalham normalmente com PCs anexados a impressoras, costuma constituir boa fonte de dados práticos...

Quando o beco parecer completamente sem saída, não se esqueçam de que o ABC DO PC (INFORMÁTICA PRÁTICA) está sempre aqui, de plantão, para tentar responder as dúvidas e oferecer orientações específicas... Escrevam!

## MICRO COMPUTADORES





## 386 DX 40

- 4 MB RAM
- HD 170
- DRIVES 1.2 e 1.44
- MONITOR SVGA MONO

R\$ 1.190,00

## 386 SX 40

- 2 MB RAM
- HD 170
- DRIVES 1.2 e 1.44
- MONITOR SVGA MONO

R\$ 1.080,00

486 SOB CONSULTA





10 Anos de Sucesso Produzindo Qualidade com Responsabilidade

## **REVENDEDOR AUTORIZADO:**

## Limark

## LIMARK INFORMÁTICA & ELETRÔNICA LTDA.

Rua General Osório, 155 - Sta. Ifigênia CEP 01213-001 - São Paulo - SP Fone: (011) 222-4466 Fax: (011) 223-2037

## WOMLE BEA WICEON

## PARA MONTAR UM MICRO NECESSITAMOS DE:

- 1 PLACA MOTHER + 1 PLACA DE VÍDEO
- + 1 PLACA DE DRIVE + TORRE COM FONTE
- + TECLADO + DRIVE + MONITOR
- + 2 PLACAS DE 1M RAM + HD

## **MONTE SEU MICRO AOS POUCOS!**

Obs. É necessário algum conhecimento

## PROGRAMAS

| MALA DIRETA                         | 20,00  |
|-------------------------------------|--------|
| FORNECEDORES                        | 30,00  |
| CLIENTES                            | 30,00  |
| BANCO                               | 30,00  |
| LOCADORA                            | 30,00  |
| FORMATURA                           | 30,00  |
| ESTOQUE                             | 30,00  |
| CLIENTES/FORNECEDORES               | 50,00  |
| FLUXO (+ UMA MALA DIRETA DE BRINDE) | 100,00 |
|                                     |        |

| MARQUE<br>COM (X) | DIVERSOS                                              | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO<br>SUB-TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                   | ☐ PLACA MOTHER 486 SX 33 MHz (CPU)                    | 420,00            |                    |
|                   | ☐ PLACA MOTHER 486 DX 33 MHz (CPU)                    | 499,00            | -                  |
|                   | □ PLACA MOTHER 386 SX 40 MHz (CPU)                    | 210,00            |                    |
|                   | □ PLACA MOTHER 386 DX 40 MHz(CPU)                     | 235,00            |                    |
|                   | -PLACA 1M RAM                                         | 60,00             |                    |
|                   | ▲ PLACA DE VÍDEO VGA 256 KB                           | 46,00             |                    |
|                   | ▲ PLACA DE VÍDEO VGA 512 KB                           | 72,00             |                    |
| -                 | ▲ PLACADE VÍDEO VGA 01 MB                             | 120,00            |                    |
|                   | - PLACAP/DRIVES IDE                                   | 38,00             |                    |
|                   | - DRIVE 1,2 MB (5 1/4)                                | 75,00             |                    |
|                   | - DRIVE 1.44 MB (3 1/2)                               | 65,00             |                    |
|                   | - HD 170                                              | 250,00            |                    |
|                   | - TECLADO 101 TECLAS AT                               | 35,00             |                    |
|                   | - TORRE C/ FONTE 250 W                                | 95,00             |                    |
|                   | ☆ TORRE S/ FONTE (GABINETE)                           | 52,00             |                    |
|                   | ☆ FONTE P/MICRO 250 W                                 | 52,00             |                    |
|                   | O MONITOR SVGA-BRANCO<br>(MARCA ANGRA OU EQUIVALENTE) | 180,00            |                    |
|                   | O MONITOR SVGA COLOR . 39                             | 380,00            |                    |
|                   | O MONITOR SVGA COLOR . 28                             | 410,00            |                    |
|                   | - MOUSE (METRON OU EQUIVALENTE)                       | 18,00             |                    |
|                   |                                                       | PREÇO<br>TOTAL    |                    |

## MOUSE

| MOUSE METRON  | 18,00 |
|---------------|-------|
| MOUSE SEM FIO | 45,00 |

## KIT LIMPEZA

## FILTRO DE LINHA

| ,                |       |
|------------------|-------|
| 3- TOMADAS       | 12,00 |
| 4-TOMADAS        | 14,00 |
| 5-TOMADAS        | 16,00 |
| SOFT LINE BIVOLT | 5,00  |
| FONE LINE        | 7,00  |

## DISQUETES NASHUA

| 5 1/4 DD (360k) CAIXA C/ 10 | 7   | ,00 |
|-----------------------------|-----|-----|
| 5 1/4 HD (1.2) CAIXA C/ 10  | 8,  | 90  |
| 3 1/2 HD (1.44) CAIXA C/10  | 15, | 00  |

## PLACAS

PLACA MODEM VÍDEO TEXTO ...... 73,50

## ESTABILIZADOR

1 KVA BIVOLT ...... 44,00

## CABOS

## USADOS

| DRIVE 360 KB              |       |
|---------------------------|-------|
| MONITOR CGA FÓSFORO VERDE | 90,00 |
| MONITOR VGA FÓSFORO BCO 1 | 20.00 |

## ESTOJO

| DISQUETES 5 1/4 | <br>2,50 |
|-----------------|----------|
| DISQUETES 3 1/2 | <br>4,50 |

## CAPAS TECIDO

| P/TORRE + TECLADO + MONITOR     | 7,50 |
|---------------------------------|------|
| P/IMPRESSORA LX 810             | 3,00 |
| P/IMPRESSORA DISK JET           | 3,80 |
| P/IMPRESSORALX300               | 3,00 |
| P/IMPRESSORA EPSON LQS-70       |      |
| P/IMP RIMA/FMÍLIA/FPSON 132 COL | 3 00 |

## FITAS

| P/EMÍLIA, MÔNICA, RIMA, ITAUTEC | 1,50 |
|---------------------------------|------|
| P/EPSON MX 80 - LX 800 - LX 810 | 3,80 |
| P/ EPSON LQ 1070/1170           | 4,10 |
| P/ EPSON FX 100 - GRAFIX 100    | 7,50 |
| P/CITIZEN CX 200 BLACK          | 5,90 |

## CAPAS PLÁSTICAS

| P/IMPRESSORA EPSON LX 810     | 4,00 |
|-------------------------------|------|
| P/IMPRESSORA EPSON LQ 1170    | 4,00 |
| P/ FAX TOSHIBA                |      |
| P/TECLADO                     | 1,50 |
| P/GABIN. MINI TORRE           | 4,00 |
| P/GABIN. MINI TORRE + TECLADO | 4,50 |
|                               |      |



## LIMARK INFORMÁTICA & ELETRÔNICA LTDA

Rua General Osório, 155 - Sta. Ifigênia CEP 01213-001 - São Paulo - SP Fone: (011) 222-4466 Fax: (011) 223-2037

## ALARMES E GROUTO FEGIADO

## 1. ALARMES

### 1.1- KIT JUNIOR

254,41

- a. Central SK 7000
- b. 01 Infra-vermelho c/ Suporte
- c. 01 Sirene
- d. 01 Tubo de Cola e Super Bonder
- e. Cabos p/ Sirene e Infra-vermelho
- f. Parafusos e Buchas p/ Fixação

## 1.2- KIT MASTER

379,73

- a. Central SK 7000A (c/ Controle Remoto)
- b. 02 Infra-vermelho c/ Suporte
- c. 02 Sirene
- d. 01 Tubo de Cola Super Bonder
- e. Cabos p/ Sirene e Infra-vermelho
- f. Parafusos e Buchas p/ Fixação

## 1.3- KITPROFISSIONAL

457,75

- a. Central SK 7000B (c/ Controle Remoto e Discadora)
- b. 02 Infra-vermelho c/ Suporte
- c. 02 Sirene
- d. 01 Tubo de Cola Super Bonder
- e. Cabos p/ Sirene e Infra-vermelho
- . Parafusos e Buchas p/ Fixação
- g. 02 (dois) Sensores de Abertura

## 2. CIRCUITO FECHADO

## 2.1. KITKAIGE

754,00

- a. 01 Micro-câmera Sony
- b. 01 Monitor Kaige
- c. 01 Fonte de Alimentação de 9V/850mA
  - 18 Metros de Cabo Coaxial

### 2.2. KIT PRO

960,00

- a. 01 Câmera CCD-PRO c/ Áudio
- b. 01 Monitor c/ Sequencial de 04 Canais e Áudio
- c. 01 Suporte p/ Câmera
- d. 18 Metros de Cabo Coaxial

## 2.3. ACESSÓRIOS P/CIRCUITO FECHADO

| • | Vídeo Door Phone (Vídeo Porteiro) | 864,00   |
|---|-----------------------------------|----------|
| • | Câmera CCD Mini Sony Foco Autom.  | 411.60   |
| • | Câmera CCD Mini Sony Chang        | 467,00   |
| • | Câmera CCD Goldstar 1/3" B/W      | 815,00   |
| • | Câmera CCD Goldstar 1/3" Color    | 1.382.00 |
|   | Câmera Pró VC600                  | 473,00   |
| • | Monitor Próc/ Sequencial p/4 Cam. | 487,50   |
| • | Monitor Kaige p/ 01 Câmera        | 275,00   |
| • | Sequencial p/ 04 Câmera           | 176,00   |
| • | Lente Goldstar Color 4mm          | 71,00    |
| • | Lente Goldstar Color 8mm          | 71,00    |
| • | Lente Goldstar Color 12mm         | 47,20    |
| • | Lente Auto Iris 6mm               | 426,00   |
| • | Lente Auto Iris 8mm               | 426,00   |
| • | Lente Auto Iris 12mm              | 426,00   |
| • | Suporte p/ Câm, Preto Peg.        | 18,50    |
| • | Suporte p/ Câm. Preto Gde.        | 23,00    |
| • | Suporte p/ Câm. Branco Gde.       | 31,00    |
| • | Caixa Protetora p/ Câmera Peq.    | 61,00    |
| • | Caixa Protetora p/ Câmera Gde.    | 72,00    |
| • | Fonte de Alimentação 9V/850mA     | 14,00    |
|   | •                                 |          |

## 3. CENTRAIS DE ALARME

## 3.1. Central SK 7000/04 Setores

175,19

a. Bateria chumbo ácido 12V 1.9Ah

## 3.2. Central SK 7000A/04 Setores

234,95

- a. Bateria Chumbo Ácido 12V 4Ah
- b. Controle Remoto: 01 Receptor, Emissor

## 3.3. Central SK 7000B/04 Setores

308,36

- a. Bateria Chumbo Ácido 12V 4Ah
- b. Controle Remoto: 01 Receptor, Emissor
- c. Discadora p/ até 02 Números Telefônicos

## 4. ACESSÓRIOS PARA ALARMES

|   | Sensor Infra Passivo c/ Suporte    | 40,96  |
|---|------------------------------------|--------|
| • | Sensor Infra Passivo OPTEK         | 63,00  |
| • | Sensor Infra Ativo IRE-200         | 276,58 |
| • | Sensor de Abertura                 | 2,30   |
| • | Bateria Chumbo Ácido 12V 1.9Ah     | 52,24  |
| • | Bateria Chumbo Ácido 12V 6.5Ah     | 61,46  |
| • | Bateria Chumbo Ácido 6V 4.0Ah      | 39,95  |
| • | Bateria Alcalina p/ Controle       | 3,75   |
| • | Sirene PS 310 A                    | 22,28  |
| • | Sirene PS 380 A                    | 22,28  |
| • | Sirene PS 593 (Agudo)              | 24,58  |
| • | Discadora de 02 Programas          | 73,41  |
| • | Controle Remoto Receptor           | 46,09  |
| • | Controle Remoto Emissor (chaveiro) | 13,65  |
| • | Fio p/ Infra (50 m)                | 5,82   |
| • | Fio p/ Sirene (30 m)               | 8,59   |
| • | Luz de Cortesia mod. 1028 e 1029   | 58,53  |
| • | Ding-Dong TW1000 c/ Sensor         | 41,45  |

Produtos:

Revendedor:

Lîmark

LIMARK INFORMÁTICA & ELETRÔNICA LIDA.

Rua General Osório, 155 - Sta. Ifigênia CEP 01213-001 - São Paulo - SP Fone: (011) 222-4466 Fax: (011) 223-2037

MTC advanced



## SIMPLES E PRECISO TERMO-MONITOR



UM CIRCUITO RIGOROSAMENTE DENTRO DA FILOSOFIA DE APE, NO QUAL A EXTREMA SIMPLICIDADE NÃO INVALIDA (MUITO PELO CONTRÁRIO...) A GRANDE UTILIDADE, BOA PRECISÃO E DESEMPENHO COMPATÍVEL COM O DE DISPOSITIVOS COMERCIAIS MUITO MAIS CAROS...! É UMA ESPÉCIE DE TERMÔMETRO DE AVALIAÇÃO MOMENTÂNEA, SENSÍVEL, RÁPIDO E PRECISO, E QUE INDICA ATRAVÉS DE UM **DISPLAY** FORMADO POR APENAS DOIS LEDS (VERMELHO/VERDE) SE A TEMPERATURA DE UM AMBIENTE, FLUÍDO, MATERIAL, MAQUINÁRIO, ETC. ENCONTRA-SE **DENTRO**. **ABAIXO** OU ACIMA DE DETERMINADO PONTO OU FAIXA PRÉ-AJUSTADOS... A ALIMENTAÇÃO EM 12 VCC (NÃO REQUERENDO MAIS DO QUE UNS 50 mA - E ISSO BOM UMA BAITA FOLGA...) UNIVERSALIZA SUAS POSSIBILIDADES APLICATIVAS, GRACAS À

PADRONIZAÇÃO DESSE VALOR DE TENSÃO... APLICAÇÕES DOMÉSTICAS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, LABORATORIAIS E AUTOMOTIVAS ESTÃO NO IMENSO LEQUE DE POSSIBILIDADES PRÁTICAS DO SIMPLES E PRECISO TERMO-MONITOR (SPTM). ALÉM DA MONTAGEM EXTREMAMENTE FÁCIL, O CIRCUITO REQUER UM ÚNICO AJUSTE, POR TRIM-POT, REFERENCIADO POR UM TERMÔMETRO CONFIÁVEL (A CALIBRAÇÃO TAMBÉM É MUITO SIMPLES E DIRETA...). PERMITE AMPLA FAIXA DE AJUSTES E PONTOS DE INDICAÇÃO (TIPICAMENTE ATÉ UM POUCO MAIS DE 100°...) E PODE TER SEUS PARÂMETROS, LIMITES E SENSIBILIDADE FACILMENTE MODIFICADOS (PARA APLICAÇÕES MUITO ESPECÍFICAS...) ATRAVÉS DA SIMPLES ALTERAÇÃO DE POUCOS VALORES RESISTIVOS INCORPORADOS AO CIRCUITO...

## TERMÔMETROS, TERMOSTATOS E TERMO-MONITORES...

No campo da medição, estabilização automática, e monitoração de TEMPERATURA, a moderna eletrônica proporciona um grande número de facilidades aplicativas, com dispositivos e circuitos extremamente confiáveis e - ao mesmo tempo - muito simples e diretos... APE tem mostrado, ao longo dessas 66 edições, vários projetos do gênero, todos visando utilização ampla em várias áreas de aplicação (desde o apoio doméstico à culinária,

até trabalhos industriais e laboratoriais sofisticados, passando por aplicações de segurança, automotivas, etc....). O SIM-PLES E PRECISO TERMO-MONI-TOR (SPTM, para simplificar o nome um tanto extenso...) é mais um representante dessa categoria de projetos, guardando todas as boas características esperadas de um circuito do gênero e (como foi dito aí no início...) respeitando a filosofia de trabalho e editorial de APE no que diz respeito à obrigatória simplificação, redução no tamanho e no custo, sem perda da confiabilidade, precisão e ampla validade...

Basicamente o SPTM faz o sensoreamento através de um termístor (NTC), ou seja: um resistor cujo valor se altera de forma inversamente proporcional à temperatura, com razoável linearidade (dentro de certa faixa...). A indicação final (já que se trata de um MONITOR e não de um TERMÔMETRO...) não é quantitativa, em números, mas sim feita em janela de comparação, constando o display de dois LEDs (um vermelho e um verde), de modo que, estando o ambiente, fluído, material ou maquinário monitorado, com temperatura dentro da faixa ou ponto préajustado, ambos os citados LEDs se mantém apagados... Quando, porém, a temperatura monitorada descer uns poucos graus, situando-se abaixo do ponto pré-ajustado, acende o LED verde, indicando tal condição... Por outro lado, se a temperatura fiscalizada subir além do ponto determinado, o LED vermelho acende, também indicando claramente a ocorrência...

Todo o ajuste se resume na calibração de um único trim-pot, feita por comparação com um termômetro de boa precisão, usado como gabarito durante a determinação prévia da janela de temperatura considerada como normal (acima ou abaixo da qual se espera a indicação pelo acendimento de um dos LEDS, conforme já mencionado...). O tamanho (em graus) da dita janela ou ponto de temperatura normal (faixa em que ambos os LEDs indicadores se mantém apagados...) é de poucos graus, mas pode facilmente ser tornado mais largo ou mais agudo, pela substituição de um único resistor do circuito (serão dadas sugestões/instruções à respeito...).

A faixa ou espectro de aplicação do SPTM vai desde algumas dezenas de graus abaixo de zero até algo acima de 100° positivos, mas também poderá - na prática - ser deslocada (dentro da gama indicada) através da mudança de alguns poucos valores resistivos do circuito, conforme explicações mais adiante...

Tudo muito simples, direto, fácil de realizar e calibrar, simples de interpretar, confiável nas suas indicações, de implementação descomplicada nas aplicações práticas as mais variadas, requerendo como alimentação 12 VCC, sob corrente muito baixa (50 mA dão e sobram...), que podem ser fornecidos por inúmeras fontes comerciais ou especialmente construídas (baixo custo, devido à pequena corrente...), baterias, etc.

Vamos, então, à descrição da montagem...

- FIG. 1 - DIAGRAMA ESQUEMÁTI-CO DO CIRCUITO - No centro funcional do circuito temos um integrado amplificador operacional CA3140, trabalhando como comparador de tensão, em configuração elementar, bastante precisa e confiável... Tanto a entrada inversora (pino 2) quanto a saída (pino 6) utilizam como referência um terra virtual, correspondente a meia tensão da alimentação geral, valor este obtido, no primeiro caso, na junção do totem de resistores de 47K, e no segundo, pelos resistores empilhados de 2K2... O ganho geral é basicamente determinado pelo valor do resistor de realimentação (entre os pinos 6 e 2), de 22K, determinando uma janela de temperatura considerada como normal, de uns poucos graus... Se for desejado um estreitamento dessa janela, o valor do dito resistor pode ser alterado experimentalmente para mais... Já se for desejada uma janela normal mais larga, o dito resistor deve ter seu valor alterado para menos, também experimentalmente... A referência de meia tensão da alimentação, aplicada ao pino 2 do CA3140, é comparada com o momentâneo nível visto pela entrada não inversora (pino 3), que por sua vez recolhe sua informação no nó do divisor de tensão formado no seu ramo superior pelo conjunto-série determinado pelo resistor fixo de 2K2 e trim-pot (para calibração) de 22K) e, no seu ramo inferior,

pelo termístor NTC. Da variação, inversamente proporcional, do valor resistivo desse componente em função da temperatura, é que decorre a alteração de tensão vista pelo comparador, que então manifesta sua interpretação através de um nítido degrau de nível na saída (pino 6). Com o trimpot corretamente calibrado, a tensão presente no pino 6 será equivalente à metade da alimentação geral (6V, porrtanto), com o que ambos os LEDs indicadores (que estão em anti-paralelo, como visto...) se mantém apagados... Quando, porém, a

temperatura sentida pelo NTC desce, situando-se abaixo do valor previamente ajustado e considerado como normal, a tensão no pino 6 vai, imediatamente, a cerca de 12V, proporcionando a diferença de potencial suficiente para o acendimento do LED indicador verde... Já quando o termístor perceber uma temperatura acima da referência normal, a tensão no pino de saída do integrado cai, praticamente, a zero, ocorrendo então uma diferença de potencial em sentido inverso, causando o acendimento apenas do LED indicador vermedo

## LISTA DE PECAS

- 1 Circuito Integrado CA3140
- 1 LED vermelho, redondo, 5 mm, bom rendimento luminoso
- 1 LED verde, redondo, 5 mm, bom rendimento luminoso
- 1 Termístor, NTC, de 10K nominais
- 3 Resistores 2K2 x 1/4W
- 1 Resistor 22K x 1/4W
- 2 Resistores 47K x 1/4W
- 1 *Trim-pot* vertical 22K
- 1 Capacitor (eletrolítico) 47u x 16V
- 1 Placa de circuito impresso específica para a montagem (5,6 x 2,3 cm)
- - Fio e solda para as ligações

## **OPCIONAIS/DIVERSOS**

- Pedaço de cabo blindo mono, ou de cabinho paralelo trançado (tipo "telefônico") para eventual instalação do sensor (NTC) em ponto distante da placa. Comprimento máximo em torno de 2 metros...
- Ponta de prova longa, se for desejada a instalação e uso do circuito na

forma portátil, ou semi-portátil, conforme sugestões dadas mais adiante...

- CAIXA O eventual container para o circuito do SPTM fica por conta das reais aplicações e adaptações que o montador realizar, em função da utilização pretendida... Se for desejado o uso tipo portátil (tendo como cordão umbelical apenas os cabos polarizados da alimentação ver sugestão e figuras mais adiante...), a caixinha deverá ser longa e estreita, para melhor acomodação e manuseio, em conjunto com a ponta de prova já citada em item anterior.
- Adesivo forte, parafusos, porcas, proteção de silicone ou *epoxy* para o sensor (NTC), *espagueti* para isolamento dos terminais do termístor, etc.
- Fonte de alimentação com saída em 12 VCC, sob corrente de 50 mA ou mais (servem pequenas fontes prontas, comerciais, e também baterias de moto ou de carro, ou ainda conjuntos de pilhas perfazendo a tensão total recomendada...).







**lho...** O funcionamento é muito preciso, razoavelmente independente do exato valor da alimentação (se for um pouco maior ou um pouco menor do que os indicados 12 volts nominais, não tem problema...), a qual - inclusive - não precisa de altas capacidades de corrente, já que o circuito puxa poucas dezenas de miliampéres (50 mA dão uma margem de sobra mais do que suficiente, e podem ser obtidos mesmo de fontezinhas comerciais de custo reduzido...). O desacoplamento das linhas gerais de energia é feito pelo capacitor eletrolítico de 47u...

- FIG. 2 - LAY OUT DO CIRCUITO IMPRESSO ESPECÍFICO - A plaquinha, reduzida, estreita e longa, teve seu arranjo de ilhas e pistas (diagrama em tamanho natural, na figura...) cobreadas desenhado visando boa compactação, porém (como sempre fazemos aqui em APE...) sem excessivos apertos... A confecção do impresso deve seguir as normas e recomendações já veiculadas várias vezes na nossa Revista, guardando-se todos os cuidados e atenções recomendados à exaustão... Quem for ainda começante no assunto, pode recorrer às valiosas informações e dicas fornecidas nas INSTRU-ÇÕES GERAIS PARA AS MON-TAGENS... De qualquer modo, uma boa verificação final é importante, ainda antes

de se inserir e soldar os componentes e a fiação, já que qualquer *remendo* ou correção à placa são de fácil implementação se providenciados enquanto a dita cuja ainda estiver *nua*...

- FIG. 3 - RECONHECENDO DETA-LHES DOS LEDS INDICADORES... Como os LEDs indicadores do SPTM ficam diretamente sobre a placa (mais informações visuais nas próximas figuras...), adotamos uma estilização para simbolizálos no chapeado, específica para este caso... Assim, para benefício dos eventuais iniciantes em eletrônica prática, o diagrama traz tudo o que se precisa saber, visualmente, sobre os ditos componentes... Temos a aparência, o símbolo e a estilização de chapeado, sempre com claras indicações de identificação dos respectivos terminais de anodo (A) e catodo (K). A propósito, embora na LISTA DE PEÇAS, e no próprio diagrama da FIG. 3, os LEDs sugeridos sejam do tipo redondo, na verdade nada impede que (se assim o montador desejar, por motivos estéticos ou práticos...) se apliquem à montagem LEDs de outros formatos (quadrados, retangulares, em forma de setinha ou ponto, etc.). Nesses casos, vale lembrar que a referência para identificação dos terminais se baseia no comprimento das pernas (a mais curta é sempre o catodo - K), unicamente...

- FIG. 4 - CHAPEADO DA MONTA-GEM - A colocação dos principais componentes sobre o lado não cobreado da placa é detalhada no diagrama, costumeiramente chamado em APE de ... chapeado. Cada peca está devidamente identificada pelos seu valor, código, polaridade de terminais, estilização reconhecível do seu desenho físico ou do seu próprio símbolo esquemático, de modo que nunca fiquem dúvidas ao montador, mesmo sendo um principiante... De qualquer modo, alguns pontos merecem atenção especial... É o caso do integrado, cuja extremidade marcada deve ficar voltada para os resistores de 47K e 22K, ao alto da plaquinha (na posição em que é vista no desenho...). Também o capacitor eletrolítico tem terminais polarizados (a indicação das pernas positiva e negativa é normalmente feita pelo fabricante, no próprio corpo do componente...) devendo ser respeitado seu posicionamento... Finalmente (ainda quanto aos componentes com posição única e certa de inserção e soldagem...), os LEDs (rever a FIG. 3) estão com suas cores indicadas pelas abreviações VM e VD, respectivamente para a cor vermelha e verde... Seu posicionamento também está referenciado pelos lados chanfrados, claramente indicados... Quanto aos resistores,o importante é respeitar os locais de inserção, em função dos valores dos ditos componentes... Ouem ainda não tiver muita prática na leitura dos valores, pode recorrer, sem vergonha, ao TABELÃO APE... Um último toque: os terminais do trim-pot, além de precisarem de uma eventual retificação (feita cuidadosamente com o auxílio de um alicate de bico...) requerem furos com diâmetro um pouco maior do que o pedido pelos terminais dos demais componentes (é por isso que as respectivas ilhas, no lay out - FIG. 2, são nitidamente maiores...). No mais, é conferir tudo após as soldagens, aproveitando para verificar a integridade dos pontos de solda, para só então cortar as sobras das pernas e terminais (pelo lado cobreado...).

- FIG. 5 - CONEXÕES EXTERNAS À PLACA - Assim como no diagrama anterior, a placa é vista pela sua face não cobreada, só que agora (para não *embana*-

nar o visual...) os componentes que repousam diretamente sobre a dita cuja foram invisibilizados, uma vez que o interesse está centrado nas ligações periféricas... Resumem-se as conexões externas às ligações da alimentação, recomendando-se a codificação com a cor vermelha no fio do positivo, preta para o negativo; além das conexões ao termístor (NTC), cujos terminais não são polarizados (aos pontos T-T da placa...).

- FIG. 6 - OUTRAS OPCÕES PARA CONEXÃO DO TERMO-SENSOR... -Na figura anterior, o termístor é visto ligado diretamente à placa... Nem sempre, contudo, essa será a disposição física mais apropriada para o sensoreamento (dependendo da utilização real que vai ser dada ao SPTM...). Em alguns casos, tornar-seá conveniente a ligação remota do sensor ao impresso, ou seja: ficando o NTC relativamente longe da placa... Para evitar problemas com interferências, nesses casos, a recomendação é usar cabo blindado (com as ligações nos conformes do primeiro diagrama da figura...) ou mesmo um par trançado de cabinhos (segundo diagrama da figura...). No primeiro exemplo, distâncias de até uns 3 metros poderão ser bem toleradas pelo circuito... No segundo caso, afastamentos (entre o sensor e a placa...) de até uns 50 cm. poderão ser implementados, sem problemas...

## CALIBRAÇÃO E USO...

Tudo montado, soldado, e com a alimentação (12 VCC, respeitando a polaridade indicada...) ligada, o circuito pode ser submetido a um rápido teste funcional: ajusta-se o trim-pot lentamente, até obter o apagamento de ambos os LEDs indicadores (sinal de que o circuito estará equalizado para a temperatura ambiente, qualquer que ela seja...). Em seguida, o NTC deve ser submetido a um ligeiro aquecimento (por exemplo: encostando-o ou aproximando-o de uma lämpada incandescente acesa...). Em breve tempo, o LED vermelho deve acender, indicando que a temperatura pré-ajustada foi ultrapassada... Na sequência (após afastar o NTC da lâmpada aquecedora, e esperar alguns minutos para re-estabilização do circuito...) o sensor deve ser encostado a algo... frio (um copo contendo água gelada, por exemplo, bastando pressionar o sensor contra a parede externa do dito copo...). Dentro de pouco tempo, o LED indicador verde acenderá, avisando da queda da temperatura com relação ao ajuste básico...



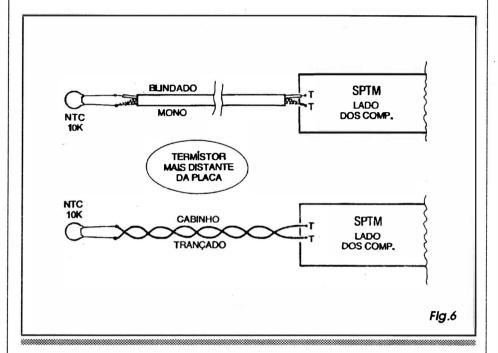

Se tudo se deu conforme descrito, o circuito está pronto para uso prático, podendo ser instalado, encaixado e acomodado em suas condições definitivas de aplicação... O sensor, no caso, deverá ser fixado (e protegido contra ingerências mecânicas e elétricas, por uma camada de silicone ou *epoxy...*) ao ponto no qual seja desejada a monitoração... Em seguida, assegurando-se (com o auxílio de um termômetro de boa precisão, usado como gabarito para a calibração...) de que a temperatura está na faixa considerada normal (e que pode até ser induzida, através do esquentamento ou resfriamento ao objeto do sensoreamento...), basta ajustar o trimpot do circuito, lentamente, parando a calibração exatamente no ponto em que ambos os LEDS apagam... Daí pra frente, toda indicação dos LEDs será confiável (dentro de uma janela de poucos graus...), com qualquer pequeno aquecimento sendo indicado pelo acendimento do LED vermelho, ou qualquer pequeno resfriamento

imediatamente alcaguetado pelo acendimento do LED verde...!

Uma dica: se calibração se der com o knob do trim-pot posicionado muito próximo de um dos seus extremos (horário ou anti-horário...) de giro, talvez seja conveniente deslocar um pouco a escala elétrica do ajuste, providência muito fácil à partir da substituição experimental do resistor de 2K2 em série com o dito trim-pot, por outro, com valor proporcionalmente maior ou menor (dentro da faixa que vai de 1K até 10K, para a maioria das aplicações... Também se a amplitude da variação obtida via trim-pot não corresponder à esperada para a aplicação, isto poderá ser modificado ou corrigido pela troca do próprio trim-pot, por outro com valor proporcionalmente menor ou maior (entre 10K e 47K, tipicamente...).

Notar que, em qualquer dos citados exemplos de alteração de sensibilidade, gama ou posicionamento do ponto de ajuste, a placa (lay out) básica do SPTM



não precisará de nenhuma modificação, já que toda eventual alteração se resumirá em... valores de componentes. É verdade que um pouco de paciência e método (aliados a um mínimo de racioicínio...) serão necessários, mas nada que a *cabeça* de um bom hobbysta não seja capaz de suprir...

••••

## - FIG. 7 - USANDO O SPTM COMO UM PRÁTICO ANALISADOR SEMI-PORTÁTIL DE TEMPERATURA... -

Devido à relativa rapidez de reação do circuito, o SPTM pode, em muitos casos, ser usado como se fosse um interpretador portátil (semi-portátil, na verdade, devido às inevitáveis conexões cabeadas da alimentação...) de condições pré-ajustadas de temperatura... Em tais aplicações, o circuito pode ser acondicionado na forma de verdadeira ponta de prova, conforme sugere a figura, embutindo a plaquinha num container longo e estreito, em cuja parte frontal será colado um tubo, plástico ou metálico, ôco (os fios de conexão ao sensor passando por dentro dele...), fixandose o NTC na extremidade de tal prolongamento (com adesivo de epoxy, eventualmente protegendo-se o conjunto sensor com uma camada de silicone ou do próprio epoxy usado na sua fixação...). No rabo do conjunto, o par de fios (com a polarizade padronizada através das cores vermelha e preta, respectivamente para o positivo e negativo...) dotado em suas extremidades remotas de plugues banana ou garras jacaré, dependendo do tipo de conexão de alimentação adotadas ou encontradas... Os dois LEDs indicadores sobre a face principal da *caixeta*, em posição de fácil e direta visualização...

••••

Em qualquer caso e uso, é sempre importante lembrar que o sensor termo-resistivo (NTC) apresenta uma pequena e inevitável inércia, ou demora, na estabilização termo-elétrica quanto a qualquer nova situação encontrada... Assim, mesmo sob condições de extrema variação de temperatura, pelo menos alguns segundos serão necessários para o devido assumimento da condição a ser monitorada e indicada pelos LEDs...

Outro ponto que merece atenção: o sensoreamento é feito basicamente por alteração no valor ôhmico inerente ao termístor... Assim, se seus terminais não se mostrarem perfeita e completamente isolados, um do outro, a eventual resistência fantasma inserida entre eles será considerada pelo circuito na sua avaliação, mascarando os reais pontos e causando erros consideráveis na indicação final... Essa advertência vale, principalmente, para aplicações onde - eventualmente - o sensor deva trabalhar mergulhado dentro de fluídos condutores (água, por exemplo...). Nesses casos, os terminais e outras partes metálicas expostas do sensor e das suas conexões, devem ser cuidadosamente isolados, com espaguetes e camadas de epoxy, silicone, etc., de modo que a avaliação possa ser feita de forma seguramente isenta (quanto a valores resistivos indevidamente inseridos no contexto do divisor de tensão do qual o termístor faz parte...).



## COMPLETE SUA COLECÃO

- Complete sua coleção.
- Indicar o número com um X

REVISTA APRENDENDO & PRATICANDO ELETRONICA

|          | <b>—</b> | $\overline{}$ |    |    |
|----------|----------|---------------|----|----|
| nº1 2 3  |          |               |    | 7  |
| 8 9 10   | 11       | 12            | 13 | 14 |
| 15 16 17 | 18       | 19            | 20 | 21 |
| 22 23 24 |          |               |    |    |
| 29 30 31 | 32       | 33            | 34 | 35 |
| 36 37 38 | 39       | 40]           | 41 | 42 |
| 43 44 45 | 46       | 47            | 48 | 49 |
| 50 51 52 | 53       | 54]           | 55 | 56 |
| 57 58 59 | 60]      | 61            | 62 | 63 |
| 64 65    |          |               |    |    |

- O preço de cada revista é igual ao preço da última revista em banca R\$\_380\_\_\_\_
- Mais despesa de correio \_\_\_\_ R\$\_\_\_

Para cada revista R. → 0,25



Somente com pagamento antecipado com cheque nominal ou vale postal para a Agência Central em favor de Kaprom Editora Distr. Propag. Ltda. Rua General Osório, 157 - CEP 01213-001 - São Paulo - SP

**FONE:** 222-4466

FAX: 223-2037



---------



\_\_\_\_Cidade

ATENÇÃO DESCONTO DE 10% ACIMA DE 10 REVISTAS 15% ATÉ 15 REVISTAS 20% ATÉ 20 REVISTAS 25% ATÉ 25 REVISTAS **30% ACIMA DE 30 REVISTAS** 



## COMPLETE SUA **COLEÇÃO**

- Complete sua coleção.
- Indicar o número com um X

PRVISTA ARC DA FLETRONICA

| ME I ID | REVIDIA ABC DA LEL INOMICA |    |    |    |    |  |
|---------|----------------------------|----|----|----|----|--|
| nº 1    | 2                          | 3  | 4  | 5  | 6  |  |
| 7       | 8                          | 9  | 10 | 11 | 12 |  |
| 13      | 14                         | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 19      | 20                         |    |    |    |    |  |

- O preço de cada revista é igual ao preço da última revista em banca R\$,3,80
- Mais despesa de correio..... R\$....... Para cada revista R\$ 0,25



Preço Total R\$.....

Somente com pagamento antecipado com cheque nominal ou vale postal para a Agência Central em favor de Kaprom Editora Distr. Propag. Ltda. Rua General Osório, 157 - CEP 01213-001 - São Paulo. - SP

**REVISTA CURSO** 



| Nome:    | - |
|----------|---|
| Endereço |   |
|          |   |



Aqui são respondidas as cartas aos Leitores, tratando exclusivamente de dúvidas ou questões quanto aos projetos publicados em A.P.E. As cartas serão respondidas por ordem de chegada e de importância, respeitando o espaço destinado a esta Seção. Também são benvindas as cartas com sugestões e colaborações (idéias, circuitos, "dicas", etc.) que, dentro do possível, serão publicadas, aqui ou em outra Seção específica. O critério de resposta ou publicação, contudo, pertence unicamente à Editora de A.P.E., resguardando o interesse geral dos Leitores e as razões de espaço, editorial. Escrevam para:

citando problemas ou instabilidades de funcionamento quanto ao circuito do SORTEADOR ÉLETRÔNICO PARA BINGO (SEBIN), originalmente mostrado em APE 62... Nossos técnicos analisaram cuidadosamente o circuito e comprovaram que realmente o arranjo é um tanto sensível a características individuais de certos componentes, principalmente do integrado 4001, além da demanda de corrente variável, dependendo de quantos segmentos estejam no momento, realmente acesos nos displays... Procurando sanar todos esses problemas, e manter o circuito ainda tão universal quanto possível (como é nosso costume...), nosso Laboratório recomenda as modificações indicadas na FIG. A (e detalhadas no texto a seguir...) que, pelas suas proposições, permitem o pleno aproveitamento da placa original, de modo que o caro leitor/hobbysta que porventura já tenha realizado o projeto, e encontrado problemas semelhantes aos relatados, poderá implementar as alterações sem a perda do impresso (apenas com algumas adaptações eletro-mecânicas simples, um eventual jumper aqui ou ali, essas coisas...). Reportando-nos à FIG. 1 -

NOTA: Esta primeira resposta vai para vários leitores/hobbystas, que escreveram

- Substituir o transformador de força original por um com capacidade para 2A (secundário de 12-0-12V, com tensão inalterada...).

Pág. 20 - APE 62, a FIG. A traz, marca-

das com asteríscos, todas as modificações,

acréscimos ou remoções indicadas, e ago-

ra relacionadas:

- Substituir os dois diodos retificadores da fonte (originais 1N4001) por outros, para um mínimo de 2A, como o 1N5404...
- Aumentar o valor do capacitor eletrolítico de filtro/armazenagem da fonte (original 100u) para 1000u (a tensão de trabalho permanece em 25V)
- Remover o integrado regulador de tensão 7805 e, no seu lugar, colocar um simples diodo (em função isoladora e desacopladora...) 1N4004 (podem ser aproveitados os furos originais para os terminais E

"Correio Técnico" A/C KAPROM EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA LTDA. Rua General Osório, 157 - CEP 01213-001 - São Paulo-SP

e S do 7805, deixando-se sem ligação o furo correspondente ao terminal T do dito cu jo...)

- Acrescentar um capacitor eletrolítico de 100u (pode até ser reaproveitado o original da fonte, de 100u, substituído pelo de 1000u, conforme mencionado em item anterior...), desacoplando e filtrando as linhas de alimentação, depois do diodo 1N4004 que substitui o integrado 7805. Como a placa principal do circuito tem bastante espaço, basta introduzir dois furinhos extras, e jumpear os terminais do dito capacitor de 100u com as ditas linhas do positivo/negativo da alimentação da parte lógica do circuito (ver esquema na FIG. A).

- Substituir os 14 transístores originais tipo BC548 por outros, da mesma série, porém com maior capacidade de corrente de coletor, como o BC337 (a ordem dos pinos é idêntica, facilitando a troca dos componentes...).

- IMPORTANTE - Usar integrado C.MOS 4001 seguramente de boa qualidade (a praça vive cheia de integrados carimbados, ou de segunda linha, com parâmetros absolutamente malucos, e que podem causar problemas em montagens um tanto exigentes, como é o caso...).

Com tais remendos, o circuito do SEBIN deverá funcionar corretamente, mesmo sob situações adversas quanto à variação de parâmetros dos outros componentes, não abrangidos na presente relação de modificações...

Notei algumas incoerências ou contradições nas recomendações e regras para a recarga de baterias de Níquel-Cádmio, entre os projetos mostrados em APE 37 e APE 62... Outra coisa: gostaria de saber sobre a possibilidade de acoplar mais de um microfone no circuito do ORELHÃO, mostrado em APE 62... - Hamilton Henrique Ramos de Araújo - Petrolina - PE

As baterias de Nicad, caro HH, são um assunto tecnicamente polêmico, e mesmo entre os manuais e folhetos técnicos dos próprios fabricantes (e também dos fabricantes de carregadores específicos...) são constantes as contradições, principalmente quanto às recomendáveis correntes de carga, a possibilidade de cargas rápidas e lentas, o chamado efeito memória, a validade de se recarregar as ditas baterias sempre, imediatamente após o uso (mesmo que tenham sido apenas levemente descarregadas no tal uso...) ou apenas depois que estejam quase que totalmente descarregadas, etc. Naturalmente que tais aparentes incoerências se refletem nas próprias concepcões técnicas dos circuitos desenvolvidos especificamente para uso com tais baterias, ou para a sua recarga...! O que nós da Eletrônica - às vezes não percebemos, é que parâmetros puramente elétricos das tais baterias (como a Tensão fornecida depois de plenamente carregada, bem como a Corrente máxima a ser puxada nessa condição, além da Corrente de carga...) podem ser idênticos, em unidades quimicamente diferentes, e que assim, reagirão também diferentemente, sob regimes

••••



aparentemente iguais de demanda ou de carga...! Além disso, caro HH, entre os números 37 e 62 de APE passaram-se quase três anos, tempo em que a própria tecnologia de fabricação das baterias de Nicad evoluiu e alterou-se (o mesmo ocorrendo com os seus parâmetros de uso...). De qualquer forma, o que vale mesmo (pelo menos teoricamente...) são as instruções contidas no eventual folheto que acompanha a bateria no momento da sua compra, já que são dados elaborados pelo fabricante exatamente em cima das características do seu produto, com todas as suas indivudualidades elétricas e químicas... Agora, quanto à possibilidade da inserção de mais de um microfone à entrada do ORELHÃO, observe a FIG. B... Embora o exemplo esteja diagramado para três microfones de eletreto, não é difícil inferir as eventuais (e simples...) modificações para outras quantidades de microfones (por razões técnicas e práticas, contudo, não recomendamos o acoplamento de mais de 4 microfones...). Notar que, para não ocorrer um verdadeiro embaralhamento dos sinais, torna-se conveniente a uti-

lização de controles individuais de nível, no caso proporcionados pelos potenciômetros de 10K.... Os resistores de 47K promovem uma certa individualização dos caminhos, evitando que os ajustes interajam... Observar ainda que o controle geral (ou master, no caso...) de volume continua a ser feito através do potenciômetro original de 10K do circuito do ORE (rever FIG. 1 - Pág. 61 - APE 62). Finalizando, se for constatado um decremento muito sensível no ganho geral do circuito, isso poderá ser facilmente corrigido pela modificação experimental do valor do resistor original de 100K, estabelecido entre os pinos 1 e 2 do integrado TL082...Mais uma coisinha: o uso de vários microfones leva a crer que pelos menos alguns deles tenham que ficar distantes do circuito... Nesse caso, não esquecer da obrigatoriedade do uso de cabagem blindada, além de uma certa limitação natural nessas distâncias - que se forem exageradas induzirão ruídos, zumbidos, captações absolutamente indesejáveis...

••••

Tenho uma consulta sobre a possibilidade de se emendar tecnicamente o projeto do MÓDULO UNIVERSAL DE MEDIÇÃO DIGITAL (APE 29) com um arranjo baseado no integrado digital TTL 7442 (dados técnicos em anexo...), de modo a formar uma espécie de VU digital... Minha idéia é acoplar uma saída de áudio de toca-fitas de automóvel à entrada de um bloco baseado no integrado CA3162E, com as saídas deste acopladas às entradas binárias do 7442... Este, por sua vez, acionaria uma coluna de LEDs com suas 10 saídas, produzindo um efeito que (presumo...) seria muito interessante, com um único LED aceso a cada instante, e a luminosidade correndo pela coluna (na proporção da intensidade do sinal de áudio...). Estou mandando umm pequeno diagrama de bloco da minha idéia, e peço o auxílio dos Técnicos de APE (mando também envelope selado para resposta direta...) -Alexandre Trabasso - São Paulo - SP.

Sua idéia tem bons fundamentos técnicos, Alex (embora circuitos mais simples, baseados nos integrados específicos tipo





UAA170 e UAA180 pudessem realizar as mesmas façanhas, a partir de número mais moderado de componentes...) e os diagramas que você mandou mostram coerência teórica... Atenção, contudo, aos seguintes pontos:

- A FIG. C mostra a correta numeração dos pinos de saída e entrada binárias, respectivamente nos integrados CA3162E e 7442... Qualquer inversão arruinará a correta ordem de acionamento dos LEDs, já que os decodificadores internos do 7442 veriam números completamente aleatórios na sequeência recebida...
- Na sua carta você pergunta se poderia alimentar o bloco correspondente ao acionamento dos LEDs sob os 12V do sistema elétrico do carro... A resposta mais direta é... NÃO! Notando que tanto o CA3162E quanto o TTL 7442 pedem rigorosos 5V para sua alimentação, nada mais lógico do que manter a estrutura de fonte com o regulador 7805, já presente no circuito básico do MUMD (FIG. 1 Pág. 8 APE 29), que pega os 12V e os abaixa e regula para os requeridos 5V...
- O circuito de entrada do CA3162E aceita apenas níveis em C.C. para avaliação e conversão análogo/digital... Dessa forma, você deverá incorporar uma ponte integradora, nos conformes da FIG. 10 Pág. 13 APE 29 entre a fonte de áudio e a entrada definitiva...
- Mais uma coisa: não esquecer que a sensibilidade básica do módulo baseado no CA3162E é de 1V, e assim, se os sinais mostrarem níveis superiores a tal parâmetro, você terá que promover a sua prévia atenuação, através de um módulo resistivo, divisor de tensão, baseado nos valores de chaveamento propostos na FIG. 9 Pág. 13 APE 29...
- Quanto a resposta direta, por carta, infelizmente não podemos atender, Alex... Já foi explicado que a Seção CORREIOTÉCNICO é o único canal de comunicação viável (por uma série de motivos...). Assim, nem por carta, nem por telefone, fax, modem, etc. (e muito menos pessoalmente, embora tivéssemos muita vontade de conhecer cada um de vocêse apertar as mãos de todos os leitores/hobbystas...) podemos mandar respostas... O jeito é, mesmo, mandar uma cartinha para o CORREIO e... ter paciência!

••••

## CORREIO HEGNICO

Assim como muitos dos leitores de APE, por todo o país, eu aprecio demais a Revista e estou tentando completar a minha coleção (faltam poucos números...). Acho os projetos ótimos, e estou inclusive mandando algumas sugestões para circuitos a serem apresentados na Revista... Tenho uma consulta e um pedido: queria saber se o integrado LM3909 pode ser substituído por algum equivalente, pois é muito dificil de ser encontrado aqui em Curitiba... Também gostaria que meu nome e endereço fossem publicados de torma completa, pois pretendo trocar correspondência com leitores e hobbystas de todo o Brasil, que gostem de APE e de Eletrônica Digital, com vistas a permutar esquemas, projetos e idéias... - Mauro Domingos do Nascimento - Rua Londrina, 105 - Jardim Taiza - Bairro Cachoeira - Almirante Tamandaré (Curitiba) - PR - CEP 83504-

Começando do começo, Mauro, sua coleção pode ser facilmente completada

solicitando os números anteriores que lhe faltam através do Cupom específico para tal feito, encontrável por aí, em outra página da presente (e de todas...) APE... Outra solução prática é ficar atento às bancas de jornais, onde em promoções periódicas a Editora KAPROM está relançando números anteriores, em pacotes de três (preço super-especial, com grande desconto...), sem repetições, justamente para atender aos leitores que desejam ou precisam de exemplares já próximos ao total esgotamento nos nossos estoques... Quanto às suas sugestões de projetos e circuitos, foram devidamente anotadas pelo pessoal do nosso Laboratório, e serão consideradas para apresentação futura em APE... Já a respeito do integrado LM3909, infelizmente as notícias não são boas: ele não admite equivalentes diretos, e é - realmente - raro no nosso mercado (tanto que nossos projetistas simplesmente pararam de criar circuitos que o utilizassem, de modo a não frustrar os leitores/hobbystas...). Tente informar-se com alguns dos fornecedores de

São Paulo - Capital (os anúncios de APE são uma boa fonte de endereços e telefones para consulta...), que ainda podem ter em estoque esse componente (vários desses fornecedores fazem vendas também pelo Correio, com o que você nem precisará sair da sua bela e calma cidade, e vir para essa loucura que é São Paulo, para efetuar a aquisição...). Terminando, conforme você solicitou, seu nome e endereço estão aí, completos, ficando os companheiros que se interessem pela sua área (projetos de Eletrônica Digital) devidamente convocados a entrar em contato, já que da troca de idéias sempre surgem coisas boas, para todas as partes... Um abraço.



## **MICROS USADOS**

## **PRONTOS PARA USO**

- PC XT (CPU + MONITOR CGA MONO + TECLADO) 2 DRIVES ...... US\$ 150,00
- PC XT (CPU + MONITOR CGA MONO + TECLADO) 1 DRIVE + WINCHESTER 10Mb ...... CONSULTE
- PC 286 (CPU + MONITOR CGA MONO + TECLADO) 1 DRIVE + WINCHESTER
   10Mb ...... US\$ 330,00

## IMPRESSORAS SOB CONSULTA

LIMARK INFORMÁTICA & ELETRÔNICA Rua General Osório, 155 - Sta. Ifigênia CEP 01213-001 - São Paulo - SP Fone: (011) 222-4466 - Fax:(011) 223-2037

## ÍNDICE DOS ANUNCIANTES

| ARGOS IPOTEL                        | 59 |
|-------------------------------------|----|
| CARDOSO E PAULA                     |    |
| CITY MICROS INFORMÁTICA4º cap       | a  |
| DECIBEL                             |    |
| ELETRÔNICA VETERANA                 |    |
| EMARK ELETRÔNICA                    |    |
| EXXON COMERCIAL ELETRÔNICA          | _  |
| FEKITEL CENTRO ELETRÔNICO           | _  |
|                                     |    |
| INSTITUTO MONITOR                   |    |
| INSTITUTO NACIONAL CIÊNCIAS .3º cap |    |
| JB ELETRO COMPONENTES               |    |
| KIT PROF. BÊDA MARQUES4             | 12 |
| LIMARK INFORM. & ELETRON            | 52 |
| MAGDAR ELETRO ELETRÔNICA 2          | 29 |
| MALAGOLI ELETRÔNICA                 | 26 |
| NODAJI                              |    |
| OCCIDENTALSCHOOLS29 cap             |    |
| PROSERGRAF                          |    |
| SUPGRAFC                            |    |
| TECNOTRACE                          |    |
|                                     |    |
| UNIX                                |    |
| XEMIRAK ELETRO ELETRÔNICA 1         | 12 |
|                                     |    |



## CAPACITE-SE E MONTE SUA PRÓPRIA EMPRESA DE

## ELETRÔNICA

ELETRODOMÉSTICOS - RÁDIO - ÁUDIO - TV A CORES - VIDEOCASSETES TÉCNICAS DIGITAIS-ELETRÔNICA INDUSTRIAL- COMPUTADORES, ETC

Somente o Instituto Nacional CIÊNCIA, pode lhe oferecer Garantia de Aprendizado com total SUCESSO na ELETRO-ELETRÔNICA.
Todo Tecnólogo do INC tem um completo GUIA de Assessoramento Legal a suas consultas no 'Departamento de Orientação Profissional e Assessoria Integral' (O.P.A.I.) solucionando lhes os problemas ao instalar sua OFICINA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, ou sua FÁBRICA DE PLACAS DE C.I., ou sua MONTADORA DE APARELHOS ELETRÔNICOS, até sua CONSULTORIA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA ELETRÔNICA, etc. As chances de ter sua própria

Empresa com grande Sucesso são totais. Ao montar sua própria Empresa será assistido e orientado pelo O.P.A.i. e seus Advogados, Contadores, Engenheiros e Assessores de Marketing e Administração de Pequena e Média Empresa.

Nos Treinamentos como nos SEMINÁRIOS do O.P.A.I. você conhecerá os Alunos Formados no INC e CEPA International, seus depoimentos e testemunhos de grande SUCESSO.

Essa mesma chance você tem hoje.

CAPACITE-SE E SEJA DONO ABSOLUTO DO SEU FUTURO.







## PROFISSIONALIZE-SE DE UMA VEZ PARA SEMPRE: Seia um Gabaritado PROFISSIONAL estudando em forma

Seja um Gabaritado PROFISSIONAL estudando em forma livre a Distância assistindo quando quiser aos SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS PROFISSIONALIZANTES ganhando a grande oportunidade de fazer TREINAMENTOS no CEPA International, e em importantes EMPRESAS E INDUSTRIAIS no Brasil.

- FORMAÇÃO PROFISSIONAL C/ ALTOS GANHOS GARANTIDOS
- · ESTUDANDO NO INC VOCÊ GANHARÁ:

Uma Formação Profissional completa. Na "Moderna Programação 2001" todo Graduado na Carreira de Eletrônica havera recebido em seu Lar mais de 400 lições - Passo a Passo -, 60 Manuais Técnicos de Empresas, 20 Manuais do CEPA International, tudo com mais de 10.000 desenhos e ilustrações para facilitar seu aprendizado, mais quatro (4) REMESSAS EXTRAS exclusivas, com entregas de KITS, APARELHOS E INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS como seu 1º Mul-

tímetro Analógico Profissional, Rádio Superheterodino completo, Gerador de AF-RF, Rádio Gravador, Experimentador de Projetos Eletrônicos, Jogo de Ferramentas, Multímetro Digital, TV a Cores completo, Gerador de Barras para Televisão entregue em mãos por um Engenheiro da Empresa MEGABRÁS, mais todos os Equipamentos que monta em sua casa, com grande utilidade em sua vida Profissionai.

• EXCLUSIVA CARREIRA GARANTIDA E COM FINAL FELIZ !!!

NO INC VOCÊ ATINGE O GRAU DE CAPACITAÇÃO QUE DESE-JAR: Progressivamente terá os seguintes títulos: "ELÉTRÔNICO, TÉC-NICO EM RÁDIO, ÁUDIO E TV, TÉCNICO EM ELETRÔNICA SU-PERIOR e Tecnologia da ENGENHARIA ELETRÔNICA" mais os Certificados entregues pelas EMPRESAS.

• A INDÚSTRIA NACIONAL NECESSITA DE GABARITADOS PROFISSIONAIS.

"EM TEMPOS DIFÍCEIS O PROFISSIONAL ESCOLHIDO É SEMPRE O MAIS E MELHOR CAPACITADO"

| ompromisso o GUIA<br>Eletrônica sistema<br>em Letra de Forma | MASTER    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                              |           |
| em Letra de Forma                                            | )         |
|                                                              |           |
|                                                              |           |
|                                                              |           |
|                                                              |           |
|                                                              |           |
| Telefone:                                                    |           |
|                                                              | Telefone: |

| LIGUE AGORA                      |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| (011)                            |                     |
| 223-4755                         |                     |
| OU VISITE-NOS<br>DAS 9 ÀS 17 HS. |                     |
| AOS SÁBADOS                      |                     |
| DAS<br>8 ÀS 12,45 HS.            | STATE OF THE PERSON |

## Instituto Nacional CIÊNCIA

AV. SÃO JOÃO, 253 - CENTRO

Para mais rápido atendimento solicitar pela CAIXA POSTAL 896

CEP: 01059-970 - SÃO PAULO

Não desejando cortar o cupom, envie-nos uma carta com seus dados

## Computer

| Modelos:         | City 386<br>Expert | City 486<br>Home | City 486<br>Office | City 486<br>Professional |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| $\Rightarrow$    | Expert             | nome             | Office             | Professional             |
| CPU              | 386SX40            | 486SX33          | 486DX33            | 486DX2-66                |
| Mem.             | 2Mb                | 4Mb              | 4Mb                | 4Mb                      |
| Drives           | 1.2 ou 1.44        | 1.2 ou 1.44      | 1.2 ou 1.44        | 1.2 e 1.44               |
| Winchester       | 270Mb              | 270Mb            | 270Mb              | 365 Mb                   |
| SVGA             | mono               | mono             | color              | color                    |
| À vista R\$      | 890,00             | 1.290,00         | 1.690,00           | 1.990,00                 |
| 1+5 fixas de R\$ | 199,00             | 289,00           | 379,00             | 449,00                   |





4Mb Ram (exp. à 64Mb) Drives 3 1/2 e 5 1/4 Monitor SVGA Color c/placa 1 Mb

à vista R\$ 2.290, ou 1+5 fixas de R\$ 509,



486 Dx33 Intel Upgrade p/ Pentium 8Mb Ram

Drive dual 31/2 e 51/4 HD 270 Mb

Monitor SVGA Color 14" 0.28 Placa SVGA 1 Mb Vesa Local Bus

Drive CD-ROM Double Speed

Placa, caixas de som e microfone

Fax/Modem

Mouse serial

8 Títulos em CD

Grátis: DOS & Windows

à vista R\$ 2.590,

ou 1+5 fixas de **R\$ 579**,

| Mouse serial, a partir de    | 14,70  |
|------------------------------|--------|
| Scanner Genius, à partir de  | 129,00 |
| Placa Fax/Modem, à partir de | 89,00  |
| Estabilizador 0,8 KVA        | 28,00  |
| No-Break 700 KVA             | 260,00 |
| Placa NE-2000                | 69,00  |
| Disguete 3 ½ HD              | 8,90   |

- Kit ferramenta p/ micro, à partir de.......19,00

- Placa Video Blaster FS-2000................. 490,00 - Fitas p/ impressora 80 colunas........... 2,50 - Placa aceleradora Vesa Local Bus.......169,00

- Mesa Rack, completa......99,00 



CREDENCIADO

COMPAGE



**EPSON** 

Microsoft\*

Rua Cerro Corá, 1300 - Alto da Lapa - SP Tels:(011) 872-8330 - Fax: 263-5835

